

CEDADE-AÑO XII-AGOSTO 1980-No.90

LEA: MANIFIESTO FEMENINO
-EN TORNO AL CRISTIANISMO POSITIVO-ODINISMO-ARTE Y RAZA-CARTA A MONICA
-EL PODER CULTURAL-EN
TORNO AL ABORTO-RENE
BINET Y EL RACISMO-WAGNER Y EL DRAMA-LA ARGENTINA JUDIA-AMERICAN
WAY OF LIFE-SOBRE EL KU
KLUX KLAN -LA MUJER:
HABLAN LOS CLASICOS, ETC.



al frente 13



Presidente y director: PEDRO VARELA Secretario Nacional: PEDRO PONT

BARCELONA: Central Nacional, redacción, administración y talleres: c/ Séneca, 12, bjos. Local social: c/ Sta. Magdalena, 2. Ap. de Correos, 14010.

AIX EN PROVENCE: Boite Postal 361.

ORANGE EN PROVENCE: Boite Postal, 89. France.

QUITO: P.O. Box: 7018. Ecuador.

LA PAZ: Casilla Correo, 3743. Bolivia.

BUENOS AIRES: Poste Restante, Sucursal 26. Argentina.

POSADAS-MISIONES: Casilla 279, Código 3000. Argentina.

ALBACETE: Ap. de Correos, 467.

ALICANTE: Ap. de Correos, 630. Local: c/ Fernando, 34.

ALMERIA: Ap. de Correos, 64. sucursal 1.

BURGOS: Ap. de Correos, 2059.

CARTAGENA: Ap. de Correos, 399. Murcia.

CASTRO URDIALES: Ap. de Correos, 33. Santander.

CEUTA: Ap. de Correos, 370.

ORENSE: Ap. Correos 1047.

CORDOBA: Ap. de Correos, 505.

VIGO: Ap. Correos 1236.

ELDA: Ap. de Correos, 485. alicante.

GRANADA: Ap. de Correos, 523. Local: c/ Obispo Hurtado, 12.

GANDIA (Valencia): Ap. Correos 101.

JAEN: Ap. de Correos, 272. Local: c/Reyes Católicos, 3-30.

LA CORUÑA: Ap. de Correos, 612.

LA CUESTA: Ap. de Correos, 143. Tenerife.

I FON: Ap. de Correos, 402.

local: Avda. antobióticos, 112 LUGO: Ap. de Correos, 273.

MADRIDe Ap. de Correos, 14225. Local: c/ Francisco Silvela, 45-7-D.

MALLORCA: Ap. de Correos, 1327.



# **CARTAS A**





### CARTA A UN CAMARADA PRESO

Camarada:

De entre las muchas facetas que nuestra constante lucha nos brinda, a tí se te ha dado en experimentar una de las más duras y por ende, de las más jugosas. Dura por cuanto te fuerza a la separación tajante con el grupo y te aparta a una lucha en solitario, con todos los condicio- mucho que deseo abrazarte y sobre la nantes externos adversos y hostiles. Se te enorme utilidad y constructiva fuerza que instiga, combate y ataca contínuamente emanan del férreo ejemplo que continuacon saña e ignorancia -terrible combinación-, y sólo tú con tu soledad puedes y descubro. Aprendo veracidades y descudefender nuestra bandera desde el baluar- bro realidades eternas, que permanecían te de tu espíritu inquebrantable. Tus ignotas a mis ojos, prisioneros de esta otra mejores armas: la fidelidad constante y la cárcel llamada Sociedad, cuyos muros convicción en nuestra Idea. Y digo jugosa, están formados por grandes losas de hipo-

por cuanto en este injusto encierro puedes paladear un seguido de nuevas sensaciones y sentimientos que van guiándote paulatina y constantemente hacia un feliz resultado final: la reafirmación de tu hombría y la sublimación de tu autenticidad.

Soy consciente de la difícil situación en que te hallas y de que la animadversión, el rencor, odio e inquina, són las constantes que diariamente te envuelven. Es por ello, que muy probablemente esta humilde carta no pueda llegar a tus manos, y si llega, quizá tus ojos ya no estén en condiciones de poder leerla, o su contenido se te escape por aturdimiento de los sentidos, consecuencia de malos tratos; o simplemente por diferencias expresivas en nuestros respectivos Jenguajes, pese a movernos el mismo Espíritu.

Pero también soy consciente de que no necesitas esta carta. De que si bien puede significar o conllevar un consuelo, una distensión nerviosa, no te es para nada necesaria en el mantenimiento firme de tu pureza y de tu lealtad. Eres nacionalsocialista, y con esto te sobras y te bastas. Si la escribo, es más bien porque yo si preciso hablarte y decirte. Hablarte sobre la admiración que siento por tí, sobre lo mente me das. De este ejemplo, aprendo

MARIN: Ap. de Correos, 52. Pontevedra.

MENORCA: Ap. de Correos, 291. Mahón.

OVIEDO: Ap. de Correos, 833.

PAMPLONA: Ap. de Correos, 454.

SABADELL: Ap. de Correos, 1051. Barcelona.

SALAMANCA: Ap. de Correos, 582.

TARRAGONA: Ap. de Correos, 271.

TOLEDO: Ap. de Correos, 165.

VALENCIA: Ap. de Correos, 9043. Local: c/ Pedro Aleixandre, 8-5# VALLADOLID: Ap. de Correos, 846.

ZARAGOZA: Ap. de Correos, 3122. Local: c/ Montecarmelo, 15-20

BADAJOZ: Ap. Correos: 336.

MURCIA: Local en C/ Riquelme, 25 entlo 200 Apartado de Correos 817.

SANTANDER: Ap. de Correos, 2127. Local: c/ Puntida. 2.

Edita e imprime: CEDADE Registro provincial de Asociaciones, Sección 1 a, número 163, Barcelona Registro Provincial de Asociaciones, Sección número 1681, Madrid.

Registro Provincial de Asociaciones, número 7279. Expediente 362, Santander

Deposito Legal: B-41146/69

CONTACTOS CON CEDADE: Tf 2285212 Barcelona.

Local c/ Sta Magdalena 2. Barcelona.

cresía y mentira, esculpidas tenazmente por las venenosas aristas de la Estrella de David. Una de estas realidades, permanente y nítida cual luz de mirada divina, es el Espíritu que nos une. Venimos de este Espíritu Cósmico, del que brota y mana la Gran Verdad, y a El pertenecemos. Y como sea que su Naturaleza es eterna, eternos somos mientras de El no nos separemos. De ahí, que pese a todas las prisiones y cadenas que nos opriman, con la sonrisa en los labios podamos gritar: no sólo el Futuro es Nuestro, sino que también lo es la Eternidad. Gracias a tu esfuerzo, a tu constancia, a tu ejemplo, cada día descubro más el Espíritu, y a cada hora me crezco más en la voluntad y energía que preciso para seguir en el camino que el Espíritu me guía. Mientras... la lucha nos fortalece, porque fuente es de néctares y savias de verdades perennes que sólo los luchadores podemos beber. Luchamos para que esta humanidad recobre la salud que le es natural, para que pueda curar de las enfermedades contagiadas por el Gran Mal, y para que pueda llegar a la íntima esencia de la Verdad a través del camino que seguimos abriendo a golpes de fé. Luchamos para borrar y corregir el Gran Error, Error que se inició hace más de tres milenios, cuando una parte del saber divino fue a parar, por desviación histórica y negligencia humana, a manos de unas tribus cicateras y nómadas que, mientras se indigestaban con tanto poder, iban tomando consciencia de su unidad y de su destino. Fatal destino. Pues lo que comenzó siendo simple indigestión, fué convirtiéndose a lo largo de años y siglos en grave y profunda neurosis criminal, irreparable, incurable, inevitable, cual todo destino condenado, libre y voluntariamente asumido. Aquellas tribus se conjuntaron en un pueblo, el llamado hebreo, que a su vez se asemeja a un cuerpo, el llamado de Sión, Cuerpo al que ya no le quedan miembros sanos, todo él infectado y mortalmente enfermo, carente de espíritu, su materia agoniza. Nuestro deber es llevarlo a la tumba y enterrarlo. Pese a no merecerlo, lo enterraremos dignamente. No podemos hacerlo de otra forma, pues la dignidad no es inherente y consubstancial, ¿Por qué debemos sepultarlo nosotros? Porque los conscientes, ahora, somos nosotros. Conscientes del error y capaces para su reparación. Corrección - que también expiación - que se hará sustantividad, hecho concreto, cuando esta materia sin espíritu haya desaparecido y dado paso en toda su plenitud al espíritu de los nuevos Hombres, en perfecta armonía con la materia. Es el Nuevo Orden. ¿Cuándo? Antes era siempre para pocos, ahora, será pronto para muchos.

Camarada, estamos juntos. Nuestra comunión permanece. Ya ha de ir a otro lugar donde una variación sobre el mismo tema, nuestra lucha, me reclama. Y volveré.

Sieg Heil!

J. QUEYO



Oprimida por el capitalismo parlamentario, engañada por la demagogia marxista.

Apreciados camaradas,

Me agrada que me pregunteis mi opinión, como andaluz y literato, sobre el "nacionalismo andaluz", que es un ente creado entre UCD y los marxistas, basandose en el natural amor a su región de los andaluces. Pero Andalucía jamás fue una Nación, excepto en los siglos de aprobiosá colonización africana (sobre todo los siglos IX al XI, época del califato de Cordoba). Algunos nacionalistas andaluces recurren al reino de Tartesos -que fue destruido en 509 a.J.C. por los cartagineses -buscando origenes más autóctonos y antigüos. Pero Tartesos, igual que el postrero reino árabe de Granada, sólo fue una parte de Andalucía y no toda ella. La Bética solo tuvo unidad, paz y disciplina cuando se convirtió en provincia senatorial romana.

Volviendo a la época musulmana, los reinos de Taifas, tras las invasiones africanas de almorávides y almohades, desintegraron el imperio Omeya, tras lo cual fue reconquistada la región por las armas de Castilla y León, Aunque quedaron minorías mudéjares - la mayoría desaparecerían con la expulsión de los moriscos en los siglos XVI y XVII- la base étnica del pueblo andaluz ,tras su ocupación por los cristianos bajados de los reinos del Norte, sería la de éstos mismos: sobre todo gallegos, asturianos y castellanoleoneses. Los judíos conversos fueron minoría. Ylos gitanos, llegados a fines del siglo XV ,siempre constituirían una étnia inasimilable, pues ellos mismos, orgullosos de ser "calés" sienten una adversión ancestral hacia el

"jaray" —ario— o "payo". Y en los puertos de Málaga y Cádiz siempre existieron numerosos italianos "portugueses y alemanes . Mas tarde bajo los Borbones, se afincaron franceses e ingleses. Y al final del siglo XVIII unos 10.000 alemanes se asentaron en Sierra Morena y junto al alto Guadalquivir, en las actuales provincias de Córdoba y Jaen.

En el siglo XVII hubo un intento de secesión andaluza: el Duque de Medina Sidonia pretendió coronarse "Rey de Andalucía". El y sus conjurados acabaron presos por orden de FelipeIV. En cambio, durante la guerra de las Comunidades, la Bética permaneció fiel al Emperador Carlos V, de muy garta, memoria aquí.

La actual personalidad y folklore andaluces se forjan entre los siglos XVIII y XIX ya fundidos con elementos llegados de dispares regiones. Y es entonces, y solo entonces, a imitación de las corrientes nacionalistas liberales que inundaron Europa, cuando las Cortes de Cádiz infunden el primer sentimiento de solidaridad andaluza frente a Fernando VII. Todo el siglo liberal vería sucederse sublevaciones militares ,cantonalismos, pronunciamientos políticos, y , al final, movimientos obreros. Como dato curioso, hacia 1.890 funcionó en Málaga una agrupación obretitulada Partido Nacional-socialista español. Pero sería determinada burguesía intelectual la que cristalizó el andalucismo ,con románticos manifiestos que hacían alusión al "esplendor árabe". Sur-gen apostoles , siendo el más famoso Blas Infante, malagueño -que tenía un odio especial contra todo lo castellanoque crea la bandera verdiblanca y una revista a principios de 1.900. Toda su pasión era la Andalucía musulmana, de cuya realidad no quedan sino monumentos y poemas. Llegada la República, formó parte destacada de los que pedían un estatuto autónomo para Andalucía. Y su fusilamiento por los franquistas en 1.936 lo convertirían , al llegar la triste conyuntura histórica que hoy vivimos, en el buscado "mártir" del país andaluz.

Manuel Chacon, andaluz, uno de los más antigüos camaradas de Cedade, poeta y escritor, ha sido ignorado sistematicamente por sus ideas totalmente N.S.

Que los andaluces amamos hoy nuestra región por encima de otras entidades análogas? Claro, como los "afrikaners" adoran Sudafrica, aunque sientan que su Patria es Europa. El andaluz normal no odia a Castilla. Al contrario, la sabe como su antepasada querida. Y por ello mismo fue tan fácil explotar el españolismo andaluz a la hora de sublevarse los militares contra la República y el comunismo. El franquismo abusó luego de un falso folklorismo andaluz que trató de extender al resto de los pueblos hispánicos, con grave detrimento de nuestra historia. Los que fusilaron a Garcia Lorca, curiosamente, después agitanaron -en espectaculos de masas como el cine- subproductos artísticos pseudo-andaluces.

Resumiendo: Mi hipótesis generalizada es que Vandalia fue Castilla, pero es ya Andalucía. Debe ser considerada como una región española de carácter, habla y costumbres propias bien definidas. Y puestos a sacar banderas le cuadraría la morada y verde (que figura en numeroso pendones y escudos de aquí). Si al andaluz, como al resto de los españoles se les enseña a amar a Europa como gran Patria común de la civilización aria, que duda cabe que luchará con fuerza por el europeismo. Pero el Gobierno mestizo actual titere en manos sionistas, trata de encariñar al pueblo con pasados luctuosos para que olviden el futuro europeo.

## Manuel Chacon Cordoba



Hemos recibido una amable carta del Racial Democrático, actualmente en la ilegalidad, que pasamos a resumir en sus puntos más importantes:

" Estimados amigos de Cedade:

Con bastante retraso hemos podido conseguir vuestro número 85 en el que se exponían nuestros cinco puntos básicos y una serie de dudas vuestras sobre algunos de los puntos que defendemos:

Cedade debe comprender que la honrosa lucha en defensa de la Raza Blanca no es patrimonio exclusivo del nacionalsocialismo ,sino también de todo grupo racista dispuesto a salvaguardar nuestra identidad ra-

cial y europea.

No rehuimos la adversa realidad: hoy el PRD se encuentra considerablemente mermado respecto a la mejor etapa de activismo y triunfo de los años 76/77, pero sabemos que nuestro esfuerzo no será inutil y que la semilla del racismo liberador germinará algún día cercano.

Propugnamos un Estado laico, sin más reli-

sión que la Raza.

No somos nacionalsocialistas, pero como respetamos absolutamente demócratas

vuestras convicciones.

Consideramos no solo que el Estado de Israel tiene perfecto derecho a la existencia sino que es el lugar idóneo para depositar a todos los judíos que se encuentran ahora dispersos por el mundo blanco. Así pues colocamos a cada cosa en su sitio.

Creemos que Cedade deberia dejar de habalr de otras épocas para volcarse a combatir la bochornosa presencia de negros

, moros y otras razas en España.

Aunque en parcial desacuerdo creemos interesante hacer constar las opiniones del PRD.

Wanted to buy: World War II German Militaria and Spanish Blue Division Militaria: Visor Hats, uniforms, medals, flags, daggers and swords. Please send full description and price, and picture if posible to:

Lloyd E Bowman II P.O.Box 2031 Conroe, Texas 77301 (USA)

Apreciados camaradas,

Ante la mascara de "pacifismo" y democracia que presenta ahora el PCE quisiera recordar algo. Soy asturiana y recuerdo totalmente lo que hicieron los marxistas aquí En esta zona hubo una enorme masacre debido a la cuenca minera dominada por los comunistas. Los comunistas fusilaban a miles, los hacian cavar las fosas para despues enterrarlos medio muertos y rociarlos con cal viva, torturas y brutalidades a montones.

Y cuando entraron los nacionales muchos que yo misma conozco y que llevaban la hoz y el martillo se pusieron la camisa azul y fueron quizás culpables de algunas de las barbaridades que cometieron los nacionales. Conozco algunos que aun viven y estan otra vez en el PCE. Por ello no me extraña que los falangistas tengan mala fama en algunos sitios, yo tengo nombres demostrando esta verdad.

A mi padre lo asesinaron a la vuelta de la División Azul en el año 47, el mismo dia de los Caidos. En este año mataron a 4 falangistas mas la guerrilla comunista. En el cadaver de mi padre dejaron pasquines en los que decían: "a los falangistas hijos de .... ". Estos pasquines los firmaba la muy democrática Dolores Ibarruri, actual "diputada " democrática.

Todo eso no se cuenta, y podría seguir. Perdonamos pero no olvidamos.

Adelina Cueto

Apreciado camarada,

Encuentro en todo su artículo sobre Wagner lo que yo misma siento, interpretado de una forma muy acertada, clara y sencilla. Y lo que más me toca a mi es el hecho de que haya Ud comprendido, y asi mismo todos sus camaradas de CEDADE, la imagen inconfundible, heroica, de la época creada por Adolf Hitler. Tal vez la palabra sea en alemán "erfassen", lo que significa mas bien "sublime" El libro de Kubizek lo poseo también y lo he leido algunas veces .He subido las viejas escaleras de la modesta casa donde vivía él en los años pasados aquí. He recorrido el camino que tomaba para llegar a la Opera y de vuelta. He estado también en Linz y he pasado por delante de su blanca casa .....

Les saluda atentamente

Irene Rosemberg

Agradecemos a Irene Rosemberg, hija del gran ideologo nacionalsocialista, su apoyo a CEDADE.



### VIOLENCIA EN EL SUR

Recientemente el fracaso en el Referendum sobre la autonomía andaluza montado por UCD ha azuzado los ánimos de las vociferantes izquierdas, y su violencia

En Almaría un camarada de Cedade fue cobardemente atacado por un grupo de comunistas maoistas, sin que el hecho pasara de unas magulladuras gracias a su defensa

En Jaen la situación es análoga. El delegado nos escribe: "los comunistas los "porreros" y la escoria nos ha declarado la guerra, Empezaron golpeando a la hermana de un camarada. Luego a la prima de otro. Desde entonces se suceden enfrentamientos y respuestas. Siempre seguimos la linea de responder si se nos ataca sin empezar nosotros nunca un ataque los primeros. Lo grave es que la izquierda se esta ecasperando y nos consta que empiezan a pedir armas".

La delegación de Jaen ha aumentado brillantemente sus medios, con un local en cuyo balcón ondea la esvastica y la peticón oficial de legalización.

Tambien en Canarias los militantes de Cedade han sido atacados pero allí por militantes de extrema derecha cercanos a Fuerza Nueva, que asaltaron nuestro local produciendose el logico enfrentamiento. La razón básica es nuestra oposición a la matonería de la extrema derecha

### CEDADE BUENOS AIRES

Acaba de aparecer el número 10 de la revista en lengua alemana "Das Deutsche Blatt" editada por la delegacion de CE-DADE en Buenos Aires (Argentina).

Dedicado este número a la ecología podemos decir que ha significado el total espaldarazo para la accion de los magnificos camaradas argentinos dirigidos por nuestro camarada A. Frey. Esta acción ha demostrado como una delegacion tras muchos años de silenciosa accion, de fracasos, logra por fin el éxito en su propaganda.

Es de reseñar que el Gobierno alemán en su informe anual sobre el fascismo, ha nombrado a "Das Deutsche Blatt" como una de las pocas revistas "peligrosas". Es todo un honor.

CEDADE EN VALENCIA

Como pequeño resumen de algunas de sus actividades podemos recalcar el acto por Codreanu a cuya salida se quemó una bandera marxista y una israelita por parte de medio centenar de camaradas. Campaña contra el aborto con 3000 carteles a todo color.

Asi como una constante labor de mesas y conferencias que han hecho de esta delegación una de las más activas.

# EDITORIAL



Para cualquiera que conozca a CEDADE es obvio el enorme crecimiento que ha tenido nuestra organización en este último año. El número de miembros ha aumentado muchísimo, las delegaciones se han triplicado, y el trabajo realizado ha expandido muchas nuevas actividades.

En estos momentos podemos contar con una sólida estructura de militantes en toda España y se están ya consolidando grupos en Europa y América, grupos que ya publican revistas y mantienen fuertes actividades.

Esta situación esta contrarestada por graves problemas que no podemos olvidar y deben ser objeto de un constante estudio autocrítico por nuestros mandos:

-La juventud de los nuevos nucleos es manifiesta, hay docenas de nuevos grupos que solo conocen a CEDADE superficialmente, debemos pues poner la máxima atención en la formación de mandos y mitantes si deseamos que Cedade siga siendo una organización seria ,estable e ideologicamente preparada, no cayendo en la formación de los típicos grupusculos de muchachos que nada saben excepto salir a la calle a gritar o reunirse en bares. Esta es una labor formativa larga que tiene una máxima importancia.

- Las acciones externas de CEDADE pueden hacer creer a algunos camaradas que existe una riqueza de medios realmente inexistente. Es preciso convencer a los mandos y militantes que no tenemos medios economicos ocultos ni publicos. No hay dinero, todo esta montado sobre el trabajo y sacrificio, la penuria es total, las deudas muchas, asi pues se debe luchar al máximo para lograr el autofinanciamiento de cada delegación . No basta portanto tener ideas o planes, hay que encontrar el dinero para hacerlos realidad, no basta criticar o dar soluciones, hay que pagar estas soluciones.

- Por supuesto se podría tener dinero si aceptasemos las "limosnas" de los viejos burgueses del "Movimiento" a cambio de que nuestra revolución se mutase en derechismo, o si entrasemos en la órbita del Sistema parlamentarista en cualquiera de sus caretas. Pero no soñemos en dinero fácil mientras denunciemos al Sionismo, a la finanza, a los derechistas disfrazados de "nacionalistas", a esos "anticomunistas" profesionales de la reacción.

-Es preciso una vez más insistir en el hecho de que los problemas personales suelen ser causantes de problemas mas graves entre camaradas que los políticos. Debe ser norma que todo problema personal

no afecte a la lucha revolucionaria.

-La reciente desaparición del Movimiento Nacional Revolucionario F.N.J. ha vuelto a demostrar que la falta de constancia es el meollo de los problemas

N.R. en España. Se lucha poco y además se lucha poco tiempo. Recordar nuestro juramento "Luchamos para toda la vida, quien traiciona solo merece el desprecio de sus camaradas". No hay pues que luchar pensando en un fin, en un periodo. Lucharemos siempre, en cada edad segun se pueda, siempre, desde los 10 años a los 100, siendo estudiante, obrero, retirado o empresario. Esos luchadores de Universidad que forman grupitos "políticos" mientras viven de sus padres, que dan nombres pomposos a grupos que se disuelven a la segunda dificultad no nos interesan en nuestras filas.

Es ridiculo ver esas "crisis" en camaradas que apenas llevan 10 años de lucha en el mejor de los casos. Como es triste ver que camaradas que han jurado luchar toda su vida se retiran por motivos banales, cuando no por alcanzar una "posición" económica que no quieren perder. Autenticos casos de traición por dinero.

—Hoy día en España solo CEDADE y la JNR mantienen una lucha claramente NR a nivel nacional, quedando por ver la actitud final del Frente de la Juventud donde se debaten una linea claramente NR (proviniente en parte del antigüo FNJ) y una linea nacionalderechista muy apegada a los planteamientos de F.N. y su estilo. Los militantes de Cedade deben evitar todo problema con estos grupos, intentando solo mirar por nuestra propia actividad.

-Es notorio aceptar el hecho del fracaso de la organización femenina de Cedade. No se ha logrado por ahora que el Frente Femenino se haga cargo de su propia existencia, tras un periodo de magnificas realizaciones. La mayoría de las militantes estan muy por debajo del activismo mínimo y sufren un desinterés total por la lucha nacionalrevolucionaria. Es preciso convencerse que la mujer como persona esta comprometida tanto como el hombre es la lucha contra el Sistema y que una reclusión en una "feminidad" melindrosa no es mas que una actitud burguesa y cobarde.

Muchas veces hemos reseñado nuestros defectos, una vez más lo hacemos en el convencimiento de que el estudio de nuestros errores nos llevará a una militancia más completa.



# ACTIVIDADES

"Un activista vale más que cien simpatizantes".

F. Kuhfuss.

# CEDADE



ACTIVIDADES DE CEDADE. REUNION NACIONAL DE DELEGADOS 1980

A fin de coordinar de la mejor manera nuestros esfuerzos y de solucionar los problemas que hayan surgido en esta última temporada, nos reunimos en Madrid "durante los días 3 y 4 de Mayo un buen número de delegaciones de CEDADE.

El tema central de la reunión fue dar a conocer la próxima aparición pública del boletín de CEDADE "para la cual todos los camaradas delegados y militantes deberían colaborar activamente a fin de evitar que en esta nueva etapa el boletín esté confeccionado integramente por Cedade-Barcelona. Esta llamada la volvemos a subrayar desde estas lineas.

La reunión ,que estuvo enmarcada por un ambiente de camaradería constante, acabó con la discusión y la aprobación o rechazo, según los casos, de las diferentes mociones presentadas por los delegados.

Estas reuniones significan una mayor y mejor coordinación entre todas las delegaciones de CEDADE, especialmente interesante en esta etapa en la cual se estan creando muchisimas nuevas celulas en toda España, así como un mayor reparto de trabajos y cargos en nuestra organización.

# EJEMPLOS DE REPRESION DEMOCRATICA

En varias delegaciones hemos comprobado de un tiempo a esta parte un incremento de la presión "legal" de esta "democracia" ) ah "suya" que no puede permitir diferentes compases a su música. Y para muestra dos botones:

En la delegación de CEDADE — Santander el problema surgió cuando nuestros camaradas cántabros decidieron organizar una manifestación para celebrar el 1 de Mayo. Al fin y al cabo el nacionalsocialismo celebró popularmente esta fecha . Pero el inefable Gobierno Civil dijo NO a la manifestación , alegando cuestiones de "orden público".... sobran comentarios.

Otra muestra nos la da nuestra activa y joven delegación de Palma Mallorca ,cuyo puesto de propaganda fue denunciado por elementos del PCOC (extrema izquierda), tan tradicionalmente apegado a la legalidad.... La denuncia pretendía imputarnos una supuesta "ilegalidad" .Estas maniobras no fructificaron a pesar de una campaña local de prensa que nuestros camaradas supieron contestar acertadamente.

### CELEBRANDO UNAS SIGNIFICATIVAS FECHAS

El mes de Abril nos trae la conmemoración del nacimiento y muerte de Adolf Hitler los días 20 y 30 respectivamente. Es por ello que cada año aportan las delegaciones de CEDADE su grano de arena a la rehabilitación histórica de la figura del Führer.

En CEDADE Barcelona se celebraron en ambas fechas sendos actos conmemorativos que estuvieron acompañados de proyecciones cinematográficas y montajes audiovisuales, tales como el del testamento político y personal de Hitler, sincronizado con imagenes referentes al texto. Ambos ac-

tos despertaron gran interés entre los camaradas, registrandose una buena asistencia.

Asimismo muchas delegaciones han celebrado ambas fechas, realizando misas, actos políticos, pintadas o pegadas de carteles alusivos según las posibilidades.

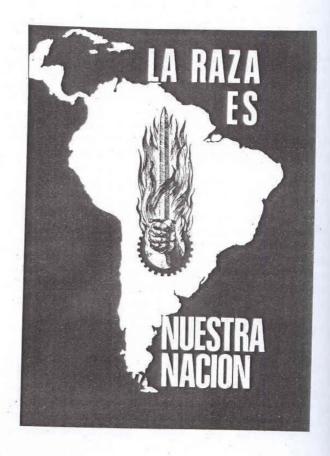

Ap de C 3122, ZARAGOZA.



"...Por el único y verdadero Socialismo donde lo importante no sea el dinero sino la persona. Donde la nobleza de carácter y la constancia de trabajo son superiores al divismo superdotado".

Pedro Varela

### "AÑO CERO": SUSCRIBETE!!

El Centro de Estudios "FRançois Duprat" de la delegación CEDADE Alicante acaba de sacar el número 21 de su revista de historia del fascismo "Año Cero" cincidiendo con el segundo aniversario del asesinato de Duprat.

Este publicación es la más completa en Europa sobre estudios históricos fascistas, habiendose consolidado gracias a

su seriedad en los temas tratados.

Este número 21 marca además una nueva etapa en la calidad de impresión gracias a la nueva maquinaria disponible en la Delegación de Murcia.

Pocos pueden comprender el esfuerzo que estas publicaciones y maquinaria ha costado, dado que todos los militantes de estas ciudades son obreros o estudiantes, sin medios

v sin apovosdebido a nuestra linea antiburguesa.

En adelante es preciso suscribirse a esta publicación "Año Cero". Especialmente las delegaciones de CEDADE deben apoyar al maximo la venta de esta revista, la más antigüa de Cedade después del boletín nacional.

Suscripciones de 500 ptas año, escribir al Ap. de C 630, de

Alicante.

### TRES ACTOS EN TRES CIUDADES

Durante el mes de Marzo los camaradas Pedro Varela y Pedro Pont, Presidente y Secretario Nacional, respectivamente, tuvieron un ajetreado plan de viajes que se con-

cretó en tres actos en las siguientes delegaciones:

-Murcia: Inaguración del local de esta delegación, importante para una mejor organización de las delegaciones levantinas y plataforma de lanzamiento de CEDADE en esta ciudad. Se celebró una comida de hermandad en el campo con asistencia de algunos delegados circundantes. Por la tarde hubo un acto en el local . Tomaron la palabra los camaradas murcianos y seguidamente Pedro Varela quien les instó a seguir en la labor proselitista, guiados por los ejemplos que la vida misma nos da.

-Tarragona: En el pueblo de Riudoms tuvo lugar un acto político de CEDADE. Habló nuestro Presidente Varela y a pesar de que las elecciones catalanas estaban en su momento culminante fue magnífica la asistencia de la sencilla gente

del campo que se acercó a escucharnos.

-Zaragoza: En el local de la delegación de Zaragoza se celebró una conferencia a cargo del Presidente Nacional a la cual asistieron gran número de jóvenes que conforman la delegación. En la capital aragonesa CEDADE se va implantando cada día con más fuerza gracias a un activismo permanente de nuestros camaradas. El acto finalizó con la provección de películas.

### AGRESIONES

Pese a que siguiendo nuestro estilo nunca Cedade se dedica a provocar agresiones y mucho menos a agredir, se producen aveces agresiones a nuestros actos por parte de los "pacifistas" marxistas. En la delegacionde Almería se produjo hace poco una de estas agresiones que hacen justificable que nuestros camaradas respondieran con la fuerza .

# PARTICIPACION EN LA IV FERIA DEL LIBRO

Con un puesto a nombre de Ediciones Bausp hamos participado en la Feria del Libro de Barcelona durante 10 días en los meses de Mayo y Junio.

El éxito ha sido enorme tanto en ventas como en público, siendo un acontecimiento importante tanto económica-

mente como propagandisticamente.

Es digno de destacar el civismo del ciudadano, ya que no se produjo ningun tipo de incidente (nos referimos a esos "democratas" de "amplio espectro"), salvo algún que otro histérico que dió la nota.







Dos instantes del puesto de venta de libros en la Feria del Libro de Barcelona

Una acción espectacular de propaganda y un éxito de ventas.











# CEDADE LEON

La delegación de Cedade en León, con la cooperación de los camaradas de otras ciudades castellanas ha reanudado la publicación de la revista "RAZA" que en su día iniciase Cedade en Madrid y que se vió interrumpida por motivos económicos.

Los camaradas de León, tras conseguir un local, han lanzado el número 3 de "Raza", demostrando como un pequeño nucleo nacionalrevolucionario puede convertirse en un centro de difusión importante sin medios, sin dinero, pero con una voluntad fanatica.

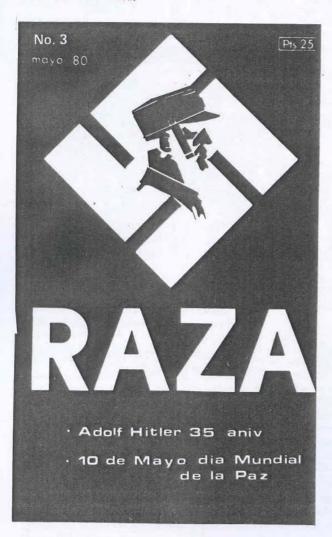

La publicación "RAZA" debe ser el órgano de expresión del pueblo castellano, de su raza y su sentir más propios.

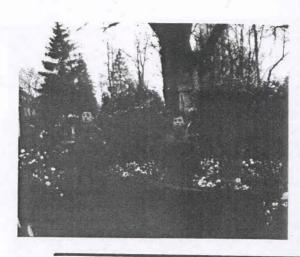

Dos camaradas de CEDADE hacen guardia ante la tumba de Winifred Wagner en Bayreuth (Alemania).

### VIAJE A ALEMANIA

Durante los últimos días de Marzo tuvo lugar un viaje de varios militantes por Alemania, organizado por CEDADE. El viaje tuvo diversos aspectos: político, cultural y turistico. Por defectos ajenos a la voluntad de los viajantes, una de las furgonetas que nos trasportaba sufrió diversas averías a lo largo del viaje, a cual más rocambolesca que la anterior, por lo que se vió mermado el viaje en la mitad de su trayecto previsto, aunque lo visitado fuese ya de gran interés y sufuciente para compensarlo.

En la ciudad de Munich hicimos presencia en la famosa cervecería "Hörfbrauhaus", donde, junto con unos excombatientes, entonamos diversas canciones e hicimos pasar un buen rato a más de uno que nos miraba con perplegidad pero con alegría también.

Esta cervecería es nombrada por Hitler en "Mi Lucha" y en ella se leyeron los puntos programáticos del NSDAP en 1920.

La siguiente etapa fue Nuremberg donde nos detuvimos en los campos del Congreso del NSDAP y en la parte mediaval de la ciudad tan característica.

En Bayreuth, la ciudad de los Festivales wagnerianos, pudimos contemplar el Teatro, la Casa del Maestro (hoy convertida en completísimo Museo) e hicimos guardia de Honor durante unos minutos ante la tumba de Winifred Wagner, fallecida recientemente. También depositamos una corona con los colores de nuestra bandera. A ello corresponde la foto que reproducimos.

Acto seguido nos dirigimos a los Castillos de Luis II, sobre los que sobran comentarios.

De forma muy suscinta estos fueron los principales puntos del viaje. Esperamos en un año próximo visitar la parte Sur. Braunau, Linz, Viena, Berschtersgaden, ect...

# CEDADE EN AIX y ORANGE, Francia

Las delegaciones de Aix y Orange han efectuado el número dos de la publicación "Projects et References" con la nueva maquinaria adquirida.

La calidad de este número dos es extraordinaria por lo que recomendamos a toods los camaradas de habla francesa su suscripciín a esta publicación.

Los temas tratados son especialmente el ecológico y el autonomista en Francia, temas que por su enfoque original y diferente han sido muy comentados entre los camaradas fraceses, siendo apoyados publicamente por las revistas "Kultura" de Jean Buzas, y "Le Devenir Europeen" de Jeannes.

Deseando éxito absoluto a CEDADE en su noble esfuerzo dedicado a la formación de una Europa moralmente sana, socialmente justa, y políticamente fuerte, quedo con saludo fraternal.

Partido Nacionalsocialista Húngara.



WOLF AUDING HERY .

Constitution 1 22. 12.79

Justin EDAJE

Doganistion EDAJE

Larretina

Spance

L. Franche;

anis July I !: Javan . lach 1979/80

procht from both ingan for elle

was he getap haber un mensie

led growth who has trabet work.

For langua.

### APOYO A CEDADE:

Reproducimos las cartas de apoyo a CEDADE recibidas por parte de Rudiger Hess, hijo de Hess, y del Partido Nacionalsocialista Hungaro por mano de su representante en España, incansable luchador y antigüo camarada de gobierno con Szalasi.

# ACTIVIDADES

Reunida la Junta Provincial de CEDADE en Almeria se fallaron los premios "Indalo de Plata" de la siguiente forma:

-Premio a la mejor Delegación : CEDADE Valencia.

-Premio a la mejor acción cultural: La publicación "Europa Nacionalrevolucionaria" que viene publicando la delegación de Murcia sobre racismo especialmente.

Así mismo la delegación de Almería ha editado unas agendas de bolsillo por 25 ptas del año 1980. Pedidos al Ap de C 64, Sucursal 1. Almería.

Con referencia a "Europa Nacionalrevolucionaria" hemos de recalcar que la delegación de Murcia, con su nuevo local, y su nueva maquinaria, ha logrado, calladamente, sin casi notarse, convertirse en el centro difusor y de apoyo a toda la zona sur-levantina. La reaparición de "Europa" puede significar el siquiente paso.

# YO TENIA UN CAMARADA

Este año tenemos que lamentar el fallecimiento de nuestro camarada Delgado Molinillo, delegado de CEDADE en Alcala del Valle (Cadiz).

Delgado era un veterano luchador, había comenzado su labor política en Falange, abandonó toda relación con el franquismo una vez comprobada el rumbo de los que antes se llamaban revolucionarios nacionalsindicalistas, dando un claro ejemplo de dignidad.

Miembro de CEDADE desde el 21-12-73

pertenecia a la SD con el número 33. Su actual actividad política se vió muy reducida por residir en un pequeño pueblo gaditano, sin embargo mantuvo una continua preocupación por el desarrollo de Cedade en la provincia, con viajes numerosos a Cadiz, dando quizás como resultado los dos grupos de San Fernando y Cadiz de CEDADE en la actualidad.

Era un hombre sencillo y valiente, consciente de nuestra revolución. Nos sumamos hoy al dolor de su familia. Descanse en paz.





Delgado Molinillo. PRESENTE!

3

Desea SUSCRIBIRSE al BOLETIN DE CEDADE pagando la suscripcion de 500 ptas al año:

-giro postal = - talón adjunto.

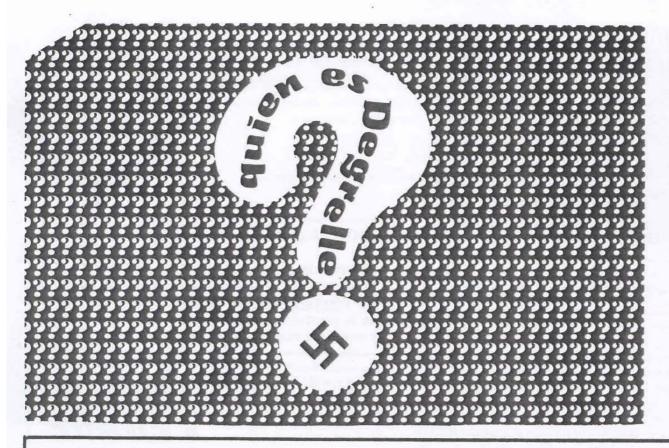



# León El pro y el contra Degrelle



# CUESTIONARIO REALIZADO POR EVA MUNS A LEON DEGRELLE EL 30-1-80 TRAS EL ACTO EN NUESTRO LOCAL DE BARCELONA.

- ¿Cuál es el principal rasgo de su caracter? El espíritu de conquista.
- ¿Cuél es la cualidad que desea en un hombre?

   El valor.
- ¿Cuál es la cualidad que desea en una mujer? La dulzura.
- ¿Qué es lo que más aprecia en sus amigos? - La lealtad.
- ¿Su principal defecto?

   Creo deben decirlo los demás.
- ¿Su ocupación preferida? Escribir.
- ¿Su sueño de dicha?

   Llegar al poder.
- ¿Cuál sería su mayor desgracia? Morir,
- ¿Qué quisiera ser?

   El que reedificara Europa.

- ¿Dónde desearía vivir?

   En Andalucía.
- ¿Qué color prefiere? — El azul.
- ¿Qué flor prefiere?

   La rosa.
- ¿Qué pájaro prefiere? - El águila.
- ¿Cuáles son sus autores preferidos en prosa?

   Napoleon,
- ¿ Cuáles son sus poetas preferidos? Rilke.
- ¿Cuáles son sus heroes de ficción?

   Carlos el Temerario.
- ¿Cuáles son sus heroinas de ficción?

   Agustina de Aragón.
- ¿Cuáles son sus compositores preferidos?

   Wagner y Beethoven.



¿Cuáles son sus pintores predilectos? – Goya.

¿Cuáles son sus heroes de la vida real?

— Hitler.

¿Cuáles son sus heroínas históricas?

— Eva Braun.

¿Cuáles son sus nombres favoritos?

- Los de mis padres: Eduardo y María.

¿Qué detesta más que nada? — La vulgaridad.

¿Qué caracteres históricos desprecia más?

— El asesinato de Europa cometido por Churchill.

¿Qué hecho militar admira más?

— La ruptura de las Ardenas en Sedan en mayo 1940.

¿Qué reforma admira más?

— La Nacional Socialista.

¿Qué dones naturales quisiera tener?

Amar a los otros (espiritual) y fuerza para no cansarme nunca (físico).

¿Cómo le gustaría morir?

– Luchando por mi Ideal.

¿Cuál es el estado presente de su espíritu?

Optimista, de fe en la vida.

¿Qué hechos le inspiran mayor indulgencia?

— Los que se derivan de amar.

¿Cuál es su lema?

— Quien no se expone, no se impone.

### ASI PIENSA LEON DEGRELLE

"El mundo ha renegado de la alegría limpia, sana, sublime y orgullosa y ha preferido hundirse en los pútridos mares del egoísmo, de la envidia y del odio".

"Los que titubean ante el esfuerzo es porque tienen adormecida el alma. El gran ideal de siempre fuerza para domar el cuerpo, para soportar el cansancio, el hambre, el frío".

"El ideal vivirá en la medida en que nosotros nos entreguemos a él hasta morir".

"Enciende, Señor, nuestros corazones con tu dulzura fulgurante danos el calor y la pureza de ese fuego divino de donde vas a amanecer".

"A cada uno de nosotros nos ha sido dada una voluntad para servirnos de ella. El espíritu, antes que el cuerpo, es el que gana o capitula".

"¿Cuál es el precio de la vida? Es el instrumento admirable puesto en nuestras manos para forjar la voluntad, para educar nuestra conciencia, para construir una obra de razón y corazón".

"La obediencia es la forma más elevada del uso de libertad".

"El dinero, los honores ganados a fuerza de envilecerse, la pugna por conseguir una felicidad terrenal, que se desvanece entre sus dedos y que se escapa para siempre, hacen que el rebaño humano se convierta en horda pululante, que se agita y corre hacia aquí y hacia allá, tropezando y destrozándose, en busca de una liberación que nunca se encuentra".

"Debemos mirar siempre a los que tienen menos que nosotros y contentarnos, y gozar lo que poseemos".

# HIMNO DEL REX

Toujours unis, Flamands,
Wallons, sous l' etendard,
vers la victoire!.
Avec Leon tous nous marchons.
Un jour nouveau rempli de gloire,
en fin, s' élève a l' horizon!.
Joyeusement, en choeur ,chantons:
REX! REX VAINCRA!
C' est l' avenir, c' est la vie!
REX! REX VAINCRA!
Pour le Pays! Pour la Patrie!

# REVOLUCION TOTAL

EL REX: UNA REVOLUCION TOTAL

Forzosamente, no podemos hablar de REX, sin hacer referencia a su caudillo León Degrelle, porque sin duda alguna, el triunfo de este movimiento Nacional Revolucionario belga, obedece a la avasalladora personalidad del que fué su jefe que, con su entrega apasionada a la lucha, arrastró tras de sí al pueblo belga que que supo ver en él al hombre honesto, al soldado valeroso y fiel, al hombre idealista y místico que dedicaría su vida entera a la salvación de Europa.

Nace León Degrelle en el seno de una familia numerosa medio-burguesa en la pequeña aldea de Bouillon el 15 de junio de 1906. Cursa los estudios primarios en el colegio de los jesuitas de Namur. Su infancia y juventud transcurren con toda normalidad, aunquee muy joven despierta ya en él cierta inquietud por la literatura, la religión, la justicia social..., inquietudes que le impulsarán a matricularse en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Lovaina en 1925, publicar su obra "Jeunes Plumes et Vieilles Barbes de Belgique" en julio de 1928 y a debutar en el periodismo colaborando asiduamente a partir de Noviembre de 1929, en el diario "Le Vengtième siècle".

Luchador infatigable y seguro de sí mismo, se embarca en 1930 en la aventura de dirigir la editorial de Acción Católica Rex (de Christus Rex), que en 1933 pasaría a ser de su propiedad, y de la que nacería el semanario Rex que alcanzará en poco tiempo gran difusión en todo el país y que, a su vez, se convertirá en el punto de partida del movimiento Rexista. Dentro de esta editorial fundará "Foyer" revista pa-

ra la familia; "Soirées" revista de actualidad de las letras, "Rex" revista literaria de categoría y finalmente "Vlan" su primera publicación política, de cuyo equipo inicial ocuparán puestos en el Partido sus fieles colaboradores Victor Matthys y Jean Dennis.

La actividad editorial sigue proporcionando gran resonancia al Rexismo, y éste no desaprovecha el momento propicio en el que se encuentra, lanzando el 3 de mayo de 1936 la edición del diario "Pays Réel" de difusión nacional y poco más tarde el periódico "Nieuwe Staat" su homónimo en versión flamenca.

En enero de 1934, l'Action Catholique de la Jeunesse Belge se separa del Rex. Por estas fechas, Degrelle emprende su batalla dialéctica, interviniendo en el turno de "ruegos y preguntas" en cuantos mitines organizan los partidos marxistas. Si ya era conocido por sus directos y osados artículos en la prensa, ahora, el pueblo belga tiene ocasión de hacerlo personalmente asistiendo a los enfrentamientos orales con sus oponentes políticos.

Dotado de gran facilidad de palabra, mordaz, hiriente, claro en su exposición, su distinguido porte y sus elegantes ademanes conmueven al pueblo belga que le sigue apasionadamente en los mitines que celebra con asiduidad, ya a partir de 1935.

Ultra católico, no duda en arremeter públicamente contra el propio Partido Católico y, en especial, contra su Ministro de Estado Paul Segers; se querella contra la Banca Boerenbond por sus sucios negocios; y también contra el Partido

León Degrelle en uno de los multiples mitines que dió en Bélgica. Su éxito se debió tanto a su ejemplo como a su tremenda facilidad oratoria. Una prueba de esa atracción de la palabra se dió en su ultimo

miting en nuestro local.



Socialista, al que tilda de aburguesado, marxista y judaizante, lanzando un ataque despiadado contra el Banco del Trabajo que perjudica las economías de los obreros socialistas que le confían sus ahorros.

Como consecuencia de los ataques contra el Partido Católico, el 20 de Noviembre de 1935 por Decreto Episcopal, el Cardenal Van Roey pide a los sacerdotes que no participen en las actividades de REX y el 21 de Febrero de 1936, se anuncia la ruptura definitiva del Partido Católico con el REX, condena que corroborará definitivamente Van Roey el 9 de abril de 1937, prohibiendo a los católicos que voten REX, e incluso que acudan a las urnas.

Degrelle en sus numerosos mitines arenga al pueblo belga para que se una a las filas del REX, exponiendo su programa que se basa fundamentalmente en los siguientes puntos:

- Potenciación de las visrtudes humanas: la dignidad de la persona y la solidaridad de los hombres entre sí.
- Potenciación y desarrollo de la vida espiritual del hom-
- Lucha contra la degeneración a todos los niveles, tanto polítia como socialmente.
- Estabilidad y unidad.
- Gusto por el trabajo bien hecho.
- Orden.
- Sentido de la Patria.
- Justicia social.
- Fomento de las grandes virtudes: honor, obediencia, caridad, responsabilidad, sentido del deber, disciplina...
- Logro del bien común.
- Gobierno fuerte.
- Fomento de la familia.
- Respeto para la mujer y la madre.

- Prestigio de las élites naturales.
  Jerarquía.
- Defensa del regionalismo.

Degrelle no se cansa de decir que el REX es un movimiento espiritual, que no pretende explotar al hombre, sino que aspirar a salvar el país: afirma que es un movimiento popular nacional que lucha para conseguir la paz social, lingüistica y religiosa. Dada la existencia en Bélgica de las comunidades Wallona y Flamenca, el Rexismo concede vital importancia a aclarar su postura respecto al problema del regionalismo. Desea que ambas comunidades puedan desarrol larse libremente dentro de un Estado Federal. Su defensa del regionalismo se basa en la afirmación de que la región es la riqueza moral y espiritual fundamentales de un país, pero cada una de sus regiones, con su cultura, civilización y lengua, no puede vivir sin la confraternidad, necesitando, por consiguiente, cada región de la otra para su supervivencia. Para REX, la región es la Patria de verdad, es allí donde se ha nacido, donde se ha formado y donde el hombre se ha enriquecido espiritualmente. Degrelle, lo mismo que el Nacional Socialismo, aspira a conseguir la Gran Unidad Europea que se logrará contando con la autoridad popular de un jefe que represente el interés general, y con la inestimable cooperación ciudadana que pondrá de su parte la fe, el ideal y la pasión social, que permitirán recobrar a cada etnia su propia personalidad y establecer la Gran Unión fraternal de todos los hombres de

Plenamente introducido en la lucha política, participa en las elecciones legislativas de 24 de mayo de 1936, obteniendo 271.491 votos, que representan un 11,49 por ciento de votos a su favor.

Por esta época y llevado por sus inquietudes espirituales, Degrelle escribe el que él mismo considera su libro más





"Las cosas no son tal como se ven". Chiste interesantísimo publicado en el "La Pays Réel" del 24-11-40, dentro de la linea Rexista.

importante "La Revolución de las Almas", al que seguirá más tarde, y dentro de la misma línea "Almas ardiendo". En ambas obras se nos aparece un Degrelle profundamente sensible y religioso, optimista y tierno, un hombre que cree en la transformación espiritual del ser humano, un hombre que se rebela contra el materialismo, un idealista dotado de un elevado sentido poético que canta a la mujer y a la madre, a la infancia, a su inocencia, a su ingenuidad y sencillez de corazón que equipara a la limpia mirada de los animales; que enaltece a Dios confesándole su profunda fe y su arrepentimiento por no haber obrado en consecuencia con su Bondad infinita..., produciendo en el lector una reacción que contrasta grandemente con la visión que normalmente se tiene del hombre político actual, que no se preocupa en absoluto de esos valores espirituales que tanto enaltecen al ser humano y que lo alejan, afortunadamente, de lo puramente material.

A partir de 1936, se suceden los mítines y Congresos multitudinarios. Se firma el 8 de octubre de 1936 un acuerdo entre REX y el Moviiento Nacionalista Flamenco Vlaamsch Nationaal Verbund, y en las elecciones legislativas es cada vez mayor el número de diputados que el Rexismo coloca tanto en la Cámara Alta como en el Senado.

Sin embargo, el 10 de mayo de 1940 Bélgica es invadida, y con ello, se irá a pique la organización que REX planeaba para reconstruir espiritual y materialmente su país. Degrelle, que a la sazón era diputado, es detenido, sin que le sirva para nada la inmunidad diplomática de que es acreedor en razón de su cargo. Conducido y tratado en condiciones infrahumanas al campo de Vernet (Pirineos Orientales Franceses), se salva milagrosamente de la muerte siendo liberado el 22 de julio de 1940, a petición del Mariscal Pétain.

El 8 de agosto de 1941, Degrelle parte hacia el Frente del Este como simple soldado raso, con el primer contingente de la Legión Wallonie. A pesar de que el propio Degrelle confiesa que la guerra era inútil y que no la quería por ser una guerra civil europea en la que no se podía ganar nada y se podía perder todo, a pesar de ello, parte para intentar salvar a Europa, porque Europa era para los bravos soldados de la Legión Wallonie un bien sagrado, una parcela de su propio patrimonio, de su propia Patria y da con ello ejemplo al mundo de que Bélgica es un país capaz.



Símbolo de la Division Waffen SS Wallonie, donde Degrelle luchó por Europa.



NOUS NE SOMMES PAS AVEC LE PEUPLE NOUS NE VENONS PAS AU PEUPLE NOUS SOMMES LE PEUPLE LUMEMEM OOI SE REVELLE ET OUT RECARDE AVEC AUDACE ET CON-FIANCE LAVINE, PARCE QUE VELT VIVAE ...

# Du «Pays Réel» à l'«Europe Réelle»

En paint 1957, Lice DESERLE non dans - L'Europi se les pares qu'un certain number d'Europien, que sevent qu'un ventre number et avent en que les formains à Neel mine plus tord des binners que n'eur en qu'un ventre et avent de qu'ils rendret et au renanciaire à Marcel Orles Europies qu'un ristant à Mine le 3, è n'è verif les rendretons peus le de Ampélile de NOE avent publisse sous probles montées que par le servainne le sevent probles des des propriets seules que par le servainne, care chaque le 900 En d'elle, me de cette présent le carenque d'expresse français present. Français Summe et Begin nei paine métret le renançaisment destin put Les DESEGUELLE de plus prisents de plus represse le montéenance par le partie et par le partie de partie de partie de partie de la partie de la partie de la partie de la paine protection de partie partie de la partie protection de partie partie de seul publique sous une appellateur plus condretons à notre numero étates de sanchée forços l'EUROPE REQUE

Now aurone door reshed it parts do prochou more on pouvent par en arest of notice phriodepus connection on countries were acided do no frontieres. Deck construction no Sound of on François asseptings to reduction or in definition of IELENCH (IEEE) I.S. does not recommend.

Actor ou montesse cei meur considerations le troutelles quiterretaires de l'assessiment de Coul de Fautemen BENTO MUSSOUNE sous feisures au traverse de toute l'Europe le previer de cente resident et de metre verbent de veueure. Le houseme des par mont, c'en le une consistention que fevere l'assessiment dépare une adventurée que déjut en France à faguilless comme un bous trauje de front populaires au cry de « le fautemen un pour le ».

Baselet trees repairments to quantize. RDX on MOSCOU? Day to greatly pupillit eye right door to mostly determined amount in represent the PEUPLE of TEUROPE REELEE or your are plantened as an interpretation of Commission for it is not seen for the control formed of the control formed to control forme

Un ejemplar moderno del "Le Pays Reel" editado en la Bélgica de la posguerra por Debbaud. El nombre ha cambiado por "L' Europe Réel" como símbolo del europeismo rexista.

El 28 de febrero de 1942, tras los combates de Gramojava—Balka, Degrelle obtiene la Cruz de Hierro de segunda clase y en junio de 1942, tras la contienda de Karkov y de Donietz, Degrelle es ascendido a Subteniente por "Acto de Valor en Combate", recibiendo la Cruz de Hierro de primera clase.

Del 6 de julio al 14 de agosto de 1942, la Legión Wallonie marcha hacia el Cáucaso. Degrelle es herido.

El 16 de enero de 1943 Degrelle da un miting en el Palacio de Deportes de Bruselas en homenaje a los caídos y sus familias y el 31 dl mismo mes y año lo celebra en el Palacio de Deportes de Berlin, firmándose en mayo del mismo año los Pactos Himmler-Degrelle por los que se crean las SS Sturmbrigade Wallonie, que se incorporarán en junio del mismo año a las Waffen SS, y partirán el 11 de Noviembre de 1943 para el Dnieper.

El 27 de enero de 1944, se produce el cerco de Tcherkassy que la SS Sturmbrigade Wallonie no conseguirá romper hasta el 17 de febrero de 1944, con un 70 por ciento aproximado de pérdidas humanas y en cuya contienda Degrelle cae gravemente herido.

Entre marzo y abril del mismo añ se suceden los mitines en Paris y en Bruselas y del 15 al 31 de agosto, los combates de Estonia con un total aproximado de 80 pomto de pérdidas. Degrelle es nombrado SS Sturmbanfhürer recibiendo las Hojas de Roble de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, la insignia de oro por combates cuerpo a cuerpo y la Cruz Alemana de oro.

En Noviembre del mismo año, Degrelle es nombrado Volksführer, tomando parte en diciembre en la ofensiva de las Ardenas.

Su coraje, su ferviente anticomunismo y su profundo sentido europeísta le valen ser condenado a muerte y privado de su nacionalidad belga por un "democrático" consejo de guerra de Bruselas, hecho que acaece el 29 de Diciembre de 1944.

En esta misma época, en contrapartida, Degrelle recibe del Gobierno Nacional Socialista plenos poderes civiles, políticos y militares por los territorios reconquistados a Occidente y Himmler le nombra General de las Waffen SS.

Cuando el 7 de mayo se produce la capitulación alemana, Degrelle abandona Noruega y en un destartalado Heinkel bimotor, con escaso carburante, se aventura una vez más, lanzándose a atravesar toda la Europa llameante y semidestruída para ir a parar a España, cayendo cerca de la Bahía de San Sebastián, el avión al mar. Degrelle sufre múltiples fracturas que tardarán más de un año en sanar, empezando para él una nueva etapa no menos dura que la precedente: la de su exilio, porque, como él mismo dice: "Nosotros, los desterrados modernos, arrastrados de casa en casa por las ciudades de mirada vacía, nos sentimos como sin corazón cada vez que tenemos que franquear un nuevo umbral, y encender la luz de esos pasillos demasiado blancos, y acostumbrarnos a esas persianas y a esas puertas tan desvencijadas, y a ese gas de llama excesiva, a esos tranvías que pasan con su estrépito brutal que nos rompe el alma. Podremos callar. Pero no podremos olvidar".

Y es que dentro de nuestro viejo General sigue todavía abierta la herida que le produjo la inhumana e injusta muerte de sus ancianos padres en las cárceles belgas; la de su hermano; el encarcelamiento de su hijita a los 9 meses de edad, y la de tantos otros familiares queridos, sin papel político; la separación forzosa de sus hijas por más de 14 años, los sufrimientos y vejaciones padecidos durante la guerra, la prohibición de pisar su propio país, la destrucción de Europa... y, sin embargo, nosotros Nacional Socialistas, y por ello, Rexistas, estamos convencidos de que la sangre y sacrificio de tantos millares de hombres no ha sido en vano, y entonaremos, al igual que lo hicieron los rexistas combatientes por Europa ¡Marchemos todos con León! ¡REX! ¡REX vencerá!

**EVA MUNS** 



¿Quien gobierna el mundo?



Degrelle, en 1943, en compañía de su esposa e hijas.



Degrelle mostrando a sus camaradas las posiciones soviéticas.









# W.S.A.

# ¿esperanza europea?



Un soldado de Vietnam: Un heroe de nuestra Raza.



No hay duda de que Norteamérica ha impuesto su modo de vida a toda Europa y también a algunos países como el Japón, tan reacios desde siempre a aceptar tradiciones extranjeras. Este hecho es combatido furiosamente por muchas organizaciones nacional-revolucionarias en todo el mundo.

En una Asamblea del NOF celebrada en Lyon, los representantes de CEDADE fuimos acusados por parte de un delegado italiano de tener un complejo de inferioridad con respecto a los americanos, razón por la cual les defendíamos. El término "americanismus", era utilizado en dicha reunión reiteradamente como podía serlo el concepto "sionismo", "comunismo" u otro similar. Desde siempre CEDADE ha defendido a todas las comunidades blancas, es decir, a todas las comunidades de cultura europea y no podía, tampoco en este caso, hacer una excepción.

Casi en cada reunión o Congreso europeo, CEDADE ha tenido que salir en defensa del pueblo americano ¿Por qué? Apartedel hecho de ser un pueblo blanco, hemos de asegurar que si América no hubiese existido a no ser por Europa, es muy probable, lo queramos o no, que Europa deje de existir sino es por América.Nos referimos, naturalmente, al terreno geográficamente llamado Europa y no a la cultura europea, que pese a todo, pervivirá en América, en Australia o en Africa.

No hay que negar que las razones para ser antiamericanos son profundas en todo el mundo. Alemania está ocupada por sus carros de combate, Inglaterra vive de su limosna, todo América del Sur es controlada económicamente por los EEUU, explotando al pueblo hispano-americano hasta extremos inconcebibles, los países asiáticos todavía libres, asisten a la impasibilidad del monstruo americano que se niega a defenderles... Estas y otras muchas razones impulsan a diversas organizaciones a identificar a Estados Unidos como algo decadente y peligroso, pues no sólo son las razones políticas lo que se combate, sino también en el término "American Way of Life" se incluyen los puestos ambulantes de hamburguesas, los "snacks", el whisky, etc., toda esa forma de vida tan distinta de la tradicional manera de vivir europea.

Pero nosotros, en todo momento hemos llamado la atención sobre el hecho de que no debemos confundir al pueblo americano —norteamericano— con el gobierno sionista que lo dirige. Esto sería tan absurdo como ser anti-ingleses debido a Disraeli o anti-alemanes debido a la República de Weimar.

Estados Unidos es una joven nación. En sus apenas doscientos años de independencia, se han ido mezclando en forma progresiva la cultura americana, es decir, genuinamente europea, y la judía, totalmente extraña a Europa. En cualquier otro país del viejo Continente eso sería difícil, pues las tradiciones europeas se remontan a miles de años y no sería fácil confundirlas con otras recién importadas, pero el problema en Estados Unidos es que, como reza el anuncio de Winston, hay cosas típicamente americanas, pero muchas de esas cosas no son americanas.

De hecho podríamos decir que mientras en Europa hay franceses, alemanes, ingleses, españoles, etc., en Estados Unidos hay europeos. Hace poco, hablando con nuestro futuro delegado en Estados Unidos, me decía que era hijo de padre ucraniano y de madre española. Si este camarada se casa con una joven de padre inglés y madre italiana, al hijo no se le podrá llamar angloitalo-hispano-ucraniano, se le llamará americano. Esto ha sido el fenómeno de Estados Unidos. Europa ha logrado en aquel país unas características generales que se han ido homogeneizando hasta crear a un individuo "típicamente americano".

La influencia de Estados Unidos en la vida mundial ha sido manifiesta. Muchas cosas, de diversa índole, son conocidas con el sobrenombre de "americano", veamos sino la "americana", la encuadernación "a la americana" —cada día más generalizada—, el plano "americano" utilizado en el cine de todo el mundo, "la noche americana" (otra faceta del cine generalmente extendida), el sobre americano (también cada día en más uso).



Ud deber ía haber venido antes a consultarme.

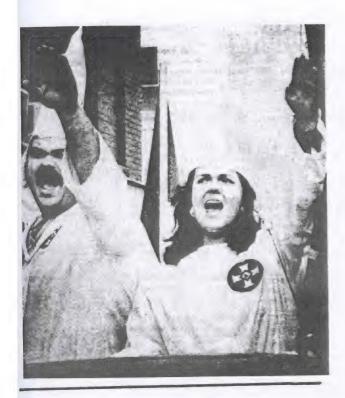

Hombres y mujeres blancos del KKK luchan en USA por nuestra misma causa. Gente valerosa, decidida, lucha por la misma Europa que defendemos nosotros aquí.

etc., etc., pero después hay otras muchas aportaciones que con ser americanas (siempre nos referimos aquí a norteamericanas), no es conocido su origen. Sin embargo, una buena parte de lo típicamente americano, nos ha llegado a través del cine y el cine ha sido desde siempre controlado por no-americanos. Así, por ejemplo, el music-hall, el jazz, el hippie, etc., son consideradas cosas americanas aunque de hecho no son sino anti-americanas. La música popular norteamericana, que nos recuerda ahora la sueca, ahora la escocesa, una polka vienesa o un vals de Strauss, ha cogido una fuerte personalidad. De esa música popular, arrancó también la música que llamaríamos "clásica" americana, pero esa música, genuinamente americana, pronto se mezcló con elementos judíos de manera que la música que nos llega en operetas como Oklahoma, Porgy and Bess, Cantando bajo la lluvia o West side Story, es una mezcla de música genuinamente americana y de música judía, sin poder delimitar muy concretamente sus límites. No hay duda pues de que en algunos aspectos el American Way of Life, no es tan "American" como parece, pero lo que es indudable es que tanto en la guerra de independencia, como en la de secesión, como en las gestas de El Alamo o de la conquista del Lejano Oeste, ahí todo es genuinamente americano, genuinamente europeo. En esos momentos no había judíos allí. Los había sí, pero no en los frentes, no eran lo mineros, ni los cazadores de pieles ni todos esos héroes ignorados que lucharon contra la indómita naturaleza y contra los indios que la poblaban, ni tampoco eran esos hombres con el revolver en la cintura. Eran, como siempre, los banqueros, los propietarios de las grandes industrias peleteras, los comerciantes en piedras preciosas, los propietarios de casas de juego y prostitución.

La Epopeya americana es una hermosa página de la cultura occidental, llena de heroísmo, de sacrificio, de luchas, de esfuerzos, es un ejemplo de lo que podría haber sido toda América y que, desgraciadamente, no ha sido. Pero América, nos guste o no, es una esperanza para el futuro. Es una esperanza como lo es Alemania, y también como Alemania está atada de pies y manos y nada puede hacer, sin embargo Hitler venció en Alemania precisamente cuando más poder tenían los judíos: los Reyes Católicos expulsaron a los judíos en el momento de su máximo esplendor. No es probable que la reacción contra este dominio del sionismo arranque de España, donde este dominio no se vé,





Grandes militares USA han estado, sin saberlo aveces, al servicio de Sión, pero el día en que militares como George Patton o Douglas MacArthur se enfrenten al Sistema pueden ser los libertadores de USA y de Europa.

aunque se sufre (TVE, cine,...) es mucho más probable que el levantamiento llegue de América y por ello no podemos ignorar que existe y menos aún, combatir su existencia. Esa fué la razón por la cual en reunión del NOE celebrada en Lausanne nosotros propusimos que la próxima reunión del NOE tuviera lugar en Estados Unidos o Argentina -esta última aunque era más céntrica en relación con Australia y Sudáfrica, era mucho más costoso el viaje-. No sabemos si algún día se hará realidad este proyecto. Es algo revolucionario conociendo como conocemos a los partidos u organizaciones europeas afines a nosotros, pero como en otros campos, CEDADE marcará el camino. Nosotros nos mantendremos en nuestra postura y confiamos en poder seguir adelante con nuestro propósito. Gerhard Lauck con su partido nacionalsocialista del exterior funcionando desde Estados Unidos ha creado un puente con Europa; pero nuestra ambición es mayor, no queremos crear un puente entre Alemania y Estados Unidos, sino entre Europa y América, la del norte y la del sur, y también en Europa, la del norte y la del sur. Para ello es necesario que todos nuestros camaradas, de España, de otros puntos de Europa y principalmente de América del Sur, comprendan que de esta colaboración sincera entre la cultura occidental surgirá la única fuerza capaz de vencer a los poderes fácticos, como diría nuestro camarada Bochaca, a los poderes del sionismo mundial.

**JORGE MOTA** 



El enemigo de USA es nuestro propio enemigo: Mestizaje, sionismo, razas no arias.

# **FINLANDIA**

# ¿libre o esclava?

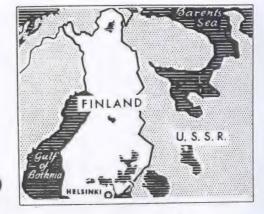

# LA VERDADERA SITUACION DE FINLANDIA

Como introduccion digamos que el tronco racial finlandes vivió en Siberia y después en la zona del Volga. Retrocedieron ante la presión mongol retirandose al oeste hasta la zona del báltico, donde una tribu permaneció en la zona que es Estonia actualmente, mientras otra tribu más amplia se dirigió al Norte. La zona donde llegaron estos primeros se llama aun hoy día "Finlandia autentica", se extiende sobre un amplio teritorio hasta el mar del Norte, entre bosques y lagos.

Desde entonces los finlandeses han conservado muchas de sus viejas tradiciones arias. En ningun pais de Europa puede ver uno todavía tantos símbolos arios sobre los enseres, tejidos, ect, recordemos que la esvastica invertida fue el símbolo de las armas finlandesas antes de la segunda guerra mundial. El

pueblo es preponderadamente rubio.

Finlandia ha pertenecido muchos años a Suecia, pero no fue explotada por ellos, aunque si influida. Tras la guerra entre Suecia y Rusia a principios de siglo, paso a ser parte del Imperio zarista, pero debido a la generosidad de los zares (especialmente de Alejandro II) mantuvo sus libertades (moneda

propia incluso). El Zar fue liberal con Finlandia.

Despues de la I Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique Finlandia se declaró independiente, pero los sovieticos ocuparon la zona sur del pais y quisieron también ocupar la norte. El nuevo gobierno finlandes radicado en Vasa llamó a la resistencia, se formó un ejercito—cuyo fundamento fueron los voluntarios que participaron en la I Guerra Mundial en las filas alemanas—todo el pueblo participó en la defensa nacional, y todo funcionó como por arte de magia. Hasta los americanos ayudaron economicamente y los alemanes con armamento. Pese al triunfo fue imposible recuperar toda la zona Sur ante la enorme superioridad numérica sovietica. La división alemana enviada como muestra de apoyo reconquistó Helsinki. Terminada esta guerra civil la independencia de Finlandia fue aprobada internacionalmente, el desarrollo del pais fue rápido debido a su espíritu trabajador.

Finlandia fue el único pais que devolvió todas sus deudas a los EEUU, que estuvieron muy sorprendidos de ello, todo

ello contribuye a la buena fama de Finlandia.

Antes de iniciarse la II Guerra Mundial Stalin exigió de Finlandia el traspaso de un puerto al sudoeste de Helsinki para establecer allí una base militar. El gobierno finlandes rechazó

esta petición y el ejercito sovietico invadio el país.

Pero los finlandeses se defendieron con todas sus fuerzas e inflingieron al enemigo enormes pérdidas, se habla de cientos de miles de muertos. Esta vez Occidente no ayudó a Finlandia y por fin la superioridad numérica les obligó a retirarse con unas condiciones de paz muy duras y la cesión de una parte de Carelia, con la ciudad de Viipuri y su acceso al mar nórdico.

Durante la guerra entre Rusia y Alemania, se reconquistó todo el terreno robado mas la Carelia rusa. Al terminar la guerra Finlandia fue obligada a devolver todo a Rusia, pagar una fuerte indemnización, en dolares y en materiales técnicos. la URSS esperaba que Finlandia no pudiera pagarla para tener un pretexto para intervenir. Pero los finlandeses entregaron todo lo exigido exactamente en el plazo pedido. Todo ello logró el hecho de que Finlandia es el único pais fronterizo con la URSS que tiene una cierta independencia nacional. Al menos visto desde lejos, mirando las cosas más exactamente hay que hacer constar que la "independencia" tiene grandes limitaciones.

Los comunistas han obligado a firmar un "tratado de paz y amistad" y mas tarde uno de "colaboración económica", y ya sabemos como son interpretados estos tratados por los comunistas.

Este método lo quieren usar con otros paises , llamandolo "finlandización"!

Veamos en que consiste este sistema:

De modo directo o indirecto, por medio del embajador o de consultas estatales, los comunistas hacer advertencias al presidente de Finlandia, a los ministros, a los jefes de partidos, e incluso a personas individuales, cuando una cosa no les gusta. Dicen que esta cosa no corresponde a la amistad tratada, qu la colaboración económica exige una preferencia por el colega en el mercado, que las personas deben ser "amistosas" con los "amigos", ect...

El presidente fines, Urho Kekkonen, antes anticomunista y nacionalista, se ha convertido, no por oportunismo solo, sino tambien por necesidad de las circunstancias, en un portavoz de Rusia frente a Occidente.. Aunque siempre pone de relieve la neutralidad de Finlandia, en realidad hace siempre

lo que le dicen los comunistas "amigos".

Finlandia tiene un régimen democrático —parlamentario—gobernado por los socialdemócratas y centristas. Esta combinación cuenta con el apoyo de los comunistas que no se fian de los propios comunistas fineses divididos en sectas.



El camarada Pekka Siitoin, varias veces encarcelado y acosado por la policía debido a su postura nacional-socialista, nos muestra sobre un mapa de Finlandia la antigüa extensión de este pais, ahora ocupado por la URSS en gran parte, gracias a la complaciente pasividad del capitalismo democrático.

Cuando las elecciones se acercan, cosa bastante frecuente, la prensa rusa advierte a los finlandeses de no dar su voto a los "enemigos de su amistad comun". A pesar de ello en las últimas elecciones el partido conservador consiguió un gran éxito, resultando el segundo partido por número de votos. Pero no puede tomar parte del gobierno pues no cuenta con el apoyo de Rusia.. Finlandia no es tan "independiente". El presidente del consejo de ministros debe tener el beneplacito de Moscu.

La economía exterior con la URSS depende del gobierno, los rusos hacen los encargos al gobierno fines, y éste lo pasa a las compañias privadas.. Las compañias privadas cobran del gobierno fines y éste a su vez debería cobrar del gobierno de la URSS, pero se sabe que muchas veces no paga o lo hace en rublos sobrevalorados.

No vamos dentro de este artículo a poder explicar todas las limitaciones y opresiones que sufre Finlandia. Espero que se vea claro de que modo la "independencia" de Finlandia es ficticia, de como es un ejemplo de lo que sería Europa bajo

dominio de la URSS.

En cuanto a los finlandeses se debe decir que estan resignados, saben que no tienen solución, pero siguen considerando a los sovieticos como ENEMIGOS, solo esperan que algún día cambien las cosas. Pero Occidente no les ayuda sino que se suma a la obediencia a la URSS.

Como ejemplo del aborrecimiento personal de los

fineses al comunismo veamos esta anecdota real:

En Joensuu se celebraba una fiesta, el embajador soviético dirigió unas palabrasal público subrayando la amistad entre Finlandia y la URSS. Aludiendo al escudo que había en la pared - el de Carelia, mostrando dos puños armados dirigidos el uno contra el otro, señalando la lucha eterna entre carelia y la URSS- el embajador dijo "este no es un signo de amistad". Los finlandeses callaron. Pero la respuesta fue que durante las proximas semanas se multiplico por siete la venta de una cerveza que lleva como símbolo este escudo.

> A. Hergold. Desde Finlandia para CEDADE.



# PRENSA N.R.

# és CÉL



A HUNGARISTA MOZGALOM HIVATALOS LAPJA



Volksbewegung für Generalamnestie

# Knights of the Ku Klux Klan

National Offices -- Box 624 Metarrie, LA 70004 (504) 835 7959



ORGANO CROATA JE SUD AMERICA

# DAS

KAMPFSCHRIFT DER NKD-NF-VSB



# HEROES

# R. BINET

RENE BINET Y EL RACISMO

"Podemos pues resumir nuestra concepción en una sola fórmula: la raza determina el ser, pero el ser conscientemente crea la raza".

René Binet, nacido en 1913 y fallecido en 1957 es indudablemente uno de los más importantes pensadores racistas de nuestro siglo. Convertido conscientemente en social-racista, había militado primeramente en las filas comunistas donde creía iba a encontrar el orden y la disciplina que fueron premisas suyas durante toda su corta vida, y de donde fue expulsado pues su concepción del mundo y de la vida disentía totalmente de esta teoría materialista, que él mismo, más tarde, califica de "teoría burguesa judía" en su libro "Contribución a una ética racista".

Muy pronto se da cuenta de que todo el problema de Occidente tiene una base común: la Raza. Nuestra Raza, la Raza blanca, se halla en franca decadencia, lo que le conduce irremisiblemente a la degeneración y posteriormente a su total desaparición. Toda nuestra Tradición, nuestra Cultura, nuestros Pueblos, desaparecerán irremisiblemente en un espacio relativamente corto de tiempo si no hacemos algo por evitarlo. La única solución es la supervivencia de la raza. Pero la enfemedad está ya muy avanzada. El enemigo ocupa ya lugares en zonas estratégicas. Debemos ir mejorando nuestra salud racial poco a poco pero ininterrumpidamente. Para ello redacta todo un ideario racista que proporciona las soluciones necesarias para que, siguiéndolo, la enfermedad desaparezca paulatinamente y la raza de Occidente vuelva a ocupar el lugar preminente que le corresponde y que ha ido perdiendo a lo largo de los siglos al preocuparse más de los intereses espirituales e intelectuales y dejar aquéllos económicos y materialistas en manos de una raza parasitaria que ha convertido el Dinero en una religión mediante la cual se ha erigido en dueño y señor del hombre blanco.

En primer lugar, descubre la indisolubilidad existente entre socialismo y racismo. El primero conduce irremisiblemente al segundo y sin ambos no existe posibilidad de salvación.

Socialismo para toda la raza blanca, no para una clase determinada. Pero socialismo dentro del cual cada individuo pueda desarrollarse perfectamente, pues disponga de todos los medios necesarios para lograrlo. De este modo, no es aquella persona que detenta una riqueza económica determinada quien puede aspirar a los mejor puestos, sino aquel individuo más capacitado que, consecuentemente, podrá sacar más rendimiento y estará ayudando de esta forma a la mejora de su pueblo, de su raza. Basta de elementos parasitarios "desarrollando" funciones de las que podrían obtenerse importantes frutos y que sin embargo permanecen estériles indefinidamente, mientras individuos mucho mejor dotados consumen su existencia sin proporcionar a la sociedad unas mejoras para las que han nacido perfectamente capacitados. Este es el socialismo que defiende Binet.





RENE BINET.

Para ser un verdadero socialista se necesita un desarrollo intelectual, moral, físico y material a través de la sociedad. Ella nos enseñará todas las normas que debemos cumplir para conseguir la unidad total. El desarrollo intelectual y moral ocupan un lugar tan importante como el físico y material pues el uno sin el otro hacen al hombre incompleto. La sociedad nos ofrece una concepción de la vida y del mundo idealistas y nosotros tenemos que poner a su servicio todas nuestras fuerzas físicas y espirituales para colaborar a que esta concepción se haga realidad.

Aquí reside una de las grandes diferencias que René Binet entre el Marxismo o socialismo de izquierdas de concepción totalmente materialista y el Social-Racismo, que siendo socialista en grado sumo rezuma idealismo por todo su ser.

Para el social-racista la vida se basa en un orden natural. Este orden natural ha demostrado a través de la historia la superioridad de una raza sobre otra. Esta superioridad era consecuencia del valor personal de los individuos que componían cada una de ellas. La raza blanca ha dado lugar a toda la Civilización Occidental, demostrando así su superioridad sobre las demás razas. Sin embargo, en el momento en que el dinero ha empezado a poseer un valor superior a la inteligencia, nuestra raza ha ido decayendo paulatinamente.

El hombre blanco nunca ha dado importancia al dinero y por ello dejaba estos asuntos en manos de otros, mientras él se dedicaba a tareas que le llenaban mucho más como las creativas, conquistadoras o religiosas. Pero mientras tanto, los componentes de las razas inferiores empezaron a dar importancia al Dinero hasta el punto de llegar a convertirlo en el verdadero amo del mundo: Con dinero se puede conseguir todo; con inteligencia sólo no. Así, cuando el hombre blanco se dio cuenta, el Dinero se había convertido va en el motor de la sociedad. Tener Dinero equivalía a ser respetado por los componentes de la sociedad, mientras que aquél que tenía el justo para vivir y esto sólo mediante un trabajo continuo, era mucho peor considerado. El tener que trabajar pasa a ser una deshonra, mientras que aquél que vive de la especulación o explotación de un dinero que ya posee es muy bien considerado.

Y como esta raza inferior que ahora es dueña del mundo se da cuenta de la importancia de la inteligencia y la moral de la que ella carece, intenta por todos los medios, ahora que detenta el sagrado monstruo del Dinero en sus manos, corromper a esta otra raza, la Raza Blanca, que puede destruirla en cuanto sea consciente del abismo en que se hunde. Y ¿cuál es el medio más seguro de destrucción de la Raza Blanca? Pues naturalmente la mezcla racial. Mezcla que llega a anular completamente las grandes cualidades que posee el hombre blanco y le convierte en un

vegetal parasitario tendente a su propia y total destrucción.

René Binet es plenamente consciente de este terrible problema y por ello se convierte en ferviente defensor del Racismo, dedicando a ello su vida entera.

Defiende la desigualdad de las razas en el plano mundial. El Racismo es lo más importante de todo, es la fuente y de él emanan todas las leyes que deben regir la vida del mundo. El Racismo está por emcima de la política, sea del tipo que sea, porque esta última es consecuencia del primero. Y no entiende la política en el sentido vulgar que se le da ahora. Para él, la política trasciende las fronteras de la vida pública para entrar en las de la vida privada, moral y espiritual. La política es nuestra concepción del mundo, es nuestra forma de ser y todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras obras, a nivel particular o público forman parte de esta política, desde nuestro comportamiento familiar como padres, hijos o hermanos hasta nuestra actuación en el Parlamento, en el trabajo, o sea, ante la sociedad.

Ser racista implica buscar el interés mayor, y ¿qué interés puede ser mayor que nuestra propia mejora, el logro de una unidad total, la tendencia, la búsqueda, el afán por la perfección aunque sepamos que es imposible conseguirla plenamente?

Para Binet una persona puede ser o no racista, pero lo que debe ser imposible es que sea enemiga de su propia raza. Y esto es lo que nuestros enemigos están llegando a conseguir de muchos de nosotros en la actualidad. Que la gente se empiece a poner nerviosa por la simple mención de "raza blanca" como si fuera un delito mencionar estas palabras. Cuando en realidad tendríamos que sentirnos orgullosos de pertenecer a esta Raza y hacer todo lo posible por mantener alto su estandarte que tantas glorias ha proporcionado al mundo, la mayoría de la gente se esconde y disimula como si de algo malo se tratara.

La solución propugnada por René Binet, su teoría del social-racismo, debe ser aplicada a la Raza Blanca desde la más tierna infancia. Debemos ser conscientes y hacer consciente a nuestros descendientes de la importancia de la Cultura que hemos heredado desde los tiempos más remotos. Nuestro deber y nuestra obligación es no solamente conservar esta Cultura, sino al mismo tiempo enriquecerla como han hecho nuestros antepasados en todas las épocas.

Para poner en práctica esta teoría se hace necesaria la creación de un Partido único, Partido que enseñará a poner en práctica a su vez esa Política que, como antes hemos señalado, es nuestra concepción total del mundo. En este Partido debemos encontrar todo lo que necesitemos. Toda la ayuda moral y espiritual, física y material, debe emanar de él y ser, no sólo suficiente, sino mayor que la que nosotros necesitamos.

Esto implica un cambio total de lo que nos han enseñado durante toda nuestra vida, pues para la inmensa mayoría, el Partido es algo completamente diferente de la vida privada, mientras que para Binet no lo es. La vida de todo militante del Partido debe ser igual durante las actuaciones públicas que le corresponden como en su vida privada, Es más, es el individuo el primero que debe sufrir esta transformación en defensa de su propia raza, y a partir de él llegar a la transformación de la sociedad como conjunto de todos los seres que la componen. Cada uno de nosotros a nivel personal, debe dar una idea clara de lo que es el Partido, de manera que examinándonos a uno solo de nosotros se llegue a la misma conclusión que examinando al Partido en su totalidad. Binet hace una comparación de esto con la Iglesia, de la que dice que cada fiel debe dar idea de lo que es la Iglesia. Lo mismo debe ocurrir con el Partido.

De esta forma, sirviendo al Partido, serviremos a la Idea superior que nos hemos propuesto alcanzar por muy imposible que parezca.

Otro punto importantísimo que menciona Binet a este respecto es el de la libertad del individuo. Para él, el individuo dentro del Partido es un ser totalmente libre: Elige pertenecer a este Partido porque cumple todos los requisitos que considera fundamentales para la consecución de la Idea Superior. Una vez dentro de él debe acatar las ordenes que se le den, lo que debe hacer ciegamente. Y aquí es precisamente donde reside su máxima libertad: en la satisfacción del deber cumplido que considera como el más justo. Es decir, que se entiende la libertad como un deber y no como un derecho como cree mucha gente en la actualidad. Al integrarse en el Partido se atiene a la disciplina que de él dimana y obedeciendo las órdenes de aquéllos que considera más capacitados, se convierte en un ser totalmente libre, dotado de voluntad y tesón.

Este es otro de los conceptos que suena rarísimo a la sociedad de nuestros días, pero que para el social-racista que defiende René Binet aparece perfectamente claro.

Este Partido tiene, naturalmente, para él, una base ideológica fija e inmutable y una aplicación práctica adaptable a las necesidades de cada momento histórico determinado.

René Binet, como todos los portadores de este tipo de ideología, sufrió mucho en vida, siendo encarcelado por defender estas teorías. Pero es precisamente esta persecución y este intento de sumir en el olvido todo lo que propugnaba lo que da más veracidad a su vida y a su obra. Es esta concienciación de la importancia de la salvación y la mejora de la propia raza lo que asusta a sus enemigos y por ello es preciso silenciar su obra. Pero son muchos, demasiados ya, los nombres de aquellas personas que se han dado cuenta ya de la importancia de esta problema y ya resulta imposible silenciarlos a todos.

Como todo lo verdadero vuelve a salir a la luz, René Binet y su defensa del Social-Racismo también deben llegar a ser conocidos de todos los componentes de nuestra Raza. Al fin y al cabo es a ella a quien consagró su vida entera y nosotros, sus descendientes, quienes debemos recoger la antorcha que él nos ha pasado e impedir que su llama se extinga jamás.

MARIA INFIESTA





# HA 11 E L!S

REGIONALISMO

Contemplamos en nuestros días un resurgir de la conciencia regionalista en toda Europa, y con una fuerza especial, en España. En nuestro caso, este "despertar" de las regiones está en gran parte motivado por un anterior centralismo impuesto por la política borbónica. Este centralismo actuó en algunos casos por motivos políticos, como en Cataluña o Vascongadas, donde prohibió o mantuvo enterradas todas aquellas características diferenciadoras de estas regiones. Politizando de esta forma la cuestión regional, lo único que se consiguió fue desvirtuarla y enardecer los ánimos de estas regiones españolas.

El nacionalismo español no tiene por que estar reñido con la conciencia regional, ya que España no sería posible sin las diferentes regiones que la han formado aportando cada una su propia idiosincrasia. Pero de esta forma el regionalismo ha caido en manos del marxismo y de egoistas intereses económicos, que, aprovechándose del sentir popular, lo utilizan demagógicamente como medio para alcanzar el logro de sus pretensiones políticas o económicas.

Es a todas luces paradógico que las izquierdas marxistas y por tanto internacionalistas que pretenden la igualdad entre los hombres, a costa de destruir todo lo que los diferencia, utilicen las diferencias regionales entre los hombres y el descontento actual para servir a su doctrina igualitaria y masificadora.

En otro sentido, encontramos el egoísmo insolidario de muchos capitalistas que mueven las conciencias regionales, con el único fin de obtener unos privilegios económicos regionales que les permitiran enriquecerse a costa de no ayudar a otras regiones menos favorecidas.

Vemos así cómo son creados por marxistas o capitalistas folklóricos y artificiales partidos "regionalistas" que utilizan las diferencias entre las regiones españolas para crear mininacionalismos chauvinistas que nos dividen y que conducen a la actitud separatista e insolidaria de algunas regiones.

Un claro ejemplo de conciencia regional caída en manos de capitalistas o caciques, es el caso de Cantabria, en donde han creado partidos con banderas artificiales. Con este ridiculo regionalismo, que se apoya unicamente en los problemas económicos de la región y en un intrascendente folklorismo, pretenden justificar tratos económicos favorables por parte de la administración o librarse de los deberes con el resto de la nación.

Nosotros comprendemos que Cantabria es una región diferenciada; pero somos diferentes porque hemos tenido una historia peculiar, porque tenemos una base racial que nos diferencia, porque conservamos costumbres e instituciones de nuestros antepasados los cántabros y porque nuestro paisaje y modos de vida no se repiten en otras regiones. No porque económicamente tal o cual política nos haya perjudicado o porque tengamos que justificar peticiones egoistas ante el gobierno o porque queramos ser más que los demás con afán patriotero.

Las regiones existen de siempre, no pueden ser una creación reciente y artificial. Lo mismo ocurre con Castilla y León, con Asturias, con Andalucia o con Galicia. Tienen su historia pro2111:2

pia, sus tradiciones y su forma de ser que se unieron al formar una entidad superior: España, que es la culminación de todas las regiones peninsulares. Este destino que nos une no quiere decir que hayamos desaparecido como región o que tengamos que desaparecer.

Es de señalar también otra forma con la que se ha prostituído el regionalismo de Asturias y Vascongadas, del que se han aprovechado los extremistas de izquierdas que lo utilizan innoblemente para ganarse las simpatías del pueblo y sus votos. De aquí que el regionalismo no es para ellos más que un medio

más para alcanzar el poder.

Europa es una unidad histórica, racial y cultural formada por las diferentes regiones que la han creado. Estas regiones han permanecido largo tiempo adormecidas por el centralismo impuesto por los gobiernos capitalistas o divididas por fronteras artificiales, pues tan catalán es el que vive en la Cataluña española o en la Cataluña francesa y en nada se diferencian un tirolés que viva en Austria de un tirolés que viva en el Tirol italiano. Por esto será necesario reestructurar las actuales fronteras para realizar un ordenamiento más racional de los pueblos europeos. Unas fronteras que proceden de hace unos pocos cientos de años, y como consecuencia de alguna guerra o tratado, no pueden dividir a pueblos europeos que tienen milenios de antiquedad.

Un ejemplo a seguir por los diversos regionalismos es el de los flamencos de Bélgica. Se trata de un auténtico regionalismo consecuente y desinteresado. Es anti-capitalista y anti-marxista por ser estos internacionalistas e ir contra el verdadero regionalismo. Se opone al papel dirigente y centralista que hasta ahora llevaron los valones, sin ser por ello anti-belga o anti-valón. Estas características vincularon a los flamencos al Nacional Socialismo, por lo que al final de la contienda mundial, con el pretexto de que eran "fascistas" se llevó a cabo contra ellos una brutal represión que estaba movida por el reimplantado gobierno "democrático" y centralista que había estado exiliado en Londres.

Si queremos conseguir una Europa libre y unida, consciente de lo que verdaderamente es, tenemos que partir de un nuevo concepto de regionalismo que se aparte de todo interes o manejo extraño a las esencias del mismo.

¡Por una Europa que reencuentre su alma!

Jose Peralta. Santander.

ASTURIAS



CANTABRIA



LEON



CASTILLA





CEDADE 90/Junio 80

# LA MUJER MILITANTE MANIFIESTO FEMENINO

# MANIFIESTO FEMENINO

El hombre y la mujer son personas en tanto que respetan su propia identidad natural, racial, psicológica y espiritual. Por tanto, la mujer blanca se siente absolutamente satisfecha tanto de su raza como de su ser femenino, buscando su realización y elevación como persona en el desarrollo de su feminidad en particular y en el del conjunto de la raza en general.

No se puede ser femenina, no se puede ser consecuente como mujer, sino se es consecuente como persona. Todo aquello que atente a la posibilidad de desarrollo personal de la mujer blanca es contrario a la feminidad. Así mismo todo pretendido "derecho" u acto que atente a la feminidad es contrario a la persona humana.

La expresión espiritual y caracteriológica previa de la mujer blanca viene dada por su raza, de forma que los valores de la raza aria están incrustados tanto en el ser interno y psicológico del varón como de la mujer, de forma que su concepción básica del mundo, sus valores fundamentales, son idénticos. Por ello, la concepción de la feminidad y el respeto que para ella exigimos son presupuestos propios de nuestra Raza, que deben ser apoyados por un Estado Racista.

Las diferencias mujer-hombre no son mero producto de las condiciones sociológicas o educativas (como no lo son ninguna diferencia natural entre los hombres) sino en buena parte producto de una constitución genética diferente, que produce una psicología diferente.



Las diferencias entre hombre-mujer no se reducen en absoluto a los órganos sexuales sino que se basan fundamentalmente también en diferencias psíquicas. Estas diferencias no son estructuralmente de caracter general (como en el caso de las razas humanas) sino restringidas a un ámbito relacionado con la estructura sexual y sus repercusiones psíquicas y físicas, dentro de la misma raza.

A esta diferenciación básica corresponde una legislación, un compromiso social, una función, diferenciada dentro del principio anti-igualitarista y de aprecio de la personalidad que sustenta el Nacional Socialismo en todos los campos.

Las diferencias hombre-mujer dentro de una misma raza, no están en la escala inferior-superior, sino en una diferente concepción de cada cualidad humana, lo que da la diversidad de personalidades que enriquece nuestra raza, da personalidad a ambos sexos, fomentando la polaridad sexual no solo en el campo físico sino psicológico. Esta polaridad sexual caracteriológica tiene su plenitud y realización final en el medio matrimonio-familia.

Así pues, estas diferencias no solo existen sino que son deseables como reflejo de la naturaleza y actúan en pro del desarrollo de la propia mujer o varón.

La procreación es el camino natural por excelencia que tiene la mujer para elevarse como persona dentro del amor, encontrar un camino de realización creativo en pro del pueblo. Pero la procreación no es el fin exclusivo de la mujer, sino en tanto que deseada con amor y orientada a la elevación personal, y nunca castradora de un desarrollo completo de la mujer. Es función del Estado Nacional Socialista crear el ambiente y medios precisos para que la mujer pueda completar su maternidad y las responsabilidades que ello contrae con las actividades humanas elevadoras como el Arte, Cultura, etc.

Así mismo, la procreación no es una competencia exclusiva de la mujer sino que está compartida con el hombre. La idea de que el hombre puede desentenderse de las responsabilidades diarias de los hijos a cambio de un trabajo remunerado es propia de la mentalidad cómoda, mercantilista y burguesa actual.

Aparecen como productos del espiritu burgués y hedonista actual la propaganda contra las familias numerosas, la vida familiar sencilla, la vida campesina, etc. Se produce en el mundo moderno una identificación entre libertad y falta de responsabili-

dades, creyendo que una vida vacía, improductiva, hedonista basada en la búsqueda del piacer personal, es la meta de la persona humana. Por ello, el tener hijos, su cuidado, su educación plena ética y espiritual, se ven desde esta óptica burguesa, como una responsabilidad-carga agobiante.

La mujer Nacionalsocialista reclama su derecho a poseer una familia numerosa con el apoyo decidido del Estado en el plano económico y ético, dentro de una política de apoyo al campesi-

nado y la vida en un medio natural.

El trabajo remunerado es una obligación ética de servicio a cambio del cual se reciben los bienes necesarios para el mantenimiento de la familia o persona. El trabajo tal como se ejercita en la sociedad industrializada actual no es ni un placer ni una forma de elevación personal.

El trabajo de uno de los miembros de la familia debe estar suficientemente remunerado como para poder satisfacer las necesidades de esta familia, fomentando así el Estado que el otro miembro pueda ocuparse de funciones más elevadas como son la educación de los hijos, fomento del arte y cultura familiar,

acciones socialistas en pro de la comunidad, etc.

La mujer Nacionalsocialista reclama como un honor el derecho a ocuparse de esta actividad no remunerada, en pro de la comunidad, estando acorde, además, con su disposición natural

para la cría y educación de los hijos.

El trabajo remunerado debe dejar de verse como la máxima ilusión de la mujer, visión propia del materialismo actual que identifica la utilidad económica con lo deseable, cuando no, en la mayoría de los casos, provocada por una necesidad económica imperiosa ante la insuficiencia del sueldo familiar en las lases obreras debido a la ausencia de un apoyo estatal. El Estado Nacional Socialista dará prioridad de trabajo a aquellas familias que no dispongan de medios frente al trabajo de dos miembros de una misma familia.

En el caso de que la mujer desee o precise trabajar, el Estado Nacional Socialista fomentará y exigirá que las condiciones de dicho trabajo sean compatibles con las responsabilidades familiares

Nuestra revolución nacionalsocialista tiene como una de sus metas la liberación de la mujer de las cadenas agobiantes de las fabricas, de los trabajos incompatibles con su psicología femenina o el cuidado de los hijos. Ello no supone una infravaloración de la mujer sino precisamente una valoración positiva del papel insustituible de la mujer para la formación de las futuras generaciones del pueblo.

La muer N.S. reclama el derecho a ser atendida medicamente de forma gratuita, obligatoria y preventiva antes del matrimonio, de forma que se intente detectar cualquier tara o enfermedad en cualquiera de los conyugues que pudiera afectar a la posible descendencia. Reclama la atención eugenesica de la ciencia médica en una linea ética en pro de la Raza.

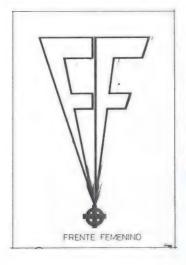

La mujer de CEDADE no puede limitarse a una mera actividad pasiva-burguesa, a sentir o pensar, sino que debe actuar conforme al estilo revolucionario que mantenemos.



La fuerza, el estilo intrepido, la lucha, no estan reñidos con la feminidad, sino que son una de sus facetas básicas.

La mujer N.S. reclama el derecho del sexo a ser considerado como una facultad ligada al amor y la reproducción del pueblo, una facultad creadora y positiva, de forma que todo acto o tendencia que atente contra esta alta consideración del sexo sea considerada como un atentado contra la dignidad de la persona y castigada por el Estado en la forma más severa dado que atenta contra la existencia misma del pueblo.

Por ello reclama el derecho a eliminar de la vida del pueblo las taras sexuales, aberraciones, homosexualidad, ect, ya sea recluyendolos como enfermos o castigandolos como elementos corruptores, eliminar la pornografia, comercio del sexo, ect en todas sus facetas e intensidades como una corrupcion capitalista contra la sexualidad.

La mujer N.S. condena los sistema individualistas y antisocialistas que hacen del hombre único dueño del sueldo de su trabajo. Todo lo que pertenece a cada uno de los componenetes de una familia es propiedad de la familia en conjunto, sea cual sea su procedencia. Ninguno de los miembros familiares puede tener bienes individuales.

El miebro de la familia que trabaje renumeradamente no es pues dueño de su sueldo sino en tanto coparticipe de la economía familiar y su destino.

Ninguna mujer puede excusarse de cumplir con el deber de luchar por la salvación de nuestra raza y cultura en razón de su feminidad, mal entendida como cobardía o egosimo.

La mujer Nacionalsocialista condena la visión burguesa de una mujer reducida a ser sierva de la casa, infraculturizada. Creemos totalmente que el mejor medio para unir su propia formación como persona a la práctica del arte, cultura, deporte, el cuidado y formación de la familia y su participación en la lucha por el pueblo es el Estado Nacionalsocialista, que haga suyas estas exigencias y las apoye.

La mujer Nacionalsocialista desprecia el mercado de la "belleza física" implantado por el capitalismo gracias a la "moda". La feminidad, el aprecio por un cuerpo sano y armonioso en sus formas, concorde con un espíritu fuerte y sensible, está totalmente opuesto al mundo de la moda, al manejo de la belleza como objeto erótico y al mercado de los cosméticos. Por ello la revolución N.S. acabará con el sistema corrompido actual del ocio y moda.

La mujer Nacionalsocialista considera insultante para su personalidad el feminismo actual ,que aborrece la personalidad femenina y solo acepta un pseudo marxismo machista, cuajado de aberraciones sexistas y neuróticas. Todo ese movimiento feminista es obra de una campaña sionista contra nuestra cultura

Una de las diferencias naturales físicas entre varon y mujer es la mayor envergadura muscular del hombre. Esta superior fuerza está al servicio del trabajo y la defensa de la comunidad pero nunca debe ser excusa o motivación para una dominación por la fuerza, una tiranía de la brutalidad, del miedo, dentro del matrimonio, tal como sucede amenudo en la corrompida sociedad actual, acentuando el problema la incultura y el alcoholismo.

La mujer Nacionalsocialista reconoce el derecho de los hijos a tener una familia, por lo que reconoce la necesidad de que la reproducción y el amor se sublimen dentro de una institución civil matrimonial que garantice esta familia a los hijos.

La mujer se siente orgullosa de trabajar junto al hombre de nuestra raza en pro de la construcción de un mundo mejor. A igualdad de trabajo exigimos igual renumeración. El decidido apoyo del Estado a la mujer casada y con hijos que precise trabajar por necesidad debe reflejarse en unas condiciones de trabajo y un horario compatibles con la familia, siendo estas ventajas a cargo de toda la comunidad.

El matrimonio y la familia no es en absoluto el único camino de superación de la mujer, aunque si el que el Estado apoyará más decididamente en razón de su interés racial. La mujer soltera disfruta de todas las posibilidades de desarrollo de la persona humana en igualdad total de respeto y promoción que el hombre.



Una mujer de la Luftwaffe. Belleza, feminidad, valor y sacrificio unidos, este es nuestro estilo.



Betty Freidan, judía, la desagradable lider de "los" feministas americanos, histérica total, un ejemplo de su estilo.

La mujer N.S. reclama el derecho a que el matrimonio y la formación de una familia sea un acto investido de la máxima seriedad , debido tanto en la propia importancia de la institución familiar como en su influencia en la educación de los hijos. Asi pues el Estado se debe hacer participe en la defensa de la estabilidad familiar . Por tanto se exigirá para el matrimonio un mínimo de garantias de estabilidad, asi como el compromiso jurado de los conyugues de mantener esta estabilidad . Caso de que el matrimonio no pudiese o supiese mantener este compromiso sera responsable ante el Estado de sus actos, pudiendo pedirse responsabilidades al conyugue que manifiestamente sea culpabl de atentar contra la familia (casos de malos tratos, infidelidad culpable, actitudes criminales, ect).

La mujer N.S. reclama el derecho a la libertad personal, por lo que en modo alguno el matrimonio implica una subordinación personal, legal o mental de la mujer, aunque si una responsabilidad.

La mujer N.S. reclama el derecho a combatir por el bien del pueblo y de la revolución en tanto esto es un deber de toda persona. Así pues puede ocupar cualquier cargo dentro del movimiento nacionalsocialista y mantener sus propias organizaciones en el movimiento, que hagan posible la compatibilidad entre feminidad y lucha política.

"Por ello, porque la mujer se identifica con el espiritu de todo aquello que supone constancia, sacrificio y abnegación, donde encontrará su forma de realizarse como mujer, como ser femenino capaz de luchar por la implantación de un Orden Nuevo y Eterno, que dará forma también a un hombre nuevo, pleno de vida, sin duda será en los Movimientos Nacionalrevolucionarios que anteponen los valores eternos e intangibles a todo lo demás, convencidos de que sólo la luz que surge de las tinieblas es la que guía hacia el espiritu tradicional".

"La Mujer Natural" Frente Femenino CEDADE

# puntes Historicos

La primera parte de este exaustivo estudio sobre las Waffen SS se publicó en el boletín 88. Es una aportación más del Centro de Estudios Duprat de la delegacion de CEDADE Alicante.



sion.

Otras fuerzas no estaban integradas en las SS. Como la "Garde Wallonne", de de Valonia, la "Guardia Hird de Fabricas" Noruega, la "Wachabteilung" primero y el "Landstorm" despues, en Holanda, la "Milice Française" de Françia metropolitodas ellas fuerzas vinculadas tana,... bien al ejercito, bien a los servicios de seguridad alemanes. A estas hay que añadir las diversas organizaciones de milicias propias de los partidos fascistas de los paises ocupados por la Whermacht, eficaces colaboradores contra el comunismo, pero de los que no nos ocupamos aqui pues no estaban bajo direccion alemana.

La lucha contra la guerrilla necesitó er ocasiones de divisiones regulares enteras. Así en Bosnia Herzegovina, region musulmana del Estado Croata,las "Waffen SS" dieron un paso gigante hacia su internacionalizacion al alistar una division de voluntarios musulmanes, la "SS Handschar", empleada en luchar contra la guerrilla comunista

alistados en fuerzas no directamente las Fuerzas Armadas alemanas reclucombatientes. El NSKK (Cuerpo motorizado nacional socialista) milicia del

militar creando unidades destinadas a conducir convoyes y prestar asistencia tecnica a las fuerzas armadas. El NSKK Los alemanes o los gobiernos "colabo- reclutó activamente en los países occiracionistas" de los paises ocupados por la dentales, donde la motorizacion habia "Whermacht" crearon milicias y fuerzas alcanzado niveles mas altos. Los hommilitares anticomunistas, destinadas a bres del NSKK no eran en absoluto combatir la subversion comunista en los soldados de retaguardia, por citar algunos propios paises. En Noruega, Holanda y ejemplos diremos que en una ocasion una Flandes, todos ellos paises germánicos, unidad NSKK holandesa repelió con las SS Politicas - "Allgemeine SS "- creó tanto exito los ataques guerrilleros que ramas locales, naciendo así, la SS Ger- sus hombres fueron condecorados con un mánica Noruega, el Cuerpo Schalburg total de 25 cruces de hierro. Una unidad -SS Danesa, la SS Germánica Holandesa, NSKK de identica nacionalidad quedo y la SS Germánica Flamenca. Estas entre las fuerzas cercadas en Stalingrado. formaciones además de servir de apoyo a En la batalla por Budapest, hacia el las respectivas fomaciones nacionales inte- final de la guerra, una unidad NSKK gradas en la SS Militar - "Waffen SS"-, francesa fue transformada en compañia luchaban contra la guerrilla y la subver- de cazadores de carros y destaco especialmente.

> La "Organizacion Todt", encargada realizar construcciones militares para las diversas ramas de las Fuerzas Armadas alemanas, recluto tantos voluntarios europeos que al final del conflicto por cada aleman habia 20no alemanes en sus filas. Muchos de ellos prestaban servicios en las unidades armadas y uniformadas de proteccion de obras, instalaciones y depositos, ("O.T. Schutzkommando") enfrentandose a la guerrilla y a los saboteadores. La mayor parte de las unidades de la "Organizacion Todt" eran internacionales, pero tambien las hubo con un marcado caracter nacional, como el "Einsatzgruppe Wiking", formado por Noruegos, que realizaba sus trabajos en el extremo norte de Noruega.

> En menor medida el "R.A.D" (Servicio del Trabajo Aleman) acepto voluntarios de los paises germanicos y de las minorias "Volksdeutsche", en sus unidades destinadas a la retaguardia del Frente del Este.

Los Ferrocarriles Militares, los servicios de defensa postal, el TENO-Ser-Tito. vicio de Emergencias Tecnicas, orga-Otros voluntarios europeos fueron nismo paramilitar-, y otras ramas de taron voluntarios en numeros menores.

La Marina alemana tampoco dudo en NSDAP, como las SS, apoyó el esfuerzo alistar europeos. A veces se trataba de



"helfer" -auxiliares- dedicados a trabajos tecnicos o burocraticos. Muchos balticos fueron asi encuadrados.Otras veces eran unidades de proteccion, como el "Marinevaegtere" alistado en Dinamarca, Tambien recluto marinos propiamente dichos: holandeses, noruegos, franceses, croatas, por ejemplo, tripulaban unidades ligeras de la "Kriegsmarine" en el Mar del Norte, el Canal de la Mancha y el Mar Negro respectivamente.

El esfuerzo desplegado por la Luftwaffe fue mas considerable. Controlo milicias autoctonas dedicadas a proteger sus instalaciones, como la "Wachbrigade" o el 'Wachkorps der flamenca, en Dinamarca, Alisto a personal en sus "escalones de tierra", para sustituir a los soldados alemanes, que eran asi vertidos en unidades de combate alemanas: unos 250000 voluntarios reclutados en la URSS estaban en esta categoria. Los "helfer" -auxiliares - balticos abundaban en los servicios burocraticos. Unos 50000 voluntarios de la URSS estaban destinados a las defensas antiaereas de Alemania. Existio tambien una (brigada de artilleria antiaerea) flamenca y 10000 franceses sirvieron en una unidad especial destinada a proteger los convoyes ferroviarios en Europa occidental. Finalmente hay que decir que tambien formó unidades de vuelo con voluntarios: la "Escuadrilla Azul" de caza, española; el "Grupo Ost-land", con balticos y rusos, de bombarderos, asi como una "Ala de aviadores croatas" de caza y bombaderos.



En el año 1943, tras el descalabro de Stalingrado y el del Norte de Africa, los alenmanes decidieron fortalecer esta corriente de

voluntarios europeos.

Los voluntarios germanicos fueron restructurados. A mediados de 1943 se retirarón del frente las legiones danesas, noruegas, holandesas y flamencas, así como los contingentes de estás nacionalidades incluídos en la División SS "Wiking". Con ellos se formaron la División SS "Nordland", con daneses y noueros, la Brigada SS de Asalto "Langemarck", flamenca, y la Brigada SS de Asalto "Nederland" con holandeses.Con estas fuerzas se formo el "Germanische Korps": Cuerpo de Ejercito de Voluntarios Germanicos- ijcluido en las SS. Las dos últimas brigadas ascendierón después al rango de división. El Cuerpo de Ejercito, tras ponerse a punto como gran unidad en Yugoslavia, luchando contra la guerrilla, fué enviado al sector norte del frente del Este durante todas las batallas de retirada del sector:en los PaisesBalticos, en la Bolsa de Curlandia, en Polonia, y en el mismo Berlin, donde sucumbieron los restos de la "Nordland".

Los holandeses formaron ademas otra división SS, llamada "Landstorm Nederland", por estar formada en base al hablamos. "Landstorm" del que ya Esta división tuvo la peculiaridad de que no se batio contra los sovieticos, sino en la defensa de la misma Holanda, contra los anglosajones y americanos. Su primera actuación fué en la derrota de los paracaidistas aliados en Arnhem, y acabo la guerra en el mismo suelo holandes defendiendo la"Fortaleza Holandesa", que se rindio después que holandes fué tomado Berlin.

Igualmente los voluntarios de los paises baltico fuéron reogarnizados. En base a las Legiones incluidas en la "Waffen SS" y de fuerzas de seguridad, se creo una división letona ("Lettland") y una estonia ("Estland") y finalmente otra letona, ("Latvia"), formando las dos letonas un Cuerpo de Ejercito de Voluntarios de Letonia. Ademas otros muchos miles siguieron sirviendo en batallones de seguridad, batallones de pioneros, regimientos de guardias fronterizos, etc, dependientes de la Whermacht.Para los letones, por ejemplo, se da una cifra total de 125000 hombres luchando junto a los alemanes, en diversas ramas de las fuerzas armadas.

En cuanto a los voluntarios occidentales no germanicos, los valones, que tantas pruebas de valor habian dado, fuerón transferidos a las Waffen SS, formandose la Brigada SS de Asalto "Wallonien". Era otra muestra de la superación del espiritu germanista, hacia el espiritu europeista. La Brigada fué después transformada en división, luchando en el sector del frente del Este( batalla de cerco de Cherkassy) y en el sector norte posteriormente (batalla de Dorpat). Por su parte los franceses fuerón también admitidos en las Waffen SS: formaron la Brigada de Asalto SS "Frankreich" que fusionada más tarde con la Legión de Voluntarios Franceses de la Wher-

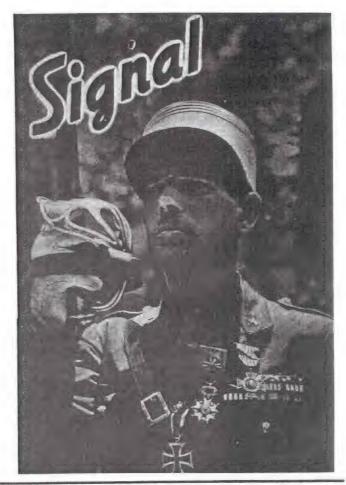



macht, y reforzada por franceses del NSKK, la Marina y la "Milice Françaises" dio lugar a la División SS "Charlemagne".

En cambio España retiró su División Azul, ante las presiones aliadas. Se creó entonces la Legión Española de Voluntarios, tambien conocida como "Legion Azul" que igualmente fúe retirada por nuevas prsiones aliadas. Al final los voluntarios españoles que decidieron llevar su lucha hasta el final, se enrolaron en las SS donde formaron dos compañias, una que lucho en los Balcanes y otra que lo haria en Berlin en 1945.

Croacia, que continuaba su virulenta lucha contra la guerrilla comunista en los Balcanes, ofrecio sin embargo, voluntarios suficientes para formar tres divisiónes de la Whermacht (divisiónes 369, 373, y 392). Las tres unidades estaban destinadas a sustituir en el frente del Este al regimiento de voluntarios croatas aniquilado. Sin embargo las perentorias necesidades del frente antiguerrillero balcanico hiciéron que al final las tropas fueran empleadas en este sector.

Los subditos musulmanes de Croacia, los bosnios, crearon una segunda unidad, la División SS, "Kama", la cual junto a la "Handschar" formo un Cuerpo de Ejercito de Voluntarios de Bosnia, empleandose en la lucha contra la guerrilla, contra el avance del EjércitoRojo, y finalmente en Budapest y el Oder..

El desastre de Stalingrado también faborecio el alistamiento de voluntarios orientales. Se créo una Inspección de Voluntarios Orientales en la Whermacht. y otra en la Luftwaffe.La primera cálculo que el conjunto de los dispersos batallones de "Ost-Truppen" formaba un total de unas 30 divisiónes.Sin embargo esta immensa fuerza se desaprovechaba en gran medida por que las unidades "Ost" actuaban aisladamente. sin formar grandes unidades, sin equipo pesado, y aun sin armamento normalizado.

Para capitanear este movimiento los alemanes contaron con una prestigiosa figura militar sovietica: el general Vlasov. Con él nació el concepto del "ROA" -Ejercito Ruso de Liberación-nombre con él cual se conocieron en adelante los dispersos batallones y compañias. No existian sin embargo un mando únificado ruso ni grandes unidades integradas en el ROA.

Muchas de estás fuerzas fuerón trasladadas a Europa Occidental a fines de 1943 y principios de 1944. En Francia las divisiónes desplegadas en el "Muro del Atlantico" llegaron a contar con uno o incluso dos batallones "Ost" por cada tres batallones alineados.

Otras fuerzas destimadas a Italia, los Balcanes, Escandinavia e incluso Africa del Norte conto con la presencia de voluntarios orientales.Por su parte la 162 División de la Whermacht, que hasta entonces se habia dedicado al entrenamiento de las legiónes del Caucaso, "Legión Armenia", "Legión Azerbaidjana", etc..., por lo que recibió el nombre de "Turkomana" fué despla-zada a Italia, luchando allí contra la guerrilla primero y contra las fuerzas anglosajonas despues.

Otros batallones "Ost-Truppen" continuaron la lucha contra la guerrilla en la URSS y en Polonia, y cada vez más fueron empleados con gran valor en el mismo frente. Ademas de todas fuerzas combatientes muchos miles de voluntarios orientales estaban integrados en batallones de trabajadores. no combatientes, dependientes de la Whermacht, que tuvieron, por ejemplo, reclutamiento. En Grecia, antes zona gran importacia en la construcción de la Muralla del Atlantico.

Finalmente la "Waffen SS" vencio sus prejuicios antieslavos y recluto voluntarios orientales: nació así la división SS "Galitzien", basicamente compuesta por voluntarios de Ucrania occidental, la División SS "Weisrutehien", compuesta sobretodo por voluntarios de Bielorusia, y la división "RONA", formada por el traslado a las SS del RONA del que ya hablamos. Tambien formo dos agrupaciones que estaban la Republica Social, fundo el Ejército destinadas a controlar las dispersas Republicano. Pero permitió, como aporla "Ost-Tukischer Waffenverband der en base a las Waffen SS, el alistamiento SS". y la "Kaukasischen Waffenverde una división SS de voluntarios fas-División SS continuos combates, que no podian de la revolución fascista. abandonar sus áreas de lucha, malogró el provecto.

rios orientales fué sin duda el Cuerpo ron unidades SS hungaras: las divisiónes de Ejercito de Caballeria Cosaca, que "Hunyadi" y "Szent-Isvan", que precise empezo a crear en 1943,y que llego samente apoyaron el golpe de Estado a contar con dos divisiónes de caba- que dió el poder a Szalassi, y la "Hunlleria y una brigada de infanteria. Sus garia", creada por el gobierno de esté, casi 70000 hombres se enfrentaron y que fué aniquilada aun antes de su a la guerrilla titista y despues al avance completa constitución en el cerco de del Ejercito Rojo. A parte de estas Budapest. Otras cuatro divisiónes SS fuerzas, multiples cosacos sirvieron en hungaras no pasarón del nivel de prootras fuerzas dispersas. Como los bata- yectos. A la vez el gobierno de Szallones cosacos que aniquilarón la re- lassi procedio a la movilizacion masiva sistencia de Bretaña y después que- de las milicias "Nyilas" (cruz flechada), daron cercados en Brest, junto a fuerzas que tuvieron una importacia capital alemanas, por los aliados occidentales. en la defensa de Budapest. Otras veces se trataba de contingentes cosacos en diversas unidades que agru- habian permanecido fieles formaron unipaban a voluntarios orientales de na- dades menores, de entidad regimiento, cionalidades diversas: asi se sabe que englobadas en las "Waffen SS".

hubo cosacos en la división "Weisrutenien", o en las divisiónes nacionalistas ucranianas formadas al final del conflicto. Algun autor llega a elevar a la cifra de 250000 el número de cosacos sirviendo en las filas alemanas.

El año 1944 supuso un grave quebranto para el esfuerzo militar anticomunista a causa de las sucesivas traiciones. Finlandia firmo el armisticio con los rusos. El rey italiano encarcelo a Mussolini y se rindio a los anglosajones. El rey rumano hizo otro tanto: encarcelo a Antonescu y se rindio a los sovieticos. Tambien los gobernantes bulgaros cambiaron de campo y se unieron a los nuevos vencedores. Solo en el caso de Hungria los alemanes consiguieron adelantarse a los hechos deteniendo al regente Horthy antes de que consumase la traición.

Esto supuso un nuevo esfuerzo de de ocupación italiana, los alemanes consiguieron crear batallones de seguridad anticomunistas. Se creó en comite encargado de reclutar voluntarios griegos para la Waffen SS, pero la potente guerrilla comunista extermino en su brote el intento, aniquilando al citado comite. En Albania, tambien zona de ocupacion italiana, se tuvo más éxito:la SS alisto otra división musulmana;la"Skanderbeg" empleada contra la guerrilla.

En la misma Italia el Duce, tras crear formaciones de caucasianos y turkomanos tación de un futuro ejército europeo band der SS". Muchos de los hombres cistas, la "Italien"empleada contra la así englobados era musulmanes y guerrilla y contra el ejército aliado. Himmler penso en la formación de Junto a ella las nuevas fuerzas armadas de Musulmanes de la Republica, y diversas formaciones Orientales. Pero la dificultad de agrupar milicianas del partido fascista republia multiples fuerzas dispersas por todo cano, sobretodo las celebres "Brigadas el despliegue aleman, enfrascadas en negras", combatieron a los enemigos

En Hungria el gabinete pro-aleman de Sztajay, primero, y el gobierno na-La más famosa fuerza de volunta- cional-socialista de Szalassi despues, crea-

Los rumanos y los bulgaros que

Hacia el final de la guerra los alemanes reconocieron definitivanente la importancia de la aportación de los voluntarios orientales: el que en plena derrota alemana miles de sovieticos se pasaran al bando aleman por su deseo de acabar con el comunismo, les convencio de que no habia oportunismo por medio. Pero incluso entonces no acabaron las dificultades: los diversos grupos etnicos no rusos no consintieron en subordinarse al Ejército Ruso de Liberacion de Vlasov. Las mismas dificultades militares, que impedian retirar fuerzas del frente, para proceder a la formación de unidades nuevas, hizo el resto. No obstante el ROA llego a formar en pocos meses dos divisiónes y una pequeña fuerza aeréa. Los ucranianos, la segunda nacionalidad en importancia en la URSS, crearon su propio ejercito ucraniano de liberación conocido por las siglas UVV, que igualmente llego a formar hacia el final de la guerra dos divisiónes. En ambos casos, ROA y UVV, los efectivos agrupados en divisiónes no representaban sino una porcion muy pequeña en comparacion con el número total de voluntarios orientales que servian como "hiwis", en batallones "Ost", etc.

Tambien hacia el final del conflicto los alemanes fueron capaces de superar sus "diferencias" con diversas nacionalidades europeas y alistarlas entre sus filas. Los servios, por ejemplo, antaño enemigos feroces del Imperio Austriaco, y después del Reich hitleriano, formaron a partir de una organización de milicias anticomunistas ser-



Soldado político frente al soldado profesional. Luchar por ideas frente a luchar por la paga. Este es el estilo de las Waffen SS

vias que habian luchado contra Tito, un "Serbischen Freiwilligen Korps der SS". Los checos, que habian sido rechazados inicialmente para combatir en el frente del Este, pudieron alistarse en regimientos de policia SS, que lucharon contra la guerrilla en Italia. Los lituanos, que a diferencia de las demas nacionalidades balticas no habian gozado de autonomia bajo la ocupación alemana, fueron autorizados a formar un Ejército Nacional, pero al comprobar que se mantenia en relación con la guerrilla nacionalista lituana, la cual luchaba a la vez contra alemanes y sovieticos, los alemanes disolvieron aquellas fuerzas. Varios miles fueron transferidos a las SS, y los demas debieron conformarse con seguir sirviendo en formaciones de seguridad.Finalmente los polacos; estos eran posiblemente los más hostiles a los alemanes, pese a su anticomunismo. Los alemanes no quisieron nunca alistar unidades polacas aunque si equiparon a una policia auxiliar polaca de unos 20000 hombres. Hubo polacos que se alistaron en la división "Weisruthenien". Y en 1944 , tras el aplastamiento de la rebelión de los partisanos en Varsovia, los alemanes les ofrecierón la posibilidad de luchar a su lado contra los rusos. El orgullo polaco rechazo la oferta, y solo una cantidad relativamente reducida se coloco bajo mando aleman para luchar contra los sovieticos, aunque la guerrilla continuo su lucha contra el Ejército Rojo.

Finalmente no queda mas que citar a algunas unidades menores; la"Falange Africana formada por franceses lucho en Tunez contra los aliados, sus efectivos eran de batallon; la "Legión India Libre" de efectivos regimentales, reclutada entre prisioneros de guerra, y que fué instruida en Alemania. Solo una parte de ella pudo ser traslada a Asia, donde paso a depender de los japoneses, por las evidentes difilcultades de transporte; y la "Legión Araba Libre" formada por musulmanes de Africa del Norte, que lucho en Tunez contra los anglosajones.. -Precisamente formada por anglosajones existio la "Legión San Jorge" o "British Free Corps" (cuerpo franco britanico) de efectivos de compañia. La escasa importancia numerica de la aportacion britanica se explica porque apenas iniciada la guerra los facistas ingleses, incluso sus familias y simpatizantes, fueron encarcelados, hasta el fin del conflicto" .--

¿Cual fué el número total de voluntarios encuadrados en la Whermacht, la Waffen SS,la Luftwaffe, la Kriegsmarine... y en otras fuerzas no directamente combatientes? Practicamente es imposible el fijarlo. Pero pensemos que por ejemplo la Waffen SS, alisto hasta el final del conflicto, una divi-

sión escandinava, dos holandesas, una flamenca, una valona, una francesa, tres hungaras, dos lituanas, una estonia, una ucraniana, una bielorusa, una rusa, dos albanesas, una italiana, más una serie de regimientos -rumanos, bulgaros ... y batallones -suizos, filandeses...- y hasta compañias como las españolas. Pensemos en las divisiónes que fueron encuadradas en la Whermacht, como la "División Azul" española, un cuerpo de ejército cosaco, tres divisiónes cróatas, dos ucranianas, dos rusas,más un numero muy alto de batallones "Ost-Trppen", etc...Algunos autores citan, por ejemplo, y solo para el conjunto de voluntarios reclutados la URSS, y en formaciones combatientes, un millon de hombres...En el caso de las minorias etnicas alemanas, los"Volksdeutsche", aportaron un conjunto de 300000 voluntarios. A lo largo de este trabajo ya hemos ofrecido otras cifras indicativas.

Los voluntarios uniformados con los trajes "feldgrau" fueron la vanguardia, el frente armado.Pero Europa se construia tambien en otros frentes. Como el frente del trabajo: a finales de 1944 habia más de ocho millones de extranjeros trabajando en Alemania, apoyando asi el efuerzo militar. A finales de la guerra uno de cada cinco de los trabajadores empleados en Alemania no era aleman, y asi el 30/ de los trabajadores industriales no eran alemanes. El Frente del Trabajo Aleman actuaba activamente en este reclutamiento.El enorme número de trabajadores empleados en Alemania permitio triplicar la producción belica alemana a partir de 1942, con escaso incremento de la mano de obra empleada de origén aleman. Por otra parte vimos ya la tremenda importancia que llegaron a tener la "Organizacion Todt" los volunen

Este frente común del trabajo europeo era vital para el efuerzo militar. En 1943 en un Congreso de trabajadores europeos empleados en Alemania su presidente afirmo: "Si nuestros soldados dan pruebas del valor militar de nuestro pueblos, este acto dá prueba de la fuerza de su trabajo".

Estaba también el frente de la juventud. Recordemos el magno congreso de juventudes europeas convocado en 1942 por la "Hitlerjugend", al que asistieron la "Giuventu Fascita" italiana, la "Organizacion Juvenil" española, las juventudes nacionalsocialistas de Flandes, Holanda y Dinamarca, la juventud rexista de Valonia, la juventud Brannik hungara, el movimiento juvenil finlandes, la juventud "Ustachi" croata, la juventud del "Nasjonal Samlig" noruego,la juventud del Estado, rumana, la juventud "Hlinka" de Eslovaquia, la Juventud Levante, bulgara...

Gran importancia para la futura Europa tenia el frente de la Cultura: recordemos los congresos de Escritores Europeos, en Weimar, y los de Estudiantes Europeos, en Dresden...

Gracias a la guerra el concepto de Europa se impuso definitivamente en el Nacional-Socialismo a la vez que el Nacional-Socialismo se expandia a toda Europa. Rosenberg dijo, en un Congreso de Escritores, que gracias al conflicto "Europa es para nosotros el hecho más evidente de nuestra vida". Por su parte anunciaba rotundamente: Goebbels "Europa es el sentido de esta guerra".

Fue demasiado tarde quizas. Pero el hecho de que los últimos defensores del "bunker" del Fuhrer Adolfo Hitler fueran letones, noruegos, franceses, daneses y españoles mostraba que Europa era una tarea posible, y que sólo la solidaridad y la unión europeas nos haran fuertes y libres.



# RACISMO

# Seleccion Racial

# IDEAS SOBRE LA SELECCION

"Me desagrada ver el trabajo que se dan bajo este rudo clima para hacer crecer piña8, plátanos y otros frutos exóticos, mientras que se presta tan poca atención a la prosperidad humana. Pero el hombre es más precioso que todas las piñas del mundo. Es él la planta a cultivar, la que merece todos nuestros cuidados y nuestras penas, pues representan el orgullo y la gloria de la Patria".

### Federico el Grande

La selección constituye uno de los factores fundamentales para la mejora racial y biológica de una determinada población. Constituye la quintaesencia, el presupuesto básico de todo programa eugenésico. La eugenesia, tal como ha sido aplicada hasta ahora, se refería a la limitación y esterilización de los individuos portadores de taras hereditarias (casos de algunos Estados de EEUU, algunos cantones suizos: Vaud y, sobre todo la Alemania nacional socialista); por contra, su aspecto más importante, el que puede —y debe— producir una auténtica revolución en la Humanidad (aria, por supuesto), o sea, el de la selección de los individuos biológicamente superiores aptos para la mejora racial de una comunidad determinada, desgraciadamente no se ha dado todavía.

Es facilmente comprensible que los programas de eugenesia negativa (la que se encarga de eliminar las taras hereditarias) sólo puede eliminar lo hereditariamente perjudicial, pero no podrá nunca mejorar las cualidades de una raza; su labor profiláctica será absolutamente imprescindible, pero —por sí sola—será incapaz de conducir a una raza a escalas superiores de existencia. Esa gigantesca misión, que deberá regenerar a nuestra raza de siglos de decadencia biológica, está reservada a ls EUGE-NESIA POSITIVA, que, según Galton, "debería convertirse en una religión". Y la eugenesia positiva actía a través de la SE-LECCION.

La cuestión de la selección aplicada al hombre, por ser totalmente inédita en la historia y por su importancia trascendental, es tan gigantesca que sin duda ha de producir un cambio radical en nuestras concepciones morales. Adelantamos ya que la moralina judeo-cristiana que actualmente impera es total y absolutamente incompatible con las nueva ideas de regeneración y transformación -material y espiritual- que las nuevas ideas anuncian. "La Humanidad -afirma el biólogo Müller, premio Nobel-, tiene que escoger entre dos caminos: o bien continuar la política del "laisser reproduire", y se encaminará suave pero fatalmente hacia la ruina biológica; o bien practicar un control racional de su reproducción y, así, no sólo evitará la decadencia, sino que se volverá dueña de su destino y se elevará a un nivel que no alcanzó jamás en el pasado". Y para nosotros, Nacional Socialistas, no hay elección: el individuo no es nada, LA RAZA LO ES TODO.

Por tanto, de lo que se trata es de reconstruir nuestra raza según las leyes de la selección; y dado que las experiencias sobre selección humana han sido nulas, deberemos estudiar previamente los lineamientos generales de la selección animal. Pero tengamos en cuenta que nuestro fin no es tratar la mejora racial del hombre como zootecnia, sino utilizar como referencias las experiencias sobre la cría de los animales. Veremos entonces có-

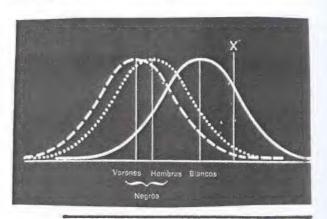

"De cien caballos grises no conseguireis hacer un solo caballo blanco".

### GOETHE

mo la selección humana puede utilizar los datos de la zootecnia, aunque sólo sea para delimitar sus propios fines. "La selección animal está basada, dice Walter Darré, sobre una aplicación metódica de las leyes de la procreación y de la herencia. Se orienta hacia un fin determinado: la utilización para el acoplamiento y la procreación de los individuos más puros que preseten las disposiciones hereditarias requeridas". Así es como se ha logrado aumentar el número de huevos puestos por las gallinas, la producción de leche de las vacas, la obtención de mejores marcas con los caballos de carreras, etc.

La zootecnia, para llegar a esos resultados, observa unas reglas fundamentales, a saber:

1) Se establece un tipo a realizar por selección, para fijar por adelantado el fin a alcanzar; este prototipo constituye para el criador una especie de brújula que deberá dirigir todos sus cruzamientos.

2) El mejor es acoplado con el mejor.

3) La capacidad de cada descendiente es escrupulosamente verificada, puesta a prueba, de manera que se eliminen aquellos individuos que no tengan unas cualidades mínimas. Se procede del siguiente modo: cada animal es juzgado según un procedimiento imperiosamente establecido. El animal recibirá puntos sobre los factores que se crean importantes: salud, origen, raza, fidelidad al tipo, performances, etc. Cada uno de estos dominios es apreciado según un sistema de puntuación. La suma de los puntos es decisiva, si el total alcanza un mínimo establecido, el animal es retenido para la cría; si no lo alcanza, es excluído despiadadamente.

4) Los que han superado esta nueva selección son a su vez cruzados entre sí, y así se sigue procediendo con todas las generaciones.

En estos fundamentos selectivos se basa toda la zootecnia, ciencia que ha conducido a resultados sorprendentes. En algunas razas de gallinas ponedoras y de vacas lecheras la producción ha aumentado en más de un cien por cien. A título de ejemplo mencionaremos el experimento realizado por Tryon con ratas de laboratorio: se trataba de que estos animales atravesaran un laberinto artificial, anotándose en cada caso el número de errores que cometía cada rata. Todas las ratas cometieron errores, pero un 5 por ciento cometió más que la media e igualmente otro 5 por ciento cometió menos. Tryon realizó después una selección metódica, apareó a los más inteligentes entre sí y, aná-

logamente, cruzó entre sí a los más torpes. Los descendientes de ambos grupos fueron separados evitando toda mezcla. Esta nueva generación fue sometida a la misma prueba, realizándose también la consiguiente selección (los mejores del grupo "bueno" y los peores del grupo "malo"). Y así se llegó hasta la séptima generación, donde se vió que la divergencia entre los dos grupos de ratas se había acentuado de tal forma que las ratas de descendencia "mala" cometían de media 100 VECES MAS ERRORES que las ratas de descendencia "buena".

Hay que destacar también las enormes posibilidades que permite la zootecnia científica, pues ha habido casos en que se han fecundado, en el curso de un año, a 500 vacas con el semen de un sólo toro y 15.000 ovejas con el semen de un sólo carnero. Los resultados así obtenidos son, lógicamente, espectaculares.

Veremos ahora de aplicar los conocimientos zootécnicos a la esfera humana y racial. Lógicamente no se podrán medir con el mismo patrón ambos campos, pues la naturaleza compleja del hombre —no sólo material sino también espiritual y motal—requerirá un examen particular.

Siguiendo el esquema zootécnico, se debería delimitar en primer lugar un "grupo biológicamente superior", una élite racial y biológica con unas características mínimas determinadas; se trataría de fijar un "standing" mínimo, en el que sólo permanecerían los individuos más dotados. Dada la especial complejidad del hombre, cosideramos que los baremos más apropiados para realizar una selección son los siguientes:

1) Valor racial del individuo. Destinado a eliminar a los sujetos de dudosa extracción racial y, complementariamente, a escoger a aquelos que reúnen con mayor nitidez los caracteres raciales de un biotipo dado. Aquí surge ya la primera dificultad, pues ¿Cuál es el biotipo racial que escogemos como modelo? En la Alemania Nacional Socialista el problema se resolvió facilmente: el ser nórdico -rubio dolicocéfalo, poco o nada pigmentado,... - era el que servía como arquetipo. Para nosotros la cuestión es más complicada, pues al hablar de RAZA BLAN-CA comprendemos no sólo la raza nórdica, sino también los otros cuatro biotipos europeos: est-altico, dinárico, alpino y mediterráneo. En principio, por tanto, serían excluídos de este "grupo biológico superior" aquellos individuos que presenten caracteres raciales extraños a la cinco subrazas europeas. De este modo se lograría, a través de un mero examen anatómico, la eliminación de los aspirantes cuyos rasgos físicos muestren la presencia indudable de sangre alógena. Este examen racial se vería facilitado por la consulta de libros y árboles genealógicos. A título de ejemplo, los libros genealógicos, los famosos "stud-books", han realizado magníficos servicios para la determinación y selección de pureza racial de las razas de animales; concretamente, se pueden seguir los antecedentes de los purasangre ingleses hasta 1793, fecha en que se abrió el primer "stud-book" para el registro de dichos animales.



No solo no existe hoy en día ningún tipo de selección racial, sino que existe una predimitada campaña contra la natalidad de nuestra Raza. Estamos sin niños.



Tener hijos no debe implicar un abandono de la lucha política y revolucionaria. Esta mujer del KKK lo demuestra,

- 2) Valor físico y anatómico. Ausencia de taras. El segundo baremo a establecer, complementario del anterior, sería el del examen de las facultades físicas del aspirante. Se exigirían unas cualidades físicas, atléticas y de salud mínimas. La perfección físico-anatómica, y, sobre todo, la salud, son condiciones sine-qua-non para el ingreso en esta élite biológica. Un examen médico a fondo y un estudio del mapa cromosómico evitará el ingreso de aquellos que, a pesar de una apariencia exterior perfecta, porten taras hereditarias de caracter recesivo. Asimismo, como en el caso anterior, la consulta de los árboles genealógicos sería necesaria para reconocer la absoluta ausencia de enfermedades y defectos hereditarios graves. El punto de partida sería el cuerpo sano, pues, como decía W. Darré, "toda concepción razonable de la selección supone la salud del individuo".
- 3) Cualidades intelectuales. Realizar una selección humana sólo a través del aspecto físico sería absurdo, allo conduciría a escoger un grupo de "mister o miss universo" sin valor alguno para la finalidad que nos proponemos. Poco valor tiene un cuerpo sano y esbelto si no va acompañado de unas mínimas dotes intelectuales. Hoy día, a través de los tests psicométricos (tests de inteligencia) se puede medir con elevado grado de aproximación el nivel -o coeficiente- de inteligencia de una persona. También se ha demostrado que el IQ (coeficiente de inteligencia) es hereditario al menos en un 81 por ciento. En estas condiciones, resulta imposible no establecer un baremo intelectual para la selección de esa élite hereditaria que pretendemos crear. Si se considera que un nivel intelectual normal o medio es de IQ 100, habría que requerir, al menos, a nuestros aspirantes un IQ mínimo de 115 o 120 puntos, nivel considerado psicométricamente como "elevado". Igualmente sería imprescindible el examen, una vez más, de los libros genealógicos para saber si el individuo padece de enfermedades mentales hereditarias; está hoy día totalmente demostrado que los principales desarreglos psíquicos tienen un origen claramente genético, realizando el medio un papel de corrector según las circunstancias. El conocimiento de los resultados escolares y académicos sería asimismo de utilidad en este aspecto.
- 4) Características morales. La selección racial, físico anatómica e intelectual no serían aún suficientes para delimitar ese biotipo superior, germen de la mejora biológica a la que

aspiramos. El factor moral no puede dejarse de lado, sobre todo si se tiene en cuenta que la élite futura no sólo será la fuente de la mejora racial, sino también ejemplo y estímulo de todo el pueblo. No buscamos meros sementales con fines de reproducción zootécnica, buscamos -es cierto- hombres y mujeres biológicamente superiores destinados a una numerosa reproducción, pero también una nueva nobleza destinada a guiar a toda una raza hacia metas superiores de existencia. Se trata, en definita, de encontrar una fuente viva de jefes severamente seleccionados. Para ello es imprescindible el exigir un mínimo de cualidades morales: el buen comportamiento, la camaradería, la ausencia de vicios, el mantener unos principios éticos -entre los que destacará el Honor-, la fuerza de voluntad, el caracter y la capacidad de sacrificio por la comunidad serán factores a tener en cuenta por nuestros seleccionadores. De esta manera, sólo los individuos -hombres y mujeres- con un alto "standing" físico, racial, intelectual y moral lograrían entrar en esta verdadera aristocracia que deberá sacar a nuestra raza del fango donde hoy se encuentra. Toda reforma económica, cultural, ideológica, militar, etc., resultaría inútil si no se pone en primer término la verdadera revolución: la de la Sangre y la Raza.

Fué en la Alemania Nacional Socialista donde se dieron los primeros pasos importantes en el camino de la selección humana. Los ensayos teóricos fueron muy numerosos; autores racistas como Günther, Bauer, Lenz, Fischer, Gruber, Grotjahn, Muckermann, V. Siemens, Ziegler, etc., dedicaron muchas páginas al tema. Pero fué Walter Darré el que, en su obra "La Raza, nueva nobleza de la sangre y el suelo" ("Rasse, neue Adel des Blut und Boden"), realizó estudios más profundos. Para Darré se trataba de sustituir a la antigua nobleza alemana —monárquica y conservadora— por una nueva nobleza o aristocracia racial obtenida por selección.

En el campo práctico, por desgracia, apenas si se pudo realizar nada. Si bien se exigían ciertas características raciales, físicas y psíquicas para ingresar en determinados organismos (las SS, las Napola, escuelas Adolf Hitler, etc.) la guerra vino a truncar ambiciosos proyectos que iban a dar un giro radical a la historia mundial. A título de ejemplo, y como prueba de que, a pesar de todo, las ideas NS no se quedaron sólo en teorías, citamos textualmente la Orden A número 65 de las SS:



"El Reichsführer de las SS

Munich, 31 Diciembre 1931

- Las SS son una unión de alemanes de característica nórdica escogidos según puntos de vista especiales.
- 2) En correspondencia con la concepción NS del mundo, consciente de que el futuro de nuestro pueblo reposa sobre la selección y conservación hereditaria de la sangre racial buena y sana, introduzco la "aprobación de matrimonio" para todos los miembros solteros de las SS, para entrar en vigor el 1 de enero de 1932.
- 3) La familia, sana hereditariamente, y preciosa por su caracter alemán nórdico definido, es la meta prevista.
- 4) La aprobación del matrimonio será acordada o rehusada únicamente por razones de raza o de salud hereditaria.
- 5) Todo hombre de las SS que se proponga contraer matrimonio, debe solicitar la aprobación del Reichsführer de las SS.



El ideal de la familia nacionalsocialista está maravillosamente expresado en este cuadro. Una familia campesina, sencilla, sin estrecheces ni lujos consumistas, honrada y sana racialmente.

- 6) Los miembros de las SS que contraigan matrimonio a pesar de una prohibición están excluídos; pueden dimitir libremente.
- 7) Los peritajes para las demandas de matrimonio se solicitarán a la "oficina raciológica de las SS".
- 8) La Oficina raciológica lleva el "Libro de Familia de las SS". Las familias de miembros de las SS se inscriben allí después de la aprobación del matrimonio o la aceptación oficial de la demanda de inscripción.
- 9) El Reichsfürer de las SS, el Director de la Oficina raciológica y los funcionarios de ésta, deben, por su Honor, mantener el secreto profesional.
- 10) Las SS son conscientes de dar, por la presente orden, un paso adelante de importancia. Las burlas, las ironías y los malentendidos no nos afectan; el futuro nos pertenece".

El Reichsführer de las SS. Firmado: H. Himmler.

Queda por determinar el organismo encargado de realizar la selección. Evidentemente deberá tratarse de una entidad oficial compuesta por especialistas conocedores de las leyes de la herencia y de nociones de medicina. Tendrán que comprender también el lado económico de la vida social, a fin de poder dirigir sus consejos según las necesidades y las realidades. Estos funcionarios —eugenistas, podrían llamarse— ocuparían una plaza retribuída por el Estado, al igual que un juez. W. Darré, en su proyecto para crear una nueva aristocracia, propone para estos organismos el nombre de "Zuchtward" (Oficina de Selección). Estas oficinas —nacionales, regionales y locales— agruparían entre sius manos todo lo que concierne a la herencia de nuestra raza.

Otro aspecto a desarrollar es el de los árboles genealógicos. Comprendemos que en la actualidad, salvo para cuestiones de heráldica, no son utilizados, es más, la mayría de la gente desconoce el suyo. Resulta que hoy es muy difícil saber las características raciales de nuestros antepasados, mientras es ridículamente simple seguir la genealogía de los pura-sangre ingleses y de los perros de concurso; basta abrir el correspondiente libro para comprobar el "pedigree". Esto deberá cambiar rápidamente: las oficinas de Selección establecerán el libro genealógico de cada ciudadano; todo acontecimiento en la vida, enfermedades, condenas, entrada en la escuela, calificaciones, tipo de instrucción, defectos físicos, etc., será anotado puntualmente

en dicho libro. Se trata, por tanto, de aplicar al hombre experiencias que han dado óptimo fruto en la selección zootécnica.

Este es, muy a grosso modo, un simple esbozo para una cuestión vital. No pretendemos dogmatizar, sino expresar nuestra modesta opinión para una solución definitiva y total del fenómeno racial. Evitando el mestizaje mantendremos intactas las cualidades innatas de nuestra raza; a través de la eugenesia negativa eliminaremos el peligro de la contaminación hereditaria, pero sólo a través de la Selección —la eugenesia positiva—podemos mejorar el capital biológico de nuestra raza, pues, como decía Walter Darré "la capacidad biopsíquica de nuestro pueblo, es su única riqueza".

La revolución radical que la aplicación de las normas de selección conllevará será tan gigantesca que es hoy difícil de imaginar, El biólogo de fama mundial Jaen Rostand decía que "(la seleccion") es una gran esperanza, posiblemente la más ambiciosa de las esperanzas humanas". Y el famoso arianista francés Vacher de Lapouge indicaba que "es probable que si, en la especie humana, la función de reproducir se reservase por privilegio exclusivo a los individuos de la élite de la raza superior, al cabo de un siglo o dos se tropezaría uno con hombres geniales en la calle, y los equivalentes a nuestros más ilustres sabios se utilizarían para cavar; pero es muy dudoso que, incluso en un millón de años, la educación de los individuos, por completa que sea, pueda producir un resultado semejante... Las posibilidades de éxito, ofrecidas al pueblo que empiece a utilizar la selección, contra sus contraindicantes, son demasiado tentadoras para no acarrear en breve esperanzas cuya misma idea penetra con dificultad en nuestros espíritus. La llave que abre las puertas del porvenir ha sido arrojada en medio del campo en que se enfrentan los contendientes. ¿Quién podrá apoderarse de ella?" ("Les selections sociales", Paris, 1896).

Esa llave del futuro fué recogida por Adolf Hitler. Continuemos su obra donde él la dejó.

Adolfo Hitler es la Victoria!



El Estado Racista tiene que comenzar por hacer de la cuestión racial el punto central de la vida publica. Tiene que velar por la conservación de su pureza y tiene también que consagrar al niño como el bien más preciado de su pueblo. Está obligado a cuidar de que solo los individuos sanos tengan descendencia, debe inculcar que existe un orpobio único: engendrar estando enfermo o siendo defectuoso. Pero que en este caso hay una acción que dignifica: Renunciar a la descendencia

El Estado Racista no tiene por misión el mantenimiento de la influencia preponderante de una determinada clase social, su tarea consiste más bien en la selección de los más capacitados dentro del conjunto nacional.

ADOLF HITLER, "Mi Lucha"

# RIMSE!

# -MIENTRAS PUEDA-

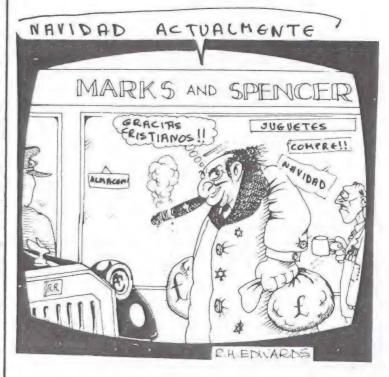



# Legislacion actual abortø

# CONSIDERACIONES LEGALES EN TORNO AL ABORTO

La represión penal del aborto no tiende a la protección de la persona, pues el feto aún no es sujeto de derechos; tiende principalmente a la protección de un futuro ser humano, pero también tutela la vida y la salud de la madre puestas en grave peligro por las maniobras abortivas. Muchos autores reputan que el principal fundamento de la represión del aborto es la protección de la esperanza de vida que el feto representa. Posteriormente se ha ido considerando como uno de los principales fundamentos de su punición el interés colectivo, lo cual aparece bien claro en la exposición de motivos del código penal italiano, en la de los proyectos alemán de 1925 y en la del checoslovaco.

Durante mucho tiempo, el aborto no constituyó en Roma delito, ya que se consideraba al feto como "portium viscerum matris", y si la madre abortaba no hacía más que disponer de su cuerpo, aunque algunas veces el uso de abortivos estuvo penado con igual intensidad que el uso de venenos. En tiempos de Severo y Antonio, el aborto fue penado extra ordinem fundandose la penalidad en la ofensa inferida al marido.

El cristianismo cambia el panorama, ya que los autores proclaman que el ser en formación es ya una esperanza de hombre (spes hominis). Según Tertuliano, la persona y la personalidad comienzan desde el instante de la concepción; así el conce-

bido se tiene por nacido.

En nuestro antiguo derecho, abundan las disposiciones encaminadas a la represión del aborto. El Fuero Juzgo trataba de "los que dan abortivos", "de las mujeres que los toman", "de los que hieren a una mujer embarazada haciéndola abortar" y penaba estos hechos con la pena capital, la ceguera, azotes y penas pecuniarias (libro VII, título II, leyes l a 7). En las Partidas (Partida VII, título VIII, ley 8) aparece la curiosa distinción provinente del derecho canónico entre la muerte del feto vivo (con alma), en cuyo caso se imponía la pena de muerte, y la del feto no animado, castigándose entonces con el destierro a una isla. Según la Biblia (Exodo XXI, XXII y ss.) y las doctrinas de Aristóteles y Plinio, aceptadas por los escritores eclesiásticos y por las colecciones canónicas, era preciso cierto tiempo después de la concepción para que el semen derramado en el útero se formase como cuerpo para recibir el alma convirtiéndose en feto animado. Gregorio XIV fijó la animación en 40 días para los hombres y 80 para las hembras, pero Pio IX lo abolió por su imprecisión. En los penitenciales, la expulsión del corpus formatum era considerada como homicidio, y la del corpus informatum, recibía una penitencia mucho menor.

Llegamos así hasta el iluminismo, que produce la racionalización del derecho; se produce una alteración en las rigurosísimas penas del derecho penal; el aborto deja de asimilarse al homicidio y surge el aborto "honoris causa" recogido por el

código penal español de 1822.

En los códigos penales de 1850 (arts. 337 y ss.), 1870 (arts. 425 y ss.), 1928 (arts. 525 y ss.) y 1932 (arts. 417 y ss), se regularon estos hechos de forma análoga. La ley para la protección de la natalidad contra el aborto y la propaganda anticoncepcio nista de 24-enero-1941, introdujo una nueva reglamentación de estos delitos que en gran parte han sido recogidos en el código penal de 1944. En el actual código penal español (1944) en sus artículos 411 a 417 se castiga el aborto.

En el derecho comparado y en la política criminal existe un amplio movimiento liberador del aborto; no existe unanimidad legal con respecto al tema, ya que mientras en algunas legislaciones lo admiten plenamente, en otras se considera punible.

Veamos algunos ejemplos:

Tanto en Finlandia (1970), en Suecia (1938), en Suiza (1937), en Rumanía (1966) como en Bulgaria (1967), se admite el aborto.

Una invección. Un aborto. Un crimen contra la Raza.



En Inglaterra, ante la frecuencia del aborto criminal, el ministerio de sanidad constituyó en 1937 un comité encargado de investigar las disposiciones legislativas aconsejables para prevenir y reprimir estos hechos. El 26 de abril de 1968 se publicó el "Acta del aborto" donde se acepta y estimula el aborto.

En Rusia fue permitido cuando tenía lugar a partir de los tres meses de la concepción y era realizado por personas dotadas de adecuada preparación médica (art. 140 del código penal), por ordenanza de 27-junio-1936 el aborto fué punible con excepción del realizado con fines sanitarios en los hospitales.

En Estados Unidos, por sentencia judicial de 1973, el aborto es de total responsabilidad de la madre y el médico durante los tres primeros meses; se permite el aborto de tres a seis meses en las operaciones que no pongan en peligro la vida de la madre; a partir de los seis meses se puede prohibir, salvo en los casos

en que peligre la vida de la madre.

En Alemania, en los años que siguieron a la terminación de la guerra 1914-1918, con ocasión de los trabajos emprendidos para la reforma de su legislación penal, se originó una viva campaña de tipo predominantemente político (comunista y socialista), encaminada al establecimiento de la voluntad de abortar, imitando el ejemplo de Rusia, más a pesar de semejante actividad, todos los proyectos elaborados para la reforma de su legislación penal declararon la punibilidad del aborto provocado. En el derecho penal en preparación al estallar la segunda guerra mundial, el aborto se incluía bajo la rúbrica de "delitos contra la raza". Actualmente en Alemania Federal se ha acordado la Ley del Aborto, pero condicionada a que se realice dentro de los tres primeros meses.

En Francia, en la ley de 30-junio-1920, hay una tendencia favorable a la abolición del delito. El 3-marzo-1931, se publica en un periódico un manifiesto a favor del aborto. En 1961, el mismo periódico publica otro manifiesto firmado por varios médicos pidiendo la legalización del aborto y declarando haberlo practicado siempre que lo hubieran estimado necesario. En 1972, por sentencia, absolvió del delito de aborto a una mujer. Y el 30-noviembre-1979 se dicta la ley a favor de la interrup-

ción del embarazo.

En Italia se sigue un movimiento semejante al frencés.

En la declaración mundial de la salud se llegó a la conclusión de la necesidad de admisión del aborto para luchar contra el

aborto clandestino.

En la futura y próxima reforma del código penal español, parece salvada la punibilidad del aborto, ya que la Constitución, en su artículo 15, al afirmar que "todos tenemos derecho a la vida"así lo parece preveer, pero no hay que levantar las campanas al vuelo, ya que en la misma Constitución en su artículo 22 ,4 se declaran ilegales las sociedades secretas, y no hace mucho tiempo que se ha legalizado la masonería.

Como persona y como nacional-socialista, siento verguenza y temor ante el futuro de nuestra raza, ya que poco a poco se irá minando como la sociedad, pues ¿qué valores morales pueden heredarse de una sociedad drogadicta, atea, materialista y que niega a sus descendientes el don más sagrado dado a la humanidad por el Todopoderoso que es el derecho a la vida?

> Mari Carmen Molina MURCIA

# CARTA MONICA

# J. BOCHACA

CARTA DE UN PADRE A SU HIJA PARA INDICARLE EL CAMINO DE LA FORTUNA

Mi querida Mónica:

Ya puedes imaginarte, hija mía, que no me siento exageradamente entusiasmado por tu gusto por la Cultura. Consciente de mis responsabilidades paternales, preferiría, evidentemente, que te entregaras, como tus compañeras mejor dotadas que tú, al tráfico del porro, a la lectura de los "comics" y a las conversaciones sobre coches, motos y pornografía. En una sociedad como la actual, que consagra la primacía del "rollo" y de la "jeta", tu porvenir no me plantearía, entonces, problema alguno.

Pero tú, no sigues lay!, ese camino florido. Tu pierdes un tiempo precioso en leer a Dickens y a Balzac; tus notas de Ciencias son deplorablemente altas y yo constato, con sudores fríos perleando mi sien, que redactas tus composiciones castellanas con notable elegancia. AL poco tiempo de haber empezado a estudiar el catalán, lo redactas igualmente con galanura y estilo. En suma, te hallas en el camino de convertirte en una persona culta, en una intelectual, es decir, un individuo (será machismo, si quieres, pero eso de "individua" resulta horripilante para mí) prácticamente inútil, destinado a actividades marginales y a ganancias ridículas.

No voy a hacerte la injuria, hija mía, de repetir ante tí el número clásico de los papás nobles sobre la vanidad de los bienes materiales. El dinero no hace la felicidad, se dice. Por desgracia, los que proclaman tan perentoriamente esa semiverdad son, en general, individuos (ahí sí queda bien la palabraja) que rellenan con la mayor naturalidad los cheques de siete cifras. Facilmente se ve a dónde quieren ir a parar. ENtre nosotros, Mónica querida, tales subterfugios serían indecentes. Lo primero que le debe un padre a su hija es la verdad: si el dinero no lo es todo, claro es; si no es lo esencial, de acuerdo; si no es imprescindible poseerlo profusamente, no es menos cierto que, tal como el mundo está montado, hace falta, y en una cierta cantidad, para vivir una existencia civilizada, para liberarse de toda clase de esclavitudes cotidianas que, sin él, reducen al ser humano al nivel de una bestia de carga.

Tú deseas, y me parece muy legítimo, poseer, más adelante, un bonito coche -el mal del siglo-, y conocer el mundo por medios diferentes que el auto-stop. Sueñas con tener una gran biblioteca, y la tendrás, pues para tí será la mía que —las cosas como sean, y sin falsas modestias de seminarista- es muy completa. Deseas conocer a gente importante - o, al menos, así lo imagino-, a gentes que harán anular tus multas detráfico y te conseguirán los mil y un papeles de esa sociedad burocratzada hasta la superidiotez sin la tediosa obligación de guardar cola. En una palabra, aspiras a alzarte por encima del rebaño.

Por desgracia, como te decía más arriba, la aplicación que dedicas a estudiar la literatura y el latín, el piano y la danza, la flauta y las ciencias naturales no te destina precisamente a salir de la mediocridad. Al contrario, te predispone, más y

más, a hundirte en ella, en función, precisamente, del aumento detu Cultura.

No obstante, y es por ese motivo que me tomo la molestia de escribirte esta carta que es, sobre todo, un toque de atención, tu caso no es totalmente desesperado. Pero es preciso que te andes con cuidado. Ya que no puedes ser otra cosa, mi pobre Mónica, que una chica culta e intelectual, por lo menos que seas una intelectual adinerada. Esa variedad existe, y es menos rara de los que muchos creen, pero está sometida a reglas de un rigor absoluto y la menor infracción a esas reglas te despojaría de un solo golpe de todos los privilegios pacientemente acumulados y te hundiría, sin más, en una grotesca indigencia.

La primera de estas reglas, de la cual se derivan todas las demás y que debería ser para el (o la) intelectual aprendiz de plutócrata la regla única, consiste en "PENSAR BIEN". ¿Qué es pensar bien? Pensar bien es decir "amén" a todo lo que dice el mandarinado del "Establishment"intelectualoide que da el tono en la sociedad de hoy. Debes ir con cuidado. En otras épocas, en que el Trono y el Altar eran dos entidades consagradas como intocables por los mandamases del momento, el joven intelectual no podía equivocarse sobre la orientación que debía dar a su pensamiento. Las cosas son mucho menos claras hoy en día: al menos para los no iniciados.. El neointelectual que ha constatado la potencia de lo que él llama capitalistas (pero que no son más que industriales, pues a los capitalistas auténticos pocos los conocen), puede caer en la tentación de creer que su interés, rectamente comprendido. consiste en defenderles. Hasta es preciso que por otras razones menos vulgares, más elevadas, ara preservar a ciertos valores qu no resistirían el hundimiento de la sociedad occidental, este (o esta) joven intelectual se convierta en defensor del orden es-



Nuestros hijos estan solos en un mundo decadente: AYUDALES.

tablecido y, por vía de consecuencia, de los capitalistas. He aquí, hija mía, el error capital en el cual te conjuro de no caer. Porque sucede que los mal llamados capitalistas (los industriales adinerados) a menudo tan injustamente calumniados, se hallan, en verdad, animados de un espíritu auténticamente evangélico. Si se les golpea en la mejilla derecha, inmediatamente ellos tienden la mejilla izquierda (y a veces, incluso, un sobre bien repleto de billetes verdes). Por otra parte, su humildad es tan franciscana que experimentan un miedo enfermizo a cualquiera que tiene la osadía de salir en su defensa.

Esta edificante particularidad traza la línea de conducta a la joven intelectual ávida de gozar de los bienes de este mundo. Si quiere enriquecerse, es preciso que se sitúe, desde el principio, como una enemiga irreductible de todas las jerarquías, de todas las superioridades, de todas las diferencias raciales; es preciso que reniegue de su raza y de lo que en épocas obscurantistas se llamaba "honor". Su palabra clave será "social". Pensará en función de lo social en una perspectiva social. Y su preocupación constante será la defensa de la persona humana; pero no de todas las personas humanas, naturalmente, sino de aquellas que han sido olvidadas por la injusta Historia, tal como ésta se escribió hasta 1945. El maletero senegalés, el "quinqui" gitanito, el saharaui oprimido, y, por encima de todo, del pobre superviviente israelita, que logró salvar milagrosamente la vida ante sus verdugos nazis. Esas son las "personas humanas" de cuya dignidad debes convertirte en paladín, si quieres "triunfar", para emplear la jerga en boga, hija

Naturalmente, no deberás dejar pasar ocasión alguna sin afirmar estas convicciones tan ventajosas, ni tampoco de escupir en las escudillas, opíparamente llenas, que la sociedad burguesa pondrá a tu disposición. Participarás en todas las reuniones progresistas. Firmarás todas las peticiones de libertad para asesinos crapulosos y agentes comunistas. Te comprometerás

(moralmente, claro es) en la lucha de los antropófagos contra los blancos. Y condenarás la asquerosa plusvalía capitalista que arranca el pan amargo de la boca hambrienta de los hijos de los trabajadores. Gracias a lo cual, todo el mundo se extasiará de tu generosidad y se te pagará (en divisa fuerte) en consecuencia.

Una joven intelectual que toma, desde el comienzo, posiciones tan firmes como las que te he descrito, que se instala resueltamente en el conformismo no-conformista y alimenticio, no puede dejar de "triunfar" (otra vez), y para ella serán, en esa sociedad residual en que se va convirtiendo Occidente la fortuna, la consideración, la gloria y los honores.

He aquí todo lo que te espera, hija mía, si te decides a pensar bien, atacando netamente a la sociedad que te dará de comer. He aquí todo loqque perderías si quisieras defenderla en lo que aún tiene de grande y noble, si pensaras mal, si fueras uno de esos individuos (sigue sin salirme lo de individuas) de los que los pobres burgueses dicen, alzando sus narices al cielo: "No conocemos a esa persona, a esa fanática, a esa excitada, y no sabemos por qué se empeña en comprometernos de ese modo..."

Pero es posible, mi pequeña Mónica, que quieras, por encima de todo, del dinero y la consideración, de la gloria y los honores de los poderosos, evitar verte obligada a despreciarte a tí misma. Y que el precio que debas pagar —todo se paga, aquí abajo— sea convertirte en un Don Nadie (tampoco sale lo de Doña Nadie). Un Don Nadie, como tu padre. En este caso, considera esta carta como no recibida. Y un día, dentro de cien, o de trescientos años, cuando sea... allá en los luceros del Pirineo Ampurdanés que tanto nos gusta mirar a los dos, contemplaremos el Nuevo Amanecer, la realización de la Idea y la victoria de LOS NUESTROS.

Joaquin Bochaca.



Nuestros hijos son lo más importante, su educación es nuestro primer deber revolucionario.

Frente a una sociedad que hará lo posible para materializarlos y aburguesarlos debemos inculcarles un estilo de lucha contra el Sistema.

NO SOMOS LOS ULTIMOS DE AYER, SOMOS LOS PRIMEROS DE MAÑANA

CEDADE

## NUESTRAS IDEAS

13.— Imbuida de los conceptos anteriores, la economía y todos los sectores dependientes de ella, deberán cobrar una nueva significación. Resurgimiento de la personalidad y de la responsabilidad y verdadero sentido de honradez. Consecuentemente, desaparición de todas las formas de anonimato e irresponsabilidad en la industria y el comercio. La agrucultura alcanzará su máxima importancia en medio de un convencimiento de amor a la tierra. El trabajo del campo no deberá ser considerado la más baja de las ocupaciones, sino la más honorable.

#### LA TEORIA ECONOMICA

En economía más que en ningún campo, se precisa que la teoría pueda pasar a la práctica con la mayor facilidad posible. Por ello toda teoría económica nacionalsocialista, debe estar inspirada de cinco principios básicos e inmutables:

1)—El sistema económico que se defiende, debe funcionar ya, en la práctica dentro del partido que lo defiende. No puede hablarse de una teoría económica para el Estado y que ese principio teórico no exista en la realidad práctica en el partido en sí. El principio básico de la economía nacionalsocialista es "el trabajo frente al dinero", por ello en CEDADE la base de la organización económica está inspirada en los mismos principios. CEDADE creada por jóvenes de 15 años y sustentada siempre por militantes de esas edades, se ha edificado sobre el trabajo de sus militantes y es la prueba más palpable de que dicho sistema es práctico, además de justo.

2)—Punto fundamental de toda teoría económica —como se ha mencionado antes— es que se mueva en el terreno de lo posible. Las fórmulas políticas previas a campañas electorales deben desecharse para limitarse a la enumeración de

soluciones posibles.

3)—También hemos mencionado antes la tercera norma de oro de la teoría económica nacionalsocialista: no aferrarse a medidas ya promulgadas si las mismas demuestran ser ineficaces. Los principios económicos pueden ser justos, pero si las medidas destinadas a llevarlas a la práctica no son eficaces, deben ser modificadas sin preocuparse de que ello pueda considerarse una falta a principios de programa. La revista inglesa "The Economist" del 15 de marzo de 1940 decía: "Los nazis han demostrado que saben sobreponer su pensamiento y que están prontos para reconocer y corregir sus yerros. En seis meses han aplicado un plan, lo han modificado y lo han reemplazado por otro. En ello hay mucho que podríamos aprender".

4)—Toda teoría económica debe estar expuesta en un lenguaje claro y simple. Los textos de los decretos, de toda la política fiscal, etc. se exponen en forma tan enmarañada y llena de términos técnicos lejanos a la mayoría del pueblo que sólo pueden ser interpretados por expertos. El lenguaje económico de un pueblo debe estar al alcance de ese pueblo y deben añadirse cuantos ejemplos sean necesarios para que la masa de ese pueblo pueda entenderlos.

FRENTE AL DINERO EL TRABAJO

(And

5)—Por último y como también hemos dicho antes, los objetivos de una economía revolucionaria nacionalsocialista se hallan en conseguir un resultado justo, aunque económicamente fuese menos rentable que otro sistema injusto.

#### EL TRABAJO FRENTE AL DINERO

En base a los principios enunciados, fundamento de la economía debe ser liberar al trabajo de la tiranía del dinero y esto ha de lograrse mediante apuntada medida de desaparición de las sociedades anónimas y sobre todo a través de un control político de la finanza y del crédito. Estos puntos serán tratados en el comentario al punto siguiente sobre las ganancias producto de especulación.

#### POLITICA FISCAL

No es lo mismo una política fiscal aplicable a una situación de crisis —y no nos referimos a la actual crisis del no crecimiento sino a auténticas crisis económicas con hambre y paro masivo apenas retribuido— que las que puedan aplicarse en una economía que sigue un camino de desarrollo aunque con dificultades propias de una época como la actual en la que se ha detenido el crecimiento galopante de los últimos años.

Actualmente una política fiscal puede preocuparse más de ser justa que de ser práctica y sin embargo el camino

que sigue es exactamente el contrario.

El primer punto de toda política fiscal debe ser la supresión total de los impuestos indirectos. Si en el terreno de la empresa diversas formas son compatibles excepto en la sociedad anónima, en política fiscal el único principio totalmente despreciable es el impuesto indirecto, es decir, aquel que grava los objetos en sí y que consecuentemente es pagado igual por el millonario que por el más humilde obrero. En determinados momentos de gravedad, algunos impuestos como el de lujo —o incluso en épocas de guerra sobre todos los artículos no de primera necesidad— pueden ser necesarios, pero indudablemente en nuestra época, ésto no puede ser así.

Los impuestos deben ser siempre directos y estar como es lógico en función de los ingresos y particularidades de cada cual, inspirados en el principio siempre repetido de que

los hombres no son iguales.

Incluso el impuesto de lujo, no deja de ser un impuesto injusto. Ciertamente una parte de los artículos que grava son casi innecesarios, pero aún en este punto, es totalmente absurdo que sobre una joya o un yate, exista un impuesto muy elevado, porque ésto sólo servirá para acentuar el clasismo y lograr que sólo los ricos y poderosos puedan tener yates o joyas. Este impuesto, en cierto modo, es el impuesto capitalista por excelencia, pues sirve para que haya determinados artículos que están únicamente al alcance de los ricos. Incluso los impuestos que gravan el alcohol o el tabaco son básicamente absurdos, pues si lo que se quiere es hacer disminuir el consumo, o se puede hacer por medio de racionamiento o cobrando un impuesto especial por con-



La lucha contra la Finanza y el poder del dinero fue una constante desde el inicio del nacionalsocialismo. Una muestra es el economista G. Feder, uno de los fundadores del Partido, y empedernido combatiente contra el poder de la Banca y el dinero

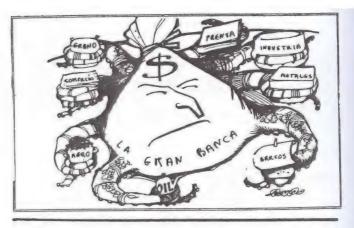

La Gran Banca, la Finanza, este es el enemigo principal del obrero. Los empresarios son solo una víctima más del Sistema capitalista y de su mentalidad materialista.

sumo de alcohol a los consumidores, pero de acuerdo con sus ingresos, o puede uno cansarse de repetir que cuanto más se acerquen las determinadas medidas de un estado a las particularidades de cada individuo en sí, tantas más justas serán éstas.

El nacionalsocialismo a través de uno de sus teóricos, Gottfried Feder, puso de manifiesto como teoría fiscal del estado un utópico Estado sin Impuestos. El mencionado teórico en diversas obras analiza la posibilidad de ese Estado al que saca del terreno de lo irreal para situarlo en el plano de lo factible. La teoría de Feder es que el Estado con sus propios recursos puede atender a las necesidades de la nación y muestra cómo algunos estados alemanes liberados de la deuda municipal cuyos intereses representaban millones podría haberse bastado con sus propios ingresos procedentes de telégrafos, explotaciones forestales, etc. para cubrir los gastos públicos. Sin embargo es evidente que algunos servicios públicos tienen que ser deficitarios por naturaleza, como por ejemplo los autobuses. Es perfectamente lógico que los transportes municipales o nacionales se mantengan no sólo con los ingresos propios, sino con una subvención, pues también es lógico que si bien el usuario del autobús ha de pagar más que el que no lo utiliza, no es menos cierto que éste, aunque lo utilice raramente, quiere que exista una red organizada y debe pagar una parte de tal gasto. La gran ventaja de Feder es demostrar que un Estado organizado puede prescindir de los impuestos, y ello a base de eliminar la deuda municipal y nacional que es el caballo de batalla de Feder, pero no es menos cierto que en todo Estado es lógico y justo que los ciudadanos contribuyan al mantenimiento del Estado con una cantidad en cierto modo elevada, al igual que se exige de los miembros de CEDADE esa participación a través de una cuota que no es más que un impuesto pero que en todo caso no representa más del 15 ó 20 por ciento de los ingresos totales de CEDADE, mientras el resto se logra a través de recursos propios de CEDA-DE. Como hemos dicho es conveniente que, aunque en este caso no en forma tan manifiesta, la organización interna de la organización corresponda al esquema económico por el que lucha. Y así pues en el campo de la nación se han de aplicar los principios que rigen para CEDADE. Contribución de todos a través de impuestos directos y proporcionales a los ingresos.



El hombre actual está agobiado por los gastos inútiles y las ansias de "cosas" que le han lanzado a ser esclavo de créditos bancarios.

Entre los impuestos típicamente capitalistas, cabe menionar el de "radicación" que, producto de frías medidas esatales, atiende únicamente a las dimensiones de los locales a su situación en una determinada ciudad. Este impuesto 10 tiene en cuenta -ni nadie lo ha previsto nunca- que un ocal de venta de efectos navales o agrícolas -incluidos ractores o barcas- precisa mucho mayor espacio que una oyería. Ambos pagan lo mismo aunque los primeros son itiles, ocupando mucho sitio y pagando mucho, y los otros -joyas- son inútiles, pagando poco pues ocupan poco. Esa es la visión típicamente capitalista. La obsesión en intenar cobrar poco -o no tan poco- a muchos, en lugar de coorar mucho a pocos. Es más fácil un impuesto de radicación que atiende a las dimensiones de un local que no son oculables, que un impuesto de renta, y la democracia busca lo fácil y no lo justo, es también más fácil grabar el jabón con impuesto de lujo (!) que buscar los impuestos directos cono solución justa.

Más allá del campo de lo inmediato, figuran dos teorías fiscales interesantes, aunque de difícil implantación en principio, cual son el impuesto negativo de renta y el dividendo nacional. El primero, de origen capitalista, tiene sin embargo una parte muy positiva que es la de tender a la justicia. Se trata de llevar el impuesto de renta a sus últimas consecuencias de manera que aquellos que sobrepasan el mínimo necesario para vivir paguen y los que no lo alcanzan cobren. Esto que con convenientes modificaciones podría ser de interés para lograr evitar la injusticia social, tiene la enorme dificultad de implantación en lo que respecta a los límites mínimos de dicho impuesto que haría que a través del pago y cobro de unos y otros, hubiesen unos determinados trabajos y categorías profesionales que percibirían prácticamente lo mismo al final del año aunque el sueldo fuese diferente, pues al final pagando uno y cobrando el otro se equilibrarían. En la visión capitalista tendría también el evidente fallo de no considerar los casos individualmente y ser-

viría para mantener vagos y truhanes.

El dividendo nacional, sugerido por Joaquín Bochaca en su obra "El enigma capitalista", parte del derecho de todo ciudadano a disponer de una cantidad determinada por el hecho de haber nacido en esa comunidad ya organizada y con su riqueza. Digamos que presupone a todos los ciudadanos hijos de un mismo padre que es el Estado y como obra el particular, el padre atiende a las necesidades de sus hijos por el simple hecho de que lo son, pudiendo después cada uno de ellos tener más o menos provecho en su vida diaria. Naturalmente en este caso un pintor o un modelista naval podrían dedicarse a sus ocupaciones predilectas al margen de la rentabilidad de sus trabajos cotizados en un mercado, pues en todo caso trabajaban y cobraban ese dividendo nacional, pero de su cobro estaban exentos los vagos y elementos asociales cuyo mejor castigo es justamente el que más desprecian: el trabajo.



## RIME

#### PUEDA





"Matrimonio por conveniencias...".





"Deben respetarse todas las religiones de principios universales, rechazando el ateismo y las religiones materialistas". Punto 8 de CEDADE.

#### **ODINISMO**

Pocos saben que cuando el pueblo se reúne alrededor de las fogatas de la noche de San Juan, en el cálido inicio del verano, y siente esa rara alegría que da la tórrida noche viendo la llama inmensa de la fogata; esa alegría familiar y personal de esa noche, pocos saben, digo, que esta alegría es la del solsticio de verano, es la que su raza milenaria tuvo siempre en este solsticio, al celebrar la fecundidad del mundo, de los campos y del pueblo, de la raza. Ibsen lo expresó muy bien en su obra "Noche de San Juan".

Es difícil encontrar un tema más profundamente ario, que nos recuerde de forma más viva los brumosos orígenes de nuestra raza, que nos haga sentir más cerca de esa luz lejana y viva de la edad perdida en la que se fraguó nuestra memoria racial, que el tema del mundo mítico-religioso pa-

El maravilloso y sorprendente mundo griego, que ha atraído con fuerza irresistible, absoluta, a nuestros mejores texricos y artistas (Nietzsche, Renan, Montherlant, Gobineau, Spengler, por ejemplo, de forma especial), mundo en el que nace nuestro primer arte espiritual, desde la Odisea al Partenon; arte que es homenaje a los dioses y heroes del mito griego, donde solo nuestra raza tiene representación y papel, mundo al que pertenece la misma palabra "Europa" que nos agrupa ahora. Y paralelo al mundo mítico griego, entroncado totalmente con él en sus orígenes, toda la mitología nórdicogermánica dada por el doble polo Wottan-Odin, paralelo al Júpiter-Zeus mediterraneo.

El Odinismo es el espejo donde podemos ver reflejado nuestro espíritu racial, puro, libre de toda influencia no aria, asumirlo como nuestra forma de ser espiritual, sin necesidad

de adaptarla
Por supuesto el Odinismo no es otra religión, no es otro
núcleo de dioses más en la larga serie que el hombre ha ido
reseñando en su historia, nadie cree que el martillo de Thor
forje los destinos del mundo, nadie lo cree y nadie intenta
que se crea, no vamos a insistir en la mitología odinista,
en que Odin es hijo de los gigantes Bor y Bestla, descendientes del gigante Ymir-Arngelmir, nacido de la unión del
hielo y el fuego en la lejana Thule; no vamos a hablar de Locki el maligno, del bravo Thor hijo de Odin y su martillo
Mjolnir, del dios guerreo Tyr (paralelo al Marte romano),
de Balder, dios del orden y la paz juvenil al que el futuro le

pertenece. Todo ello son bellas historias que quieren expresar de forma primitiva una visión heroica y humana del mundo.

Lo que más nos interesa es sacar de ese rico y bello marco mitológico, las esencias espirituales que querían expresar, esencias que eran la base de nuestra raza. Nos interesará recapacitar sobre que si existe un dios de la guerra, y si los dioses y heroes dan a las armas y su destino, al estilo guerrero, tanta importancia es porque toda esa sensiblería fingida contra la violencia, todo el movimiento de "objetores de conciencia", todo ese pacifismo, esa religión de la paz y el entreguismo es contraria a nuestra raiz racial.

Y si hay dioses del amor y la fecundidad y son respetados por ello, es porque el amor y la reproducción son tenidos por nuestra raza como destino sublime y no como pecado de lujuria.

El sacrificio en las religiones míticas nórdicas está siempre en la lucha sin esperanza, en el combate desesperado, no en el masoquismo del autocastigo. La vida es una cualidad más del espíritu, no su enemigo. Es preciso pues, profundizar más en este estilo odinista de vida, sin caer en los ridículos intentos de crear nuevas religiones a base de remozar ceremonias ancestrales, simo de comprender el por qué de esas ceremonias y aplicarse en seguir su espíritu, espíritu que es el del origen de nuestra raza.

Muchos grupos Nacional revolucionarios y Nacional Socialistas caminan sobre esta línea, algunos por sus mismos nombres nos la recuerdan: por citar unos cuantos: "Balder" francesa, "Locki" inglesa, "Tyr" suiza, Las juventudes wikingas y los solsticios celebrados por tantos grupos, el Odal-Clan de Sudáfrica, y, como no, los signos rúnicos y celtas de casi todos los grupos. La misma publicación ideológica

Buscamos en las raices de nuestra Raza la base donde edificar el Nuevo Orden.

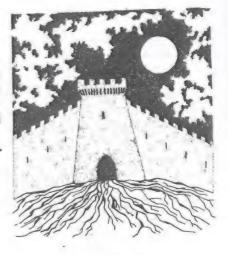

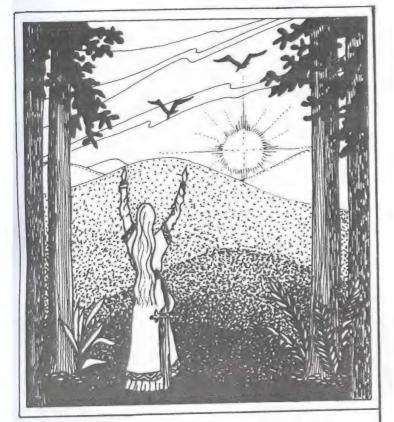

de CEDADE toma el nombre odinista de Thule, la tierra del abismo Ginungagap donde nace toda la mitología. Quizá la publicación más seria en esta búsqueda espiritual es "The Odinist", verdadero círculo ideológico odinista de USA cuyas conclusiones son muy interesantes.

"Odinismo es la verdadera religión de la Civilización Occidental. Está basada en los mejores ideales de las diversas etnias Indoeuropeas y rechaza toda ideología que sea contraria a nuestra Cultura. Es la Religión Occidental para el hombre Occidental.

Es una religión basada en la armonía con la Naturaleza, respeto a la Raza y Cultura, al Coraje, Honor y Fidelidad. Es una revolución espiritual. El Odinismo no es una fe hecha para todos. Creemos que una religión debe estar armónica con la forma de ser de sus miembros. El Odinismo está concebido para los hombres blancos, no para los demás".

Estas frases de la declaración de principios de "The Odinist" son significativas. Lo que no debe confundirse con qu nuestros amigos de dicha revista crean en la existencia real de Odin, no solo no la creen, sino que ni tan solo se plantean tal posibilidad, se trata solo de aceptar y hacer propia la conciencia racial y religiosa aria, no su realidad mítica (por otra parte no más dificil de creer que otros misterios de otras religiones).

Dentro del mundo espiritual, de búsqueda ética y racial que propugna CEDADE, toda religión o forma espiritualista que aporte valores espirituales es protegida y aceptada. El Odinismo así entendido es, sin duda, una forma espiritual de búsqueda en nuestro origen racial, de identificación con el propioo ser racial que debe ser estudiada y respetada por su gran aportación al ser ario.

**RAMON BAU** 



## RINJE!

## -MIENTRAS



Matrimonio moderno:

- Mamá, guardanos el hijo.
- ¿Cuanto tiempo?.
- Hasta que sea mayor.



Un periodista alemán fue condenado a multa de 9.600DM por saludar brazo en alto en el funeral de Kappler.

Continuamos la publicación del estudio sobre filosofía de la Historia que merecio el premio compartido en el último Concurso ideológico de CEDADE, por el delegado de Jaen.

CONCURSO

## CEDADE



por Laureano
Luna
(TEDADE (jaen)

Expongamos otras leyes que nos erán necesarias para comprender el desarollo social histórico:

VI) Ley de las castas. Cuando una raza se superpone a otra, de tal manera que dos sociedades homogéneas dan paso a una heterogénea, se rompe el sentido orgánico comunitario, de las primitivas sociedades, en la nueva sociedad, y se establece un sistema bipolar de castas cerradas. No significa esto que todo sistema de castas proceda de una superación de razas: Véase el apartado VI.

Como dice Nietzsche: "Los estamentos expresan siempre también diferencias de procedencia y de raza". Dependiendo del grado de desarrollo cultural del pueblo dominante, y de las afinidades y relaciones que posan entre si ambos pueblos, se establecerá un sistema esclavista o bien simplemente una división de los hombres libres en castas aristocráticas y en casta servil. La casta superior será hereditaria, en lo que podemos observar la tendencia a preservarse del contacto con la raza dominada. Por tanto esta ley es una consecuencia de la ley IV que hemos llamado "de identidad".

En ciertas ocasiones se produce una estructura triple: Casta aristocrática, casta inferior y esclavos. Así sucedió en Roma. Nos dice Salustio que Roma fue fundada por dos pueblos, uno de ellos el pueblo latino cuyos descendientes constituyeron la casta patricia; las gentes de otras razas dieron lugar a los plebeyos. Cuando más tarde dominaron otros pueblos nació un buen cuerpo de esclavos extraidos de aquéllos.

Una sociedad de intraestructura heterogénea supone un desarrollo brusco de los conceptos de Patria y de Imperio, distinguidos de los de Raza y de pueblo. Y esto es así porque desde el momento en que no se puede fundamentar la unidad social en la Raza hay que buscar nuevos conceptos de unidad social. Roma creó el primer gran Imperio occidental y es un ejemplo palpable de lo anteriormente dicho: un pueblo abandona su estado racialtribal en un movimiento casi siempre expansionista sobre otros pueblos y funda y cimenta el primer Estado-Imperio, o la primera Nación-Patria, intraestructuralmente heterogénea.Ortega y Gasset, que pasa por haber introducido en España la expresión teórica del Imperio como comunidad racialmente heterogénea con una "comunidad de destino" dice asi "España Invertebrada": "la historia de toda nación, y sobre todo de la nación latina, es un vasto sistema de incorporación". Sabemos que más tarde José Antonio Primo de Rivera hablará de modo casi idéntico, y, en su "Ensayo sobre el nacionalismo", en la revista J.O.N.S. afirma: "Del mismo modo, un pueblo no es nación por ninguna suerte de justificaciones físicas, colores o sabores locales, sino por sus otro en lo universal; es decir: por tener un destino que no es el de las otras naciones. Así, no todo pueblo o todo agregado de pueblo es una nación, sino sólo aquellos que cumplen un destino histórico diferenciado en lo universal".

"De aqui que sea superfluo poner en claro si en una nación se dan los requisitos de unidad geográfica, de raza o de lengua; lo importante es esclarecer se existe, en lo universal, la unidad de destinos históricos.

Los tiempos clásicos vieron esto con su claridad acostumbrada. Por eso no usaron nunca las palabras "patria" y "nación" en el sentido romántico, ni clavaron las anclas del patriotismo en el oscuro amor a la tierra. Antes bien, prefirieron las expresiones como "Imperio" o "servicio al rey"; es decir las expresiones alusivas al instrumento histórico".

José Antonio habla, refiriendose a los tiempos clásicos de "Imperio" y, suponemos que aludiendo al Medievo o al Renacimiento, habla de "servicio al rey". Ambas expresiones y ambas realidades son producto de un sistema de castas; pero esto lo analizamos más tarde.

Tambien Mussolini, en su colaboración a la Enciclopedia Fasctsta, habla de nación como unidad histórica y no como raza o tierra. El nacional-socialismo toma otras derroteros teóricos, y aún hoy ésta es una cuestión que pone en peligro la unidad ideológica de los nacionalrevolucionarios. Creo que un análisis histórico científico de la cuestión, que más tarde continuaremos puede arrojar luz sobre la postura que el Movimiento nacional-revolucionario debe adoptar.

Aparte de lo anterior, y como ya anuncia el título de la ley que tratamos, una nueva consecuencia de la fomación de este tipo de sociedad heterogénea es la destrucción del orden orgánico primitivo para ser subtituido por el orden de castas que lleva consigo la aparición de la propiedad inorgánica. En una sociedad completamente orgánica los bienes de consumo son simplemente consumidos y los medios de producción son simplemente utilizados, cumpliendo ambos sus fines naturales comunitarios. Pero en una sociedad de castas nace un nuevo modo de poder sobre unos y otros bienes: el poder de "impedir" su utilización lógica. Una aristocrácia terrateniente tiene el poder de no dejar que sus tierras se cultiven, de separarlas del mundo activo laboral de la comunidad, y en consecuencia tiene derecho a una renta sobre lo que produce el trabajo ajeno utilizando sus tierras, a cambio de dejárselas trabajar, puesto que teóricamente no tiene obligación de permitir que sean trabajadas. He aquí el origen de las "rentas" que tan duramente combatió nacionalsocialista Feder. Obviamente esto es consecuencia de una perdida de la solidaridad social, de un deseo de segregación y de dominación de una parte de la sociedad sobre otra, racial y de la ley de identidad, ley que la Naturaleza utiliza para evitar la confusión biológica entre razas.;

Muchos más ejemplos históricos se podrían citar que mostrasen la exactitud de esta ley. Tenemos el caso de la India, en la que la ordenación en castas es consecuencia de la superposición de los arios a los pueblos allí preexistentes. Parece ser que en el Imperio inca la casta superior imperial-sacerdotal (los incas propiamente dichos), pertenecián a una raza india quechúa que formaba la mayor parte del pueblo. Algo similar parece que ocurrió en el antiguo Egipto; un sistema feudalizante sabemos que utilizaron los españoles con los indios, y un sistema esclavista los ingleses. En la antigua Grecia, Atenas que nunca fue invadida por la oleada doria conservó un sistema más orgánico, la llamada "democracia" ateniense, que las regiones del Peloponeso, Esparta, donde se establecieron los dorios subyugando al pueblo preexistente (aqueos convertidos en "ilotas") y estableciendo en sistema aristocrático. Es curioso ver como esta disposición biológica influye en los cultos de Atenas y Egipto: Atenas acompaña a un desarrollo brusco de las nociones artificiales de estado de suficiente organicidad.



Soldados fraceses "colonialistas" acaban con el "imperio" canibal del Dahomey, donde se encontraron cientos de huesos humanos de sus

A esta acción se le llama "colonislismo".

comunidad. Platon, en el Menexeno, hace a Socrates poner en boca de su preceptora Aspasía las siguientes palabras sobre el gobierno ateniense:

"Debemos este gobierno a la igualdad de nuestro origen.Los otros paises se componen de hombres de otra especie, y así la desigualdad de razas se reproduce en sus gobiernos despóticos oligárquicos. (.....) La igualdad de origen produce naturalmente la de la Ley, y nos obliga a no reconocer entre nosotros otra superioridad que la de la virtud y las luces.(....)

Entre nosotros no hay nada de Pélope, ni de Egipto, ni y esto es resultado natural, como hemos visto, de la superposición de Dánao, ni de tantos otros verdaderos barbaros de orígen y griegos sólo por la ley. La sangre pura griega corre por nuestras venas sin mezcla alguna de sangre bárbara y de aquí el odio incorruptible que se inocula en las entrañas mismas de la República a todo lo que es extranjero.

Estos dos párrafos tienen la virtud de reunir el testimonio de dos ilustres filósofos de la época, que reafirman la exatitud de nuestra ley VI llamada "de las castas" y de nuestra ley IV llamada "de identidad".

Veamos ahora una nueva ley que nos introducirá en las causas de la evolución social:

VII) Ley de la evolución orgánica: una sociedad tiende siempre a eliminar las contradicciones entre sus estructuras y a establecer en su interior una forma orgánica de orden.

Esta ley es consecuencia de la ley II y es complementaria con ella. Aquella nos decía que conforme aumenta la contradicción entre las estructuras disminuye la estabilidad de sociedad, y esta nos señala la dirección hacia donde esta tiende a moverse. Esta ley no quiere decir que inmediatamente una sociedad no adopta los cultos naturalistas dionisíacos por su condición más estable cambie a una sociedad orgánica, sólo significa que antes próxima a la sociedad tribal, mientras que Esparta da preemi- o después debe alcanzarla, que ésa es su tendencia, es decir que nencia al culto a Apolo, más intelectual, menos espómtaneo, sus cambios se seguirán sucediendo hasta que se encuentre en un

No cabe duda de que la ruptura de la sociedad orgánica homogénea dió lugar a sociedades con abundantes contradicciones biológicas. En primer lugar por lo general la casta superior adquiere privilegios desproporcionados con relación a su superioridad real intrínseca, esto supone como contrapartida que la vitalidad de la clase inferior este más o menos oprimida. Además la clase superior tiende a degenerar por causa de la vida muelle y al ser casta hereditaria no desecha sus miembros inferiores ni acepta los indivoduos valiosos nacidos del pueblo, todo lo cual lleva a una desproporción estructural que conlleva una lucha social.. Por otra parte la diversidad racial y geográfica de una Patria-Imperio es siempre un factor, al menos una amenaza, de desintegración, y cuando el impulso de la casta imperial decae la sociedad tiende a cambiar y a disgregarse. La contradicción étnica o racial en el seno de una Patria no tiene necesariamente que solventarse con la disolución aunque es más dificil, debemos admitir la posibilidad de una transformación de una o varias razas debida a una prolongada selección social que la haga converger hacia el carácter general de la raza dominante. Pero sobre todo existe la posibilidad real de que varias razas o etnias próximas concuerden en lo esencial, en lo universal, para gozar de autonomía en lo particular

Ahora bien, es indudable que desde la constitución de las sociedades de castas se han incrementado paulatinamente las tensiones sociales y ahí está el origen de la situación actual de Occidente.

Cuando una casta degenerada, o convertida en inútil por el cambio de las circunstancias, es derrocada por otra procedente de abajo, la nueva clase encumbrada, a pesar de haber ocasionado modificaciones en la sociedad y haber desequilibrado un régimen inorgánico tiende a constituirse en una nueva casta más o menos cerrada. Esto suscita una reacción en las capas aún dominadas y la sociedad puede sufrir una serie de revoluciones y ajustes territoriales o de población antes de desembocar en un regimen estable. He aquí las causas profundas de las disensiones sociales que los marxistas denominan "luchas de clases" y que erradamente reducen a cuestiones económicas.

El haber visto determinaciones biológicas, sobre todo raciales, en las formas políticas no es, ya lo hemos mostrado, invención nuestra. Tampoco la interpretación biológica de las luchas y tendencias sociales es algo exclusivo nuestro, no faltan grandes hombres que entrevieron las causas de esta dinámica historica. Nietzsche en el número 5 del primer tratado de su libro "Para ley supone que toda sociedad tiende a: la Genealogia de la Moral" habla así:

la raza sometida (precaria) ha acabado por predominar de nuevo táculo que tiene que eliminar para conseguir su objetivo esenallí mismo en el color de la piel, en lo corto del cráneo y tal vez incluso en los instinto intelectuales y sociales: ¿ quién nos ga- 2) Liberar todas sus fuerzas para hacer así progresar la vitalidad rantiza que la moderna democracia, el todavía más moderno social. A esto justamente con lo expresado en la ley de la evoluanarquismo, y sobre todo, aquella tendencia hacia la "commune", ción ascendente y lo expresado en la próxima ley podríamos hacia la forma más primitiva de sociedad, tendencia hoy propia llamar "desarrollo de la fuerzas vitales".



La Historia no está escrita, se escribe con la lucha y la voluntad. Solo nuestra lucha puede cambiar su rumbo.

de todos los socialistas de Europa, no significan en lo esencial un gigantesco contragolpe, y que la raza de los conquistadores y señores, la de los arios, no está sucumbiendo incluso fisiológicamente?...)"

Sucede además que dentro de sus tensiones sociales suelen entremezclarse luchas de razas, luchas directas (si bien camufladas) entre razas actuales, que complican el contexto social e imprimen derroteros a los cambios que la sociedad experimenta. El entretejido puede complicarse más aún con las disensiones entre otros grupos biológicos: sexos, edades etec. Todo esto puede quedar reflejado por un análisis que ponga la descubierto la correlación de las fuerzas vitales dentro de una sociedad e indage sobre las posibles contradicciones estructurales.

Concentrémonos en el contenido de la ley que tratamos: esta

- 1) Destruir todo lo parasitario, lo que ya ha perdido su vigor, no "(lo mismo puede decirse de casi toda Europa: en lo esencial sirve y no puede mantenerse, todo esto es en realidad un obs-









Haremos aquí un breve éxamen de algunas tesis del materialismo dialéctico. Los aspectos que analizaremos son tan conocidos y su localización en la obra marxista tan sabida, que nos dispensaremos de dar referencias.

Comenzaremos por la definición de materia. Por materia enteiende el materialismo lo objetivo, lo concreto, la realidad, lo que existe en sí en las coordenadas espacio-temporales. Una de las características esenciales de la materia es el movimiento. El movimiento es el modo de existencia de la materia.

la) tesis: toda realidad es material.

2a) tesis: la materia es dialéctica.

Por dialéctica se entiende las leyes generales que rigen el movimiento de la materia y su desarrollo. Estas leyes son:

1-. Ley de unidad y lucha de los contrarios: toda realidad material es una unidad de aspectos contrarios, y la lucha, la oposición entre ellos produce el moviento, el desarrollo de la materia.

La lucha de los contrarios es la fuente esencial del movimiento. La contradicción inherente a la realidad material dota a ésta de un impulso inmediato que la lleva hacia su desarrollo. No es, por tanto, un movimiento sin finalidad, sino un movimiento hacia el progreso. De ésto se infiere que la materia es autodinámica.

2-. Ley del tránsito de lo cuantitativo a lo cualitativo: afirma que un desenvolvimiento cuantitativo y continuo de una realidad termina por producir una cualidad enteramente nueva. Esto es, un crecimiento puramente cuantitativo acaba teniendo por efecto un cambio cualitativo (salto repentino) por el que se produce una cualidad diferente.

3—. Ley de la negación: esta ley, al igual que las anteriores es la inversa exacta de las hegelianas. En el sistema la Idea se desarrolla en virtud de un proceso triple: tesis, antitesis, sistesis. Todo ser determinado (tesis) contiene en sí su negación (antitesis), y de esta contradición surge la negación de la negación (síntesis), la cual niega y conserva de un modo superior a los dos momentos anteriores.

En el materialismo ocurre exactamente lo mismo pero con la diferencia de que no se trata de una realidad ideal sino material (puesto que no hay otra).

Observaciones.

a) El materialismo sostiene que el movimiento es un carácter esencial de la materia, esto es, una de las características que le definen.

Si toda realidad es material, como quiera que el carácter esencial de la materia es el movimiento, infiérese que los mismos contrarios, por ser realidades materiales según la teoría materialista, se mueven a su vez, lo que es tanto como decir que son movidos por otros contrarios, por cuanto que nada se mueve a sí propio, y

por cuanto que la causa del movimiento ha de radicar en contrarios, según la teoría que examinamos. Si la causa del movimiento radica en contrarios, y dados unos contrarios cualesquiera es imposible que éstos se muevan a sí mismos, es evidente que la causa de su movimiento es exterior a ellos y no puede residir más que en otros contrarios. Y estos contrarios se mueven también a su vez porque igualmente son realidades materiales, y de ahí que sean asimismo movidos por otros contrarios, y así hasta el infinito. Ahora bien, afirmar que existe una tal serie infinita, una serie de contrarios movidos por otros, y así hasta el infinito, una serie por tanto, sin comienzo, nos parece insostenible y ello por lo siquiente: para llegar a unos contrarios cuslesquiera, dados en la serie, en cuanto a su movimiento se refiere, hay que recorrer antes toda la lista de contrarios anteriores, en sentido descendente; pero como una tal serie es infinita, no tiene comienzo, no acabara de recorrerse nunca. De lo que se sigue que, en la serie, jamás se llegaría a tales contrarios, lo que equivale a decir que los susodichos contrarios jamás aparecerán en la tal serie. Pero esto es faiso por hipótesis, por cuanto que a los tales contrarios se les considera dados en la serie. Por tanto, nos hallamos aquí ante una nueva contradicción.

Se podría pensar que el argumento que acabamos de dar no es probatorio por cuanto que supone que una cosa no puede moverse a sí misma, y en esto hallaríase una explicación. Aclararemos brevemente este punto:si una cosa se mueve a sí propia ha de ser, simultanéamente, motor y móvil, esto es, ha de estar actualmente moviendo por una parte. De otra ha de ser aquello





Tras más de 60 años de régimen comunista no se puede encontrar excusa alguna para la barbarie del Muro de Berlín, del telon de Acero. Nosotros propugnamos libertad total de salida del país, control extrecho en la entrada. No deben preocuparnos los que se vayan sino que no entren quienes no lo merezcan.

que puede moverse, aquello que esté en potencia de movimiento. Por tanto, si una cosa se mueve a si misma,ha de estar a la vez y, bajo el mismo aspecto, en acto de moverse y en potencia de lo mismo, lo que es contradictorio (esto fue ya demostrado por Sto. Tomás de Aquino). Podría parecer que esto queda ya desmentido por ejemplo, por los movimientos de los seres vivos, pero lo qu ahí ocurre es que una de las partes del ser vivo mueve a la otra, por lo que el razonamiento no se ve afectado.

Además, si toda realidad es material, y toda realidad material está compuesta de contrarios, entonces, los mismos contrarios, por ser realidades materiales están a su vez compuestos por otros contrarios, y a estos les ocurre lo mismo, y así hasta el infinito. Mas una serie infinita en este sentido parece recusable por lo que sigue. Supóngase que existe; entonces, si a una tal serie se le su-

prime un miembro acaecerá que o bien sigue siendo infinita, o bien no, y en este caso conviértese en finita. Si lo primero, esto es, si al sustraer un mimbro a la serie nos resulta igualmente infinita, sucede que esta resultante difiere de la primitiva, numéricamente hablando, en un componente, en que la primera lo tiene y la segunda no. Ahora bien, en cuanto al número, como consecuencia de definición, una serie infinita no se distingue de otra, en conclusión, la primera hipótesis parece absurda. Si lo segundo, entonces la serie infinita vendría a igualarse a la serie finita, por cuanto que ésta, en caso de sustracción de un miembro, permanece numéricamente finita. Por tanto, la segunda hipótesis parece rechazable igualmente. Hemos imaginado unas condiciones que, en caso de no haber sido la existencia de una serie infinita algo imposible, no habría dado lugar a contradicción. Pero sucede lo contrario.

Respecto a la segunda ley apuntaremos que un cambio puramente cuantitativo es aquél que consiste en pasar meramente de un estado cuantitativo a otro estado cuantitativo, así, sin más, en pasar de una cantidad a otra, solamente. Por tanto, sostener que una acumulación de cambios puramente cunatitativos da origen a una cualidad, es tanto como sostener que una cualidad es una cantidad, lo que es contradictorio.

En lo tocante a la tercera ley, diremos que si todo ser, si todo lo que es, está en movimiento dialéctico, entonces, el mismo caracter dialéctico de la realidad puesto que es algo, puesto que es un cierto ser, se encuentra asímismo sometido a mudanza dialéctica, de lo que se sigue que será negado dialécticamente (antítesis) Lo que equivle a decir que, en virtud del caracter dialéctico de la realidad, esta desembocará en la negación de ese carácter; habrá, por tanto, dejado de ser dialéctica. Ahora bien, este su no ser-ya-dialéctica la realidad, como quiera que es el momento de una mutación dialéctica, una antítesis, una negación dialéctica, es algo con un caracter dialéctico. En consecuencia, la realidad seguirá siendo dialéctica y la realidad habrá dejado de ser dialéctica. En conclusión, hay que rechazar como absurda la afirmación de que toda realidad es dialéctica.

Por otra parte, si se admite que la realidad es dialéctica, entonces, el mismo carácter material de la realidad será negado dialécticamente, y su mismo estar compuesta de contrarios y luchar estos, sufrirá otro tanto. Con lo cual, las tesis materialistas, todas y cada una de ellas, habrán devenido falsas: la realidad no será material, ni estará compuesta de contrarios, etc.

Notemos por último que el materialiemo histórico es una aplicación del materialismo dialéctico a la historia. Si éste revelase absurdo, lo mismo ocurrirá con aquel.

Cabrera.



El pretendido boycot olimpico es no solo inofensivo, sino ridículo cuando días antes la Cola Cola había pagado millones por ser la bebida "oficial" de la Olimpiada.



Nuestra juventud esta educada marxistamente , la prensa, la TV y la mentalidad de la sociedad es materialista y los mentaliza en un materialismo degradante antesala del marxismo.

#### NORMAS DE ESTILO DE CEDADE

#### por Pedro Varela

EN TORNO AL "CRISTIANISMO POSITIVO"

Cuando uno escucha esos sensacionales "Magnificat" de Bach o familia, o de los cientos de compositores de nuestra cultura que han dedicado sus obras a la exaltación religiosa, que sublima y atrae al menos religioso de los hombres, no cabe más que hacerse una pregunta. ¿Habría sido nuestra cultura, la civilización occidental, lo que ha sido durante cientos de años sin el Cristianismo?.

Coros inmensos de 500 voces masculinas y femeninas perfectamente compenetradas, profundos sonidos de organo que hacen temblar las paredes, son entre otras muchas obras, motivo de meditación en torno al problema de la decaden-

cia del Cristianismo.

Resulta curioso evidentemente, el hecho de que en algunas de dichas composiciones, o incluso sus textos, aparezcan alabanzas de poco agrado como Gloriam Israel o algo parecido. Pero ello era lo de menos. La influencia histórica del antiguo testamento en la cultura cristiana no pasaba de ser enciclopédica. La puesta en práctica del mismo era lo que debe tenerse en cuenta. El texto era en sí una escusa para expresar genialmente toda la grandeza, sublimidad y espiritualidad que bullian en el interior del compositor, y gracias al cual, hoy podemos deleitarnos nosotros y comunicar este mismo entusiasmo a los pueblos de toda Europa.

¿Se hubiesen construido las gigantescas catedrales góticas si el Cristianismo no hubiere existido?. Muy probablemente no. Pero el hecho real, es que las grandes catedrales se construyeron, con, por y gracias al recio mensaje humano del Cristianismo desjudaizado. Adoptado -si se quiere-, conceptuado y expuesto por la raza blanca. Guiado siempre por europeos -es un hecho que todos los Papas han sido blancos-. Pero el inspirador de dichas creaciones fué el Cristianis-

Cuando uno puede adentrarse en el silencio sagrado de las oscuras y austeras naves góticas, sobrias, frias, nobles; construidas para inspirar recogimiento, meditación, grandeza y espiritualidad, para que al que allí entrara le fuera más facil sentirse unido al Supremo Creador, se comprende la importancia decisiva del Cristianismo para nuestra cultura. La luz tenue, filtrada en enormes vidrieras que dominaban los potentes rayos del sol era el toque natural, que aún daba mayor encanto y realce a la obra.

"No tuvieron suficiente con la crucifixión de Cristo. clavan a cualquier libertador" Sandor Petöfi

Las grandes alturas, y el sentido de todo el conjunto, que queda maravi-llosamente expresado por Walt Disney en su "Fantasía" cuando al son del "Tocata y Fuga" de Bach aparecen bellisimos juegos de luces que dibujan el espectro de una catedral; son la explicación y el sentido de las mismas: acercar al pueblo llano y sencillo al Supremo Creador.

Habrian existido sin Cristianismo los monasterios románicos de Sant Martí del Canigó, Sant Miquel de Cuixa o San Juan de la Peña?. Sino tan sublimes como sus sucesores monumentos góticos, no menos atrayentes y místicos. Magnificas obras, no ya sólas, sino en su conjunto. Construidos a menudo en agrestes montañas que en invierno quedan escondidos bajo la espesa niebla y los túpidos bosques y el manto de nieve; dando incluso la sensación que de entre las brumas debe

aparecerse un majestuoso caballero cristiano de armadura y cruz al pecho. Los sotanos y hundidos claustros y salas de estos monasterios románicos, entre paredes de varios metros de espesor que se hallaban construidos como si hubieran de durar eternamente.

Existirían las bellas leyendas de los caballeros que deben velar por la seguridad de las reliquias de Cristo, y las ordenes de caballeros con la misión de

quardar el templo?.

Es fundamental para todo nacionalsocialista tener presente que la cuestión religiosa nunca debe mezclarse en un plano político. Por ello debemos condenar la intromisión de la Iglesia en política, como del Estado en un plano religioso, excepto en sus meros deberes de manutención y ayuda para la existencia de un servicio religioso en la nación.

Deben pués evitarse los abusos que



El Arte Gótico o Románico de nuestras catedrales o monasterios son solo comprensibles desde la óptica del misticismo cristiano, profundo y espiritualmente creador, de una parte importante de la historia de Occidente.

a menudo se han cometido en nombre de la Iglesia. Pero también debe tenerse en cuenta, que los abusos, los fallos y los errores personales no pueden condenar en bloque a una de las manifestaciones más portentosas de la humanidad.

Para millones de hombres y mujeres; la religión ha sido el medio de elevación espiritual, los ha aproximado a Dios. La mística religiosa aglutino por mucho tiempo los ideales de los pueblos. Todos, grandes y pequeños, pobres y ricos, enfocaban su vida en torno a las catedrales. Hoy se hace en torno a los bancos y los medicos, como expresión de lo material de este mundo.

Cuántas imagenes de esculturas y tallas en madera, de autores totalmente desconocidos, se conservan aún. Y todas ellas no eran sino obra del carpintero del pueblo, que ponía toda su capacidad y rudimentaria técnica de creación para dotar a la iglesia de la villa con todo lo necesario, imagenes que debían adornar la "iglesia de todos". El herrero del pueblo se encargaba de los forjados, las puertas, las cerraduras, las campanas o lo que fuera necesario aportar de su oficio. Y entre todos, eran transportadas toneladas de solidas piedras, que darían cuerpo a la obra de la comunidad.

Es por primera vez, gracias al Cristianismo, que se consigue la unión espiritual de todos los pueblos de Europa, cuando al grito de "Dios lo quiere", la Cristiandad toda se lanzó a la conquista de Tierra Santa. Y la importancia de las Cruzadas, no radica tanto en el hecho de arrebatar a la morisca unos territorios más o menos baldíos, o aún más, de difundir la idea de la época: el Cristianismo; sino en el hecho de que el pueblo y los jefes, de una y otra nacionalidad, olvidaron sus rencillas particulares, para verse aglutinados en una idea común, más fuerte que sus posibles diferencias de estamento social, nacionalidad, etc y los condujo a la unión y el trabajo común por una misma causa.

Muchísimos fueron los señores que, aún a sabiendas de que perderían sus tierras, sus reinos o su fuerza, a manos de los oportunistas y los mezquinos que quedaron; pese a todo, marcharon a miles de kilometros, para pasar hambre, sed, cansancio, frio y calor, y a la postre combatir contra el enemigo y morir, muy probablemente, por la gran idea. Eso era suficiente.

Una parte casi total de la cultura de Occidente, se ha desarrollado bajo el signo de la cruz. De no ser por la Cruz, hoy seguramente no existiria el "Parsifal" de Wagner, del que Dietrich Eckart un gran wagneriano nacionalsocialista y fundador de la idea, llegó a hablar como "canción de elevado amor, elevada canción de amor"; ni el bellísimo "Ave María" de Schubert, ni la Misa Solemnis para bajo y trompa de Bach o las miles de composiciones que el antiguó maestro dedicó a la idea religiosa; no existirían ni las obras geniales de un Fray Luis de León o San Juan de la Cruz; ni tampoco la mística obra



La mayoría casi absoluta de lideres "fascistas" fueron cristianos fervientes, esto es un hecho incontroversible. Podemos reseñar especialmente a Codreanu (y su Guardia del Arcangel San Gabriel), a Degrelle (y su REX, de Cristo Rex), Szalasi, Pavelic, Jose Antonio, ect... Y de forma singular Monseñor Tiso, jefe del Estado Estoniano, gran amigo del Nacionalsocialismo.

del "Gran Teatro del Mundo" de Calderón o muchas otras de sus obras o la casi totalidad de la de los grandes de la literatura castellana de su época. Quizá tampoco nunca se hubieran construido los fantásticos organos de Colonia, Weintgartner o los miles que hay distribuídos desde León o Burgos a Moscú, que tan bién han cantado la elevación durante tantos siglos.

El valor, la bizarría, las hazañas heroicas, la voluntad y el sacrificio, encontraron en el Cristianismo su mejor raiz y esencia. Se alegará probablemente que fué el espíritu de la raza blanca el que creó todo lo que en nuestra cultura se ha hecho de grande y bello. Pero si bien es verdad que los pueblos pigmeos no hubieran llegado demasiado lejos aún con Cristianismo, tambien es cierto que los pueblos romanos y germanos, vikingos o celtas, encontraron en el Cristianismo toda una elevada concepción del mundo, total, en la que basar y organizar los pueblos y los estados.

Y todo ello debido a aquel gran revolucionario antijudío, galileo, que la historia nos ha mostrado como el más importante de todos, y sobre el que se basó, se basa, y probablemente se basará la cultura de Occidente aún por siglos y siglos.

Gotfried Feder, en el "Programa del NSDAP" declara tácitamente:

"El Partido Nacionalsocialista se halla ubicado en el terreno de un Cristianismo positivo", y sigue "pero sin comprometerse con ninguna confesión religiosa", y añadiendo que serán respetadas todas las

religiones idealistas, siendo condenadas las materialistas.

Con ello, creo que hay suficiente fuerza moral para saber cual es la postura del Nacionalsocialismo respecto del Cristianismo.

Se ha hablado, de la posibilidad de que Europa encuentre una nueva forma de religiosidad y comprensión de Dios.

Quien sabe. Pero como bien dice Feder, no es posible que nosotros respondamos tal pregunta, pues si bien el Nacionalsocialismo es una concepción del mundo que abarca todos los valores, esta materia trasciende de su competencia.

Quizás, lo más acertado para convencerse de la bondad esencial del Cristianismo y su íntima relación con la cultura de Europa, sea vivir, sentir, aún por pocos momentos, todo lo que en su nombre e inspiración se ha creado.

Tras habernos introducido e iniciado en la genial obra wagneriana, escuchemos y comprendamos devotamnente la obra postuma del maestro, disfrutemos del "Tanhauser" o el "Lohengrin" con su recio mensaje de amor, de idealismo, de mística religiosa. Visitemos el magno Valle de los Caídos y quedaremos aún más entusiasmados ante semejante obra cultural—artística—religiosa y humana, que escapa de todo elogio y del que el mismo Arno Breker hablaría como "la última gran obra de la cultura occidental". Todo son cosas demasiado concretas si se quiere, pero obras creadas en base a una cultura Cristiana occidental.

Dice Alejandro Casona, en boca del

Conde Duque de Olivares, que los heroes, los martires y los poetas no saben vivir ni morir sin el aplauso del público.

¿Se habrian dejado despedazar -sigue-, los que en el circo morían cantando si no hubiesen tenido delante cien mil espectadores?. Una vez más, no podemos nosotros responder. Quizás fué el hecho de que cabía la posibilidad de que esos espectadores comprendiesen la idea, lo que les llevaba a morir despedazados por las fieras. Pero lo importante y real, una vez más, es que estos cristianos de las catacumbas, morían así por su idea. Y sin duda se trataba de gente muy especial, cuando aún a sabiendas del salvaje final, seguían aferrados a mantenerse como militantes de su concepción del mundo.

¿Qué tipo tan especial de gentes ha creado el Cristianismo?. Aquellos de los que San Juan de la Cruz habla como "hombres que casan su alma con Dios y viven una vida que es constante morir". Las jovenes novicias, que deciden entregar su vida por la cruz, suponen una elevación espiritual y una sensibilidad muy fuera de lo común. En el Monasterio de Sta María de Pedralbes, por ejemplo, donde las jovenes aceptadas, ingresan, viven y mueren alli mismo, entre las frias paredes su "constante morir", y que antes de ser definitivo su ingreso en la orden, se les permite un tiempo de prueba para asegurarse de que están decididas a entrar, siendo recibidas con aquellas palabras, que suenan casi solemnes de: "piensa, que de aquí ya no saldrás, ni viva, ni muerta".

O aquellos cartujos y demás ordenes religiosas que, perdidos en uno de aquellos adustos monasterios de Castilla, pasan su vida entre el rezo y la oración cada tres horas, bien sea de día o de noche, durante toda la vida, e incluso teniendo prohibido el hablarse entre ellos mismos.

¿No son este tipo de hombres y mujeres dignos de toda nuesra admiración?.

¿Acaso alguien cree que ninguna de las actuales sectecillas, creadas en base a la confusión y el caos imperante, que predican la meditación trascendental, la inanición total, el hacer el fantasma por la calle con una coleta que barre el suelo, etc; conseguirá nada semejante en el campo de los hombres, las artes, la cultura o la humanidad?.

Eliminemos por un momento de nuestra imaginación al Cristianismo de los últimos 2.000 años de historia. Acabamos de eliminar a pintores, escultores, arquitectos, músicos, poetas, literatos, filosofos, investigadores, monumentos, iglesias, ordenes de caballeros, ideas y pensamientos sublimes, etc; que en un tanto por ciento gigantesco se han basado en él.

Un Greco, Juan de Avalos, Clará, Miguel Angel, Rafael, Llimona, ¿habrían creado sus "David", Capilla Sixtina, escul-

turas y cuadros?.

La mística que inspiró a Caspar David Freidrich a crear su "Iglesia en paisaje invernal", "La Cruz en la montaña", "Abadia", "Cruz en el baltico", "Visión de Iglesia Cristiana" etc, ¿qué habría sido de ellos?.



El misticismo cristiano ha representado una via de elevación espiritual inegable, expresada maravillosamente en esta obra del Arte Catalán. Hoy día la prensa ridiculiza sistematicamente toda expresión de espiritualidad.

¿Quién no ha aprovechado alguna vez las celebraciones religiosas para asistir a las interpretaciones de órgano, que cada día menos, acompañaban el ambiente. Algunos párrocos de loable iniciativa improvisan aún sobre temás clásicos, religiosos o incluso wagnerianos, para acompañar y atraer a los fieles.

En cierta conversación tenida por unos camaradas con un representante de la Iglesia, estos intentaban convencerle de que si se promocionase más el ambiente artístico, los conciertos y una máxima relación entre la religión y la cultura, de forma activa, muchísima gente se sentiría atraída de nuevo a las iglesias. El parroco alegaba, que aquel que quisiera asistir a un oficio religioso, debía hacerlo por lo que éste era en sí mismo y no porque en aquella iglesia se acompañase con música.

Este es el gran problema de la Iglesia hoy Haberse quedado estancada, sin vitalidad, sin energía, sin visión humana ni actual.

No se trata de menospreciar el oficio. Si nos dirigimos a una iglesia para meditar y unirnos a Dios, ¿qué mejor que el arte—como máxima expresión del espíritu humano— para facilitar esta elevación y unión con el Creador. Tesis apoyada por el mismo Wagner al declarar: "el arte es religión en forma viviente".

Si en vez de cargar y sobrecargar las iglesias con cal, dorados barrocos y cargantes decorados, excesiva imaginería o demasiada luz artificial; se mantuviera el original ambiente austero, bello, emotivo, de recogimiento, de tenue luz y arte yerdadero que envuelve todo el ambiente, con las mejores producciones musicales de los miles de artistas que en nombre

de la cruz volcaron su espíritu para elevar a la humanidad, y que podrían programarse en momentos dados, ¿no se convertiría la Iglesia de nuevo, en reserva y fuente de los valores espirituales?. No volverían a ella las almas nobles y aún creyentes! Y no conseguirían elevar así a muchas personas de las que actualmente aburre? Y lejos del elitismo, no hay duda de que esto ayudaría en mucho a elevar a la gran masa popular a Dios.

Es evidente, que el famoso "sermón" ha dejado en mucho de ser popular hace ya tiempo, escasas veces tiene sentido. Aquellos días en que el parroco se hallase en pleno arrebato e inspirado, sin duda comunicaría y contagiaría a la multitud su entusiasmo, porque serían sinceros y verdaderos. Sin embargo, cientos de sermones forzados, basados en la enciclopédica y reiterada antigua historia ayudan, una vez más, a la menor asistencia de fieles. Podría hablarse de temas candentes y actuales, exclusivamente religioso y de incumbencia eclesiástica si se quiere. Pero, que gran valor tendrían sermones que tomaran postura por parte de la Iglesia ante el problema del aborto, la pornografía, el divorcio, o incluso combatiendo a quienes quieren acabar con ella, denunciando. A nadie perdería que no haya perdido ya, y en cambio, a muchisimos ganaría dejando su actual postura transigente, fofa y ñoña, tan lejos de un Papa como Julio II, Inocencio III, San Gregorio VII o San Agustín, o el mismo Jesucristo que siempre mantuvo claras sus posturas, fué intransigente y entró a latigazos en el templo.

No seré yo, ni creo que sea nuestro cometido, arreglar ahora la Iglesia, del mismo modo que negamos su intromisión

en política.

Pero, qué militante de su partido — en este caso espiritual— no dejaría de aconsejar, señalar, sobre las grandes bazas que se pierden, de las oportunidades mal aprovechadas.

¿Qué partido y, qué no dariamos nosotros, por tener un inmenso local cada 10 o 15 calles, con un "liberado" dedicado exclusivamente a su barrio y que incluso tiene asegurada siempre una asistencia mínima al "mitin del Domingo"? Y esto en cada pueblo, cada ciudad, cada nación, en todo el mundo en número de cientos de miles.

¿Quién no ha recibido, al menos una vez, la visita de los "testigos de Jehova", "Mormones", o cualquier otra secta?.

Y en cambio, que pocas veces, si acaso alguna, sabemos de que el parroco del barrio, tan solo una vez en 20 años haya venido a llamar a la puerta. Quizá nunca. Que contados son aquellos que

apenas si lo conocen.

Y esto es lo que falta. Una Iglesia activa que sepa ganarle el terreno al enemigo como hizo en otras muchas épocas de dificultades. Parrocos que por mucho trabajo que tengan, en algunos años pueden conocerse su barrio y los problemas sobre padres borrachos, madres solteras o problemas familiares, puestos a dramatizar. O simplemente, el llamar a una puerta para preguntar, aún sólo por curio-

sidad del problema, ¿por qué no asiste usted a la Iglesia?.

Y si esto es mucho trabajo, cuando menos, tantear el terreno. ¿De qué no es capaz una sola persona activa y diligente con unos cuantos años programados?. Pronto podría rodearse de los niños de un coro que además de ayudarle podrían cantar bellas composiciones al estilo de los "niños cantores de Viena", atraerse para sí al compositor o al músico aficionado que estaría contentísimo de poder ejecutar en público en la Iglesia, o incluso organizar conciertos fuera de oficio, que podrían ser sociales o que servirían para la financiación de los proyectos.

Pese a todo, los males de la Iglesia, todavía hay millones de almas que dirijen su mirada al Vaticano como único consuelo y confianza frente a la irresponsabilidad de los gobiernos terrenales. Pero el Vaticano, no parece querer actuar en consecuencia.

¿Qué pasará en esta etapa final de la batalla por el gobierno de los espíritus?. ¿Se radicalizarán las posturas?, ¿se enfrentará la Iglesia finalmente, al claro enemigo de la humanidad?, o quizá ¿cederá y finalmente pagará con su desparición?.

Es una pregunta que todavía no se puede contestar, y en todo caso no nos tocará a nosotros llevar a término ni solucionar.

Cervantes resalta en un fragmento de su Don Quijote, el gran valor que llegó

a adquirir en otras épocas el hecho del Cristianismo. Ante el "gobernador" Panza, dos hombres disputan; el uno convencido de tener razón, el otro juramentando también con razón, a lo que sigue:

"Panza: Hecho está el juramento,

¿puedo hacer algo más por vos?.

"Viejo sin baculo: Nada señor. Por encima de todo, él es cristiano viejo, y no va a condenar su alma por diez escudos. No hay duda de que él tiene razon".

Un simple ejemplo de hasta que punto el saber la nobleza de una concepción del mundo puede llevar a quitarse la convencida razón.

Mientras exista un orden cristiano tradicional, ortodoxamente concebido; siempre tendremos un ambiente de cultura mucho más abierto a nuestra misión de revolución socialista. Del mismo modo, en un orden social elevado, conseguido con nuestro éxito, la Iglesia siempre tendrá la oportunidad, mediante su propio esfuerzo, de volver a ser lo que fué. Oportunidad que habrá desparecido para siempre si al final ceden los últimos pilares de la cultura.

Pedro Varela

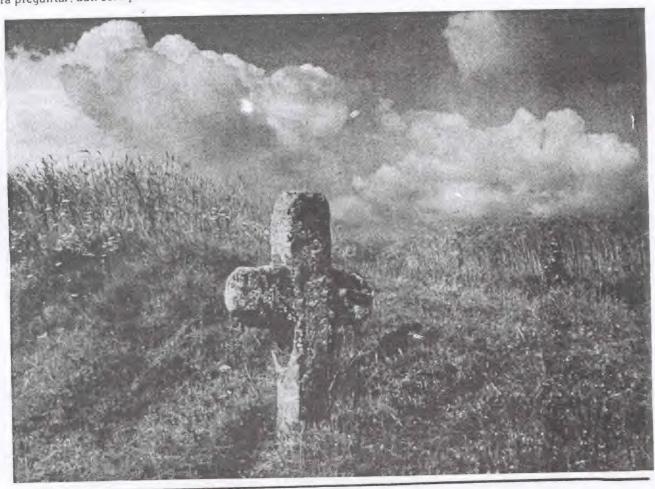

Miles de sencillas cruces en los campos europeos nos hablan de una identificación total entre el pueblo europeo y la espiritualidad cristiana en los siglos pasados.

# SOCIALISMO: REBELDIA



#### ESPIRITU REVOLUCIONARIO: REBELDIA FRENTE AL SISTEMA

Hoy día, cuando alguien, en su casa, en su puesto de trabajo, en sus centros de estudio, o en cualquier núcleo de convivencia humana, donde existan unas relaciones afectivas, hace
pública su decisión con respecto a su actitud en la vida, con respecto a una decisión suprema de dedicar su vida por unos
principios sagrados de libertad y de sacrificio por los demás, esto es, dedicar su vida por una lucha política, social, por una sociedad más justa, digna y grande, lo primero que oye de sus
allegados es la frase: "No te metas en líos de política y vive la
vida", "No te amargues tu juventud para que luego te den tres
patadas, o te peguen un tiro". Y es entonces cuando la sangre
hierve dentro de las venas de los idealistas, que sin temor a esas
tres patadas, y con la consigna de que "la vida es bella, porque
es sacrificio", están dispuestos a dar todo, por un mundo, por
una sociedad mejor, donde lo espiritual esté por encima de lo
material.

No me quiero extender en la actitud del idealista, de aquel que, dotado de iniciativa y personalidad, iluminada el alma por la fe en la libertad y la Patria, se lanza a la lucha sin miedo, sino en la de esos otros, pobres de espíritu, burgueses con coche y televisión y demás objetos y aparatos que la sociedad de consumo (judía en sus esferas directivas supranacionales) les ofrece para alienarlos, y que no sólo se limitan a autodestruirse y vegetar, sino que se dedican también a destruir a los idealistas, bien dirigidos por su miedo y los medios de comunicación "social", especialmente ese mundo sagrado que hoy está prostituído y dominado por traidores vendidos, que es el libro, que hoy nos inunda de toda su bazofia literaria, bien financiada (no me atrevo a llamar a todo "eso" con el digno nombre de literatura, pues ¿qué diría Cervantes?)

Estos cobardes, destruyen el espíritu de lucha de los idealistas. Su falta de fé en la vida, en esa vida burguesa y cómoda que les ofrece el judaísmo internacional, por medio del capitalismo, los lanza a destruir a cualquier persona que sea distinta de ellos, que no cuadre con los dos o tres modelos "standard"



El diputado Cañellas, como los también diputados Sentis y Jimenez de Parga, en el Casino de Perellada. El ambiente ideal para un democráta.



Austeridad total en nuestros militantes. Todo lujo inutil para la lucha debe ser minimizado al máximo.

de persona, que la sociedad actual nos ofrece (incluídos los hippies). Estos pobres infelices, que creen que la vida es despreocuparse de todo, el tener el bolsillo bien forrado de dinero, trabajando lo menos posible, con algunas acciones en el banco. el chaletito de la sierra o el apartamento de la playa (para tener "libertad" de elegir), y su coche comprado a plazos, como todo (así tienen de qué preocuparse), y quieren más de lo que pueden tener, porque fulanito también lo tiene, no son sino abortos de la naturaleza, pues ¿no es un aborto algo que se queda a mitad de camino en su fin en la vida? Y estos animales humanos que han perdido su dignísimo fin en la vida, y que es difícil que vuelvan a encontrarlo, que han perdido esa fuerza interna que lanza al hombre a la lucha por una misión sublime, y a los que no les quedan restos ya de esa iniciativa que lleva a tomar las más grandiosas decisiones, y a emprender las misiones más arriesgadas, estos animales humanos, repito, no pueden resistir la envidia y el miedo que les produce el pensar que en el mundo aún quedan personas que son capaces de consagrar su vida por una idea, y de modificar su status de vida "tan duramente conseguido", y entonces lloran, rabian, amenazan, y ponen toda clase de impedimentos, recurren al chantaje, y a las lágrimas, para que el "hijo querido" no les abandone, o para que tal sociedad recreativa no pierda su mejor jugador de dominó o de parchís.

De este modo, es cómo las sociedades actuales, llenas de estos seres insignificantes e intrascendentes, obras maestras, cada uno de ellos, y en conjunto, de la propaganda judía, se hunden poco a poco. La sociedad ya no es una unión de fuerzas por un bien común moral y físico de sus miembros, sino una selva de asfalto, cemento y acero, de donde "nadie debe escapar", "nadie debe disfrutar de las sensaciones que los otros no son ya capaces de apreciar" (en un razonamiento muy democrático). Ciudades sobre las que no lucen las estrellas en las noches, y en las que sólo pueden verse unos centímetros cuadrados de un cielo sucio

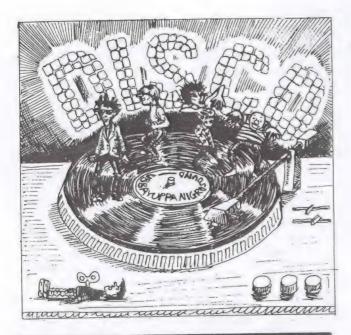

Carne de boite, esclavos de la moda, una juventud vieja, caduca espiritualmente, superficial y artificial, vacia en sus propias "rebeldias", que se mueve bajo el ritmo del Sistema democrático.

Hoy día se confunde estilo rebelde con extremar los vicios del Sistema. La rebeldía es contra el Sistema, no a su corriente.

y lóbrego, y en las que solo hay los arboles suficientes para poder respirar lo justo, para que el pueblo pueda producir y no se

Y al final de la vida, estos infelices, cuando se puede hacer un recuento, ¿qué han hecho? Vegetar, en todo el sentido de la palabra, subsistir, pisando al vecino, arruinando al de enfrente, pero con la conciencia "tranquila", porque "ellos no han matado a nadie", tener dos hijos (más no, que son muchas bocas que alimentar, y demasiados problemas!), lo justo para que



Un camarada americano muestra una de nuestras más preciadas consignas: "Lideres, no Comités". Personalidad frente al voto, al número, al dialogo de sordomudos.

Los nacionalrevolucionarios somos los únicos que hoy en día propugnamos una vuelta a la personalidad frente a la maníaca afición al anonimato que ha implantado la democracia.

la especie no se extinga, y dejar tras de sí esos hijos como una generación más de esos vegetales con forma de hombre, que repetirán maquinalmente los mismo gestos.

Nunca habrán sabido descubrir la belleza de las cumbres que se elevan majestuosamente al cielo, desafiándonos; no habrán apreciado jamás la belleza del cielo estrellado en una noche en la montaña, subsistiendo con los medios que la Naturaleza nos ofrece como regalo del Todopoderos, Todopoderoso, al que sólo saben recurrir en los momentos de miedo, y utilizarlo como "coco" para los niños, pues su concepto de Dios es frío y vacío, por costumbre. Estas gentes no habrán sabido saborear el placer del sacrificio NOBLE Y DESINTERESADO, pues iellos se sacrifican por sus hijos! (para tener quien les cuide en la vejez). Morirán en un lecho rodeados de llorones, de otros vegetales vivientes que sólo saben comer y llorar, y seguramente de un cáncer, o un infarto o cualquier otra "enfermedad de nuestro tiempo", y mientras, el humilde trabajador, que no se puede rebelar, se hunde en sus problemas, víctima de las "sociedades liberales", donde uno tiene la libertad de morirse de asco, chupada su sangre por el capitalismo judío y para colmo de males aparece la demagogia marxista que lo exalta en una lucha suicida, y lo termina de hundir, convirtiéndolo en un esclavo, al tiempo que toda la juventud. masificada, salta alocadamente dentro de discotecas infectadas, tanto física como moralmente, abusando de los más bajos instintos, y sin saber lo que es el arte, la personalidad o el sacrificio, y es contra todo esto contra lo que lucha, sin recibir nada a cambio, más que patadas y desrrecios, el "loco Idealista", "el chalado que se quiere meter a redentor", pero que su alma sublime y pura se ensalza más y más, cada vez que oye esas palabras, y tanto más cuanto más crueles son, y se lanza sin miedo, con todo su ardor juvenil, con el rostro iluminado por la fe en la victoria, la mirada limpia (reflejo de su alma sagrada y noble), y con estas palabras en los labios: ¡Siempre adelante, camaradas!

Peregrin Pascual.

Dos tipos de vidas antagónicas; Luchar por el sueldo, por dinero, por una posición y morir en la cama de asco.

Luchar por un ideal, por el pueblo, y morir luchando.



## ECULUG!

#### ENERGIA NUCLEAR



No podemos pretender en unas pocas lineas dilucir toda la problemática de la energía nuclear, pero si deseamos plantear los conceptos básicos que este temas nos plantea. Hoy día los movimientos ecologistas, entre los que estamos integrados en nuestra lucha contra lo antinatural, estan lan-

integrados en nuestra lucha contra lo antinatural, estan lanzando una campaña enorme contra esta energía, varios camaradas nos escriben preguntando nuestra opinión en este tema.

Veamos algunos postulados previos:

-Ninguna técnica ,ningún invento, ninguna realidad natural (y la radiación nuclear lo es) es contraria a la concepción nacionalsocialista. Así pues no nos oponemos al desarrollo científico, ni soñamos en una sociedad primitiva basada en un retorno a la edad de piedra.

Solo nos oponemos a que lo material, científico o no, se oponga al desarrollo espiritual del hombre como persona.

-No soy partidario de identificar la elevación espiritual del hombre con su pobreza material, con la miseria. Debemos huir de la miseria y buscar una sociedad desarrollada compatible con una linea ética elevada.

La Etica se antepone a la economía, somos antimateria-

istas.

Al lado de estos principios estan unos hechos que nos da la realidad:

-Es preciso encontrar nuevas fuentes de energía para lo-

grar una poblacion aria numerosa y desarrollada.

-Estas nuevas fuentes de energía deben ser disponibles por los paises arios o se debe volver a una política de colonialismo, que solo serviría para aplazar algo más el problema.

-En estos momentos las fuentes de energía nuevas disponibles son basicamente la solar y la nuclear. Las otras, como los intentos de aprovechar la fuerza de las mareas, solo estan en sus inicios experimentales. COOL



Los mismos que piden la droga, el tabaco, el alcohol, la pornografía o el feminismo sexista protestan furiosamente por la Energía Nuclear.

¿Saben porque protestan o son manejados?.

El relanzamiento del carbon sudafricano o australiano es solo un paliativo, no una solución definitiva.

-Lamentablemente la energía solar solo esta dando resultados en aplicaciones a baja temperatura y además no hemos de olvidar que la Europa norte no dispone de Sol en abundancia precisamente.

El problema es pues que la energía nuclear sería la solución definitiva, por ser sus recursos casi ilimitados y disponibles en Europa, o America.

Pero esta energía nuclear plantea varios problemas:

-Posibilidad de accidentes atómicos

Posibles mutaciones genéticas provocadas por las radiaciones.

 El problema de los residuos nucleares, radioactivos y practicamente eternos en su peligrosidad.



Deseamos un mundo limpio y sano, compatible con un desarrollo económico del pueblo. La energía nuclear debe respetar el medio al máximo pero permitir una vida digna a los hombres que lo habitan.



Las macrociudades son monstruos antiecológicos creados por la visión cosmopolita y materialista moderna. Creados porque el hombre democrático no soporta estar solo consigo mismo y busca su valor en el número.

El peligro está en el nuevo hombre-ciudadano y no en la técnica.

-Posible proliferación de armas atómicas fabricadas con el plutonio residual en las centrales atómicas.

Peligros imprevisibles por faltar datos y experiencias.

Veamos uno por uno estos problemas:

—El Riesgo de un accidente atómico es totalmente infundado y en todo caso inferior al riesgo que plantea una gran presa hidraúlica.

Los únicos que corren cierto riesgo son los operadores de la central, riesgo aceptable siempre que las medidas sean las correctas y no esten limitadas por motivaciones económicas – Mutaciones Genéticas. Es un riesgo grave para los operadores de la central y para poblaciones que estuvieran muy cerca de ellas. Así pues las centrales deben estar en lugares aislados y los operadores deben ser controlados extraordinariamente y quizás pensar en una edad de trabajadores alta, para evitar miembros jóvenes en estado de matromo-

-Residuos Nucleares. Es el problema más grave y el único que hace pensar en un aplazamiento de la energía nuclear. Los residuos actualmente se depositan en cuevas, ect con fuerte proteccion en plomo. Pero ante la posibilidad de un terremoto o catacombe los resultados podrían ser dramáticos. Los residuos deben ser reciclados obligatoriamente y reducidos en tamaño. Sino se hace actualmente es por imperativos capitalistas de beneficios máximos.

Una solución sería enviar los residuos al espacio sideral,

hacia algun planeta deshabitado.

-Proliferacion de armas nucleares. Debe estar totalmente prohibido dar tecnología o posibilidades nucleares a paises extraeuropeos que puedan hace un uso lamentable de esta energía. Entre los pueblos con centrales debería haber un control central de estos residuos.

Hemos pues de plantear una confianza en la energia nuclear dentro de un Sistema nacionalsocialista, pero mientras el mundo este en manos del capitalismo o el comunismo la energía nuclear representa un gravísimo peligro pues el capitalismo no le importa la seguirdad ecologica sino los beneficios y al comunismo solo el poder armamentístico como medio de dominio, los peligros de proliferacion de armas atómicas son realidad ya, los residuos son una amenaza permanente y cualquier desastres ecologico o genetico es posible en las circunstancias actuales.

RAMON BAU

## RINJE!

-MIENTRAS

PUEDA-



"iCuidado, sino tiene el permiso de arma al día está Ud en un lio mucho mayor que el mio !!".





I I AUN QUEDA UNO!!

## SECCION JUVENIL

#### SANGRE Y SUELO

REVOLUCION AGRARIA EN GALICIA

Quiero en estas lineas mostrar la indiferencia del Estado para con su agricultura ,y especialmente la gallega.

Galicia es una región agricola por excelencia, pero cada día se acerca a la más misera de España. La despreocupación por la inmigración de los campesinos a la urbe, la alta edad de los campesinos gallegos, amantes de su tierra, es algo que no se puede consentir en una zona en la que se podría superar la media de otras regiones.

El amor a la tierra de los labradores no puede con la industria, el materialismo y la contaminación urbana. Por esto, protestamos y reclamamos el que habiendo unos planes agrarios como los de Walter Darré, estemos aun así.

Hoy en día la juventud se marcha del campo para irse a la ciudad, donde pasarán a engrosar el ya enorme paro.

El futuro económico y moral de los trabajadores del campo esta el peligro total.

Para mí, la primera misión y más importante de un Estado Nacionalsocialista es conseguir asegurar el bienestar del

Hace falta una legislación para la protección de la población rural, tal como se hizo por Darré. Hay que hacer referencia a los prestamos matrimoniales, que se conceden al contraer matrimonio, quedando estos cancelados si los conyugues se mantienen fieles a su tierra y tienen hijos.

Esto fue lo que Darré hizo: cuando uno de los conyugues, antes de contraer matrimonio, había trabajado al menos 5 años en el campo y también después del matrimonio permanecía en el campo, quedaba aplazado el pago del crédito



mientras trabajaba. Y después de 10 años se consideraba cancelado, o bien antes a causa de las disminuciones que tenía este préstamo por cada hijo tenido.

Todo esto demostraba una indescifrable ocupación del Estado por los trabajadores del campo. Ademas había préstamos para la instalación de casas, ect.

El préstamo matrimonial podía llegar a 1.000 marcos (mucho en la época) dependiendo del tiempo trabajado, su rendimiento, ect, sin distinción por clases sociales.

En los subsidios para instalación de casas , se llegaba a 800 marcos cuando los conyugues hayan trabajado 5 año en el campo.

Aparte de la ayuda económica hay que reseñar la enorme ayuda moral que recibían: premios por rendimientos, cursos de manejo y técnicas gratis, concursos profesionales, premios a nuevos sistemas, asociaciones agricolas, ect.

Los planes de Darré llevaron a Alemania a asegurarse el futuro a partir de un país deshecho, metiendo a la juventud en el campo y haciendo conscientes a los trabajadores de que la tierra era suya, que tenían un suelo y una Patria que defender, evitando el exodo rural, que es solo un producto de la sociedad de consumo materialista, donde solo impera el poder del dinero.

Galicia pide desesperadamente una revolución agraria, y nosotros tenemos la solución.

JOSE C CAMACHO.





No se debe idealizar el campo. Una vida campesina basada en la miseria, en un trabajo brutal, no es lo que buscamos. Deseamos un campo limpio, desarrollado, compatible con el Arte y la Cultura. Para ello es preciso revitalizar la vida del campo frente al poder actual de la ciudad, basado en el número y el dinero.

## PODER CULTURAI

Fue hace poco cuando un amigo me dijo, que es más importante el poder cultural que el poder político, cuando me dí cuenta de la importancia de esta frase. Quizás, este artículo tendríamos que dedicarlo a los derechistas que nos muestran su ceguera ante la situación actual y sobre todo a esa gente que está entre "Pinto y Valdemoro" que no se decide a entender el "quid" de la cues-

Tenemos que tener bien presente, que cualquier acción que esté encaminada a obtener el poder político antes que el poder cultural, está destinada a fracasar. Sabemos y, de hecho, tenemos la experiencia que un país no solo se domina por las armas, sino que se puede conquistar desde dentro, sin rebasar las fronteras. Se trata tan sólo de apoderarse del poder cultural; después, la papeleta está resuelta. Con estas premisas, nos es más facil encaminar nuestros pasos y ya en estas circusntancias, podemos y es nuestra obligación declarar la guerra cultural a nuestros enemigos. Después de ver un capítulo de "Raíces" (segunda parte), me dí cuenta de que este programa constituía un ejemplo típico de lo que llamamos "acción subversiva" y que el verdadero sentido de éste, no es precisamente de carácter integrista (como nos quieren hacer creer) sino una enorme campaña racista anti-blanca, destinada, como la mayoría de los programas televisivos, a cambiar el orden de valores.

Y como este ejemplo, digerimos diariamente un gran número de ellos sin darnos cuenta. Pero lo que se preguntará mucha gente es por qué los ejércitos Europeos no toman medidas contra estas acciones. ¿No incumbe acaso a la Defensa Nacional? y ¿No peligran sus componentes de la misma forma que ante las armas?

Es una realidad triste, pero nuestros ejércitos no tienen ni los ojos bien abiertos, ni armamento suficiente para esta guerra. Pues para luchar en esta guerra, hay que hacerlo en contra de la subver-

sión, y en contra de su arma: la vulgaridad.

Este concepto, que se ha implantado como un imperativo categórico, es actualmente una forma de vivir: El arte, es el arte de lo vulgar: la política, se entiende en el sentido más bajo; el estilo o la clase se ha esfumado para dar entrada al personaje típico de ahora: "el individuo despersonificado".

Es el momento apropiado para recordar a Ortega cuando dice que "el plebeyismo es tiranizante y como toda tiranía, es insufri-

ble". ¡Qué razón tenía!

En un estado democrático, en contra de lo que se cree, se establece la mayor tiranía que existe en el Mundo (no hablo desde el punto de vista del Derecho Político) y, sin darnos cuenta, nos

gusta esta tiranía.

De ahí que sea reacia a esta forma de gobierno que priva al pueblo de los más altos valores humanos. Porque, la democracia es el gobierno de los traidores; es el gobierno que vende su tierra y su alma a la gran finanza mundial; es, al fin, el gobierno que le da la mano al sionismo, y el ejemplo lo tenemos aquí mismo. Si alguien quiere más información sólo tiene que leer de vez en cuando a Ismael Medina.

Pero to más terrible, volviendo a lo anterior, es que la subversión enemiga ha calado tan hondo, que la gente llega a querer ser vulgar, demócrata y todo aquello que huela a igualdad; la gente quiere y desea ser plebeya pues así, no será ni más ni menos que su vecino, así no tendrá que esforzarse por nada, porque la gente tiene

verdadero miedo a sentirse distinta.



vicios a su postura religiosa, desde sus "rebeldías" a sus partidos son marionetas del Sistema

Vemos que se nos implanta un uniforme en la calle: los vaquero y la camisa (yo no los diferencio del traje gris de los chinos); se no obliga a adoptar los malos modales, los mismo gestos esperpénti cos, porque esto es la democracia: todos iguales y, como la mayo ría es vulgar, todos tenemos que ser vulgares y mediocres.

En el libro "La Rebelión de las Masas" de Ortega, leí una cos curiosa pero enormemente cierta: Si un individuo llega a una ciu dad con un enorme coche deportivo, vistiendo con elegantes tra jes y se compra una bonita casa, no pasará mucho tiempo en se admirado por todo el mundo. Pero si a ese mismo pueblo llega ur hombre de altos valores humanos y los expresa mediante hechos la gente no hará más comentarios que el no criticarlo, pasara desapercibido.

Esto nos refleja, como en una fábula, que el principio que man da en nuestra sociedad es el "señor don dinero" y es así porque no hay otro principio que mande. Por todo esto y ante el dinero y la subversión, ante la democracia y el gobierno de lo vulgar, ante e sionismo y las finanzas, nosotros nos llamamos más que nunca

Nacional Socialistas.

AFRICA DUFFAURE Pamplona. ·

NUESTRO FUTURD ES NUESTRA JUVENTUD



#### Páginas

#### Culturales

### L DELVALLE

PENSADORES: LUIS DEL VALLE PASCUAL.

Toda Revolución aporta su pléyade de filosofos, escritores y poetas, que enriquecen artísticamente la nueva realidad política. Esto es especialmente cierto en lo que atañe a los movimientos revolucionarios que florecieron en Europa en el periodo de entreguerras, y que no aspiraban unicamente a obtener progresos económicos y sociales, sino que apuntando hacia metas más elevadas , se propusieron crear un hombre nuevo, cimentado en los pilares de la espiritualidad y de la

La España Nacional surgida en 1.939 no fue ajena a esta constante, destacando al calor de su doctrina numerosos intelectuales que contribuyeron con su obra a la gran tarea de la Cultura Europea. Estre los teóricos políticos del Nuevo Estado —que desempeñaron la labor de definir y concretar los principios básicos del nuevo régimen- cabe incluir a Pedro Lain Entralgo, Antonio Tovar, Adolfo Muñoz Alonso, Legaz Lacambra, ect ...y al profesor Luis del Valle Pascual, quien a diferencia de los demás, nunca orientó sus opiniones según el dictado del partido dominante, manteniendose íntegro en sus convicciones a pesar de los vaivenes de la postura oficial (Muy distinta sería la postura, y posterior evolución de Lain Entralgo, quien publicaría en 1.976 la obra "Descargo de conciencia" para intentar justificar sus juveniles simpatías al franquismo).

Distinguió a Luis.del Valle de los pensadores coetáneos su mirada a Europa y el constante influjo que los movimientos y naciones del Viejo Continente le inspiraron . Otros, entretanto, aludían al Imperio cantando gestas pasadas o encontraban en Hispanoamérica la base del futuro político y económico. Del Valle, con visión más inteligente, sin desdeñar el acervo histórico que nos une con los paises americanos, señaló como el devenir de nuestra Patria se encontraba irreversiblemente unida al de los pueblos europeos. Para ello bebió en las fuentes de la cultura occidental, fijó su atención en las instituciones y lideres de Alemania e Italia y vislumbró en los años venideros la unidad de Europa. Un sueño

que el materialismo se encargó de destruir.

Luis del Valle nació en Segovia, el 12 de Septiembre de 1876, en el seno de una humilde familia. Cursó estudios en las Universidades de Valladolid y Madrid, doctorandose en Derecho a la temprana edad de 20 años. En 1.912 obtuvo por oposición la cátedra de Derecho Político Español Comparado en Zaragoza, quedando vinculado a esta ciudad, donde impartiría muchos años la docencia jurídica, dirigió la revista "Athenaeum", fue delegado del Instituto de Reformas Sociales de la Facultad de Derecho. De sólida formación intelectual, cultivo desde la adolescencia la prosa y poesía, además de ser un destacado especialista en economía política y agraria, y uno de los iniciadores en España de este tipo de estudios. Colaborador en numerosas publicaciones , fue miembro del Consejo Superior de Agricultura.

Sus obras denotan la profundidad de su pensamiento y la coincidencia de planteamientos con los juristas alemanes Carl Schmitt, Koelreuter o Rosemberg, y los italianos Rocco, Costamagna, Panunzio y del Vechio.



El profesor del Valle rechazó la democracia parlamentaria surgida de la revolución burguesa de 1789, a la que consideró en plena crisis en su obra "Hacia una nueva fase histórica del Estado"; crisis que se deriva de sus planteamientos mismos: principio de las mayorías, enfrentamientos partidocráticos, individualismo egoista en lo económico, descomposición de la auténtica voluntad popular, ect...En "Democracia y Jerarquía" llegará a afirmar que "la democracia liberal y parlamentaria representa la gran mentira del siglo XX".

Como siglos antes había precisado Bodino, del Valle diferencia la forma de gobierno de la forma de Estado, mostrandose partidario de separar la tradicional alternativa Monarquía-República y sustituirla por un concepto nuevo y original: "democracia jerarquica". Coincide de este modo con Hitler cuando sostenía que "la misión del movimiento nacionalsocialista no es la constitución de una monarquía

o república, sino la creación del Estado Germánico".

Del Valle no rechaza la democracia como forma de gobierno , pero si sus manifestaciones más decadentes: la democracia liberal y la popular o marxista, entendiendo como Van der Bruk que la verdadera democracia implica la participación real del pueblo en su destino. Aquí hallamos precisamente la esencia del pensamiento expuesto en "Democracia y Jerarquía", en donde se analizan los conceptos de Pueblo -entidad con sustantividad propia en la que se integran los individuos-; Nación , de la que forman parte las generaciones pasadas, presentes y futuras; Autoridad (entendida como ejercicio de la Razón, del deber y de la justicia) e Igualdad (concepto que sustituye por el de personalidad, a través del cual el hombre afirma su valor y se destaca de la masa, amorfa y uniforme).

En su obra capital "El Estado Nacionalista, totalitario y autoritario", define a la Nación como una comunidad de destino y cultura, asentada en valores morales, geográficos, raciales, y de voluntad común. Rompe con la concepción burguesa de Estado, entendiendo por éste a "la organización soberana del pueblo para la máxima solidaridad nacional". Del Valle se muestra partidario de un Estado direccional que comprenda como atributos la Solidaridad (primacía de los valores nacionales y sociales), Autoridad (poder de dirección para el logro de esos valores) y el Totalitarismo (superación del enfrentamiento de individuos y partidos).

El profesor Del Valle escribió también dos volumenes de Derecho Politico y varias obras de poesía, inspirando asi mismo la publicación en España del programa nacionalsocialista alemán.

Lejos de aparecer anacrónica y caduca, su doctrina se

nos presenta en estos tiempos con una fuerza y vigencia inusitada y como un inapreciable instrumento para salir de la crisis del sistema liberal.

El inefable ensayista Sanchez Dragó actualiza , sin proponerselo, su pensamiento en su obra "gárgoris y Hábidis,

una historia mágica de España" al decir:

"nuestra democracia...... mal que pese a economistas y asiduos de café, las gentes de por aquí no la entienden como cosa propia..... El parlamentarismo nunco prendió entre nosotros ni parece que vaya a tener mejor suerte en el futuro..... La dialéctica del caudillaje es una moneda al aire y va con ella la libertad (nadie lo sabe mejor que los españoles), pero ese valor está perdido de anternano cuando la autoridad descansa en el anonimato de unas instituciones abstractas. Los parlamentos son apisonadoras que no reconocen las excepciones (siendo la sociedades una mera acomulación de éstas). Carecen por definición de las virtudes que justifican a un buen gobernante: la piedad, la intuición, el cambio brusco, la prudente arbitrariedad, la fantasía y por supuesto la responsabilidad......España necesita una reencarnación del arquetipo, otro Hércules, un heroe popular que nos devuelva firmeza, alegría e improvisación".

Así sea.

F. LACRUZ. Zaragoza.



#### MUDRE "DEMOCRATA



TITO: UN ASESINO EN OLOR DE DEMOCRACIA

"Este que en negra tumba, rodeado de luces, yace muerto y condenado vendió el alma y el cuerpo por dinero y aun muerto es garitero Fuese con Satanas culto y pelado imirad si Satanas es desdichado!." Quevedo

N o he podido reprimir el recuerdo de este estupendo verso de Quevedo al pensar en "glosar" al comunista Tito, lider de los "no alineados" ,que se fue al infierno en "olor de multitud", rodeado de los lideres democráticos (populares o liberales) de todo el mundo, con la complacencia de los magnates de la Iglesia y el lloro cocodrilesco de la prensa liberal del mundo entero.

En recuerdo de tan liberal sionista vamos a recordar algunas de sus obras de caridad , y las de su fundacion benefica: la

UDBA, policía política yugoslava.

Para resumir solo citaremos los crimenes más graves contra los croatas en el extranjero, dejando como minuncias sobrantes los centenares de pensa de muerte cumplidas en Yugoslavia, el asesinato de los obispos y gran parte del clero yugoslavo, y la muerte en prisión de centenares de presos políticos.

-Branco Jelic, Presidente del Comité Nacional Croata en Berlín sufrió tres atentados de agentes titistas de la policía política, en el último del 6-5-71 fue gravemente herido.

-En octubre 68 fueron asesinados en Munich los tres máximos dirigentes del exilio croata en esta ciudad.

 Nahid Kulenovic, croata exilado, es asesinado en junio 69 en Munich tambien,

- Mirko Curic, croata, asesiando en 1969.

-Berislav Dezelic, atentado en 30-6-65.

-Marisav Petrovic, idem en septiembre 67.

-Marijan Simindic, muerto en 13-9-67.

-Hroje Ursa, asesinado en 27-1-67.

-Mile Rukavina, Kresimir Tolj y Vid Maricic asesiandos en Alemania el 26-10-68.

-Andro Loncaric, asesiando en Paris en febrero 69.

-Savo Cubrilovic, asesinado en Suecia 15-12-69.

■■ -Miljenko Hrkac, en 7-5-71.

 Y sobre todo nuestro amigo y camarada Max Luburic, asesinado por un agente titista en Cartagente, huyendo el agente en un barco yugoslavo anclado en Cartagena.

O Ante Pavelic, exilado en Argentina, Jefe croata inigualable, herido de muerte allí, muriendo de las heridas recibidas en Madrid.

Y la lista podría ser enorme, ¿paraqué?, ya se la habrán recordado cuando ajuste cuentas con su propia conciencia.



LUCHA **POR UNA** CROACIA LIBRE



#### Cultura de combate

"Me habló de Picasso y quiso saber mi opinión sobre él. Yo le dije: Me alegraría que me regalasen un cuadro de ese pintor...... para venderlo, porque yo no tendría en mi casa ninguna de sus mamarrachadas".

Sanchez Albornoz

#### ARTE Y RAZA

En las ciencias, parece posible llegar a un juicio sin ideas preconcebidas, a un juicio válido para todos los seres humanos. En el arte, sin embargo, hay que recurrir a los sentimientos a los que, dicho sea de paso, el arte se dirige. En el arte, uno al llamado gusto sobre el cual, como es sabido, no hay discusión aceptando resignado que sencillamente no es posible establecer normas en el arte.

Tal vez sea efectivamente imposible determinar el valor de una obra de arte por métodos científicos. Hay, sin embargo, un medi para explicar la opinión del individuo sobre una obra artísí tica. Este medio es la afirmación de que cada juicio sobre una

obra de arte depende, en gran parte, de la raza.

Debemos recordar que el número de tipos humanos representados por el artista es limitado, pero que todos estos tipos llevan una característica permitiendo identificarlos fácilmente. No solamente los expertos historiadores del arte pueden determinar al maestro por sus figuras. Incluso cada profano que posea ciertos conocimientos artísticos comprende facilmente a qué se refiere uno cuando habla de una figura Rubens o de un tipo Botticelli. El nombre del artista evoca ciertos tipos humanos en nuestra imaginación.

Se puede, sin embargo, observar no solamente que el artista representa siempre la misma clase de seres humanos o, al menos, tipos de estos. Se puede también observar facilmente que existe una inseparable consexión entre estos tipos y el aspecto físico del artista. Es extraño que esta conexión nunca haya sido analizada sistemáticamente, aunque cada profesor de arte haya observado una infinidad de veces que cada uno de sus discípulos siempre dibuja, más o menos, su autorretrato, aunque se esfuerce en representar fielmente su modelo. Esta observación vale también para el gran arte. Esto es particularmente claro cuando se trata de las llamadas figuras ideales, es decir, cuando el artista pudo representar un tipo dominante en su imaginación. Entre los muchos ejemplos comparamos aquí solamente un retrato de Rubens con uno de sus Cristos. También es muy sorprendente confrontar un Niño Jesús de Rubens con uno de Rafael y después con el autoretrato de Rafael. Se podría efectivamente, suponer que los niños fueran hijos de los artistas, tanto se parecen los tipos. Pero la semejanza no queda limitada a la cara. También las formas del tronco y de las extremidades en las obras de arte tienen siempre su secreto origen en lo físico del artista. Así encontramos la mano de Miguel Angel de su autorretrato en su David, en los Ofi-

Las numerosas comparaciones en mi libro, comparaciones de antiguos maestros así como de artistas vivientes, prueban que no se trata de casualidades.

Si se puede pues, postular la ley de que cada artista en su labor está siendo dominado por su físico, parece evidente que se pueda, por otra parte, llegar a deducciones relativas a los creadores de obras de arte de civilizaciones remotas o lejanas y a su raza. Apenas hay un medio más fiable de determinar la raza de los griegos que analizar los tipos de seres humanos representados en sus obras de arte. El modelo generalmente reconocido es siempre el ser humano nórdico, porque a éste se le consideraba sin duda como la perfección de la belleza humana.

Hoy en día uno puede muy a menudo leer que el tipo nórdico, venerado, durante miles de años, por los pueblos civilizados, como su ideal humano, no corresponda a la realidad y que sea académico. Seguramente es verdad que este tipo y, por esto, tambien este ideal de belleza no corresponde a la totalidad del pueblo, como está compuesto hoy, e incluso que la relación numérica cambia cada vez más en perjuicio del tipo nórdico. Además es verdad que precisamente en el siglo XIX, con demasiado fácil referimiento a la fórmula de belleza reconocida hasta entonces, se han creado muchas cosas académicas y vacías.

Con esto, sin embargo, nada se dice contra el tipo como tal que representa no solamente en todos los seres humanos predominantemente nórdicos, sino también en el ser humano mediterráneo o dinárico, al menos en lo que al físico se refiere, el mo-

delo natural.

Este procedimiento llega a ser particularmente significativo si se aplica a lo que de preferencia se llama arte moderno. Antes, los seres mejor desarrollados habían determinado el arte. Hoy, sin embargo, los peores, los espiritual y físicamente bajos, empiezan a representar el hombre en al arte. Llega a ser evidente que larepresentación del ser humano nórdico se encuentra ya como muy rara excepción, e incluso en formas bajas. En general predominan rasgos ésticos (1) o extranjeros y exóticos. Pero también en estas representaciones se observa una fuerte tendencia a representar no los individuos más nobles, sino precisamente aquellos que se parezcan al hombre primitivo, al troglodita con sus rasgos grotescos. Lo que se extiende delante nuestro es un verdadero infierno del subhumano, y uno respira aliviado cuando sale de este aire

ARTE Y RAZA





Por ser el Arte una expresión del sentir del pueblo y su espiritu, el Estado Racista debe apoyar totalmente las manifestaciones artísticas, pero sin intervenir en ellas de forma dictatorial, excepto para eliminar las intromisiones de elementos extraños al pueblo

pestilencial, y entra en el aire puro de otras civilizaciones como, ante todo, la antigüedad o el renacimiento primitivo, civilizaciones en las que una estirpe noble luchaba, en su arte, por la expresión de sus ansias.

Pero ¿Dónde encontramos un mundo que corresponda a las figuras y al ambiente de las "obras modernas"? Para encontrar unas realidades así, efectivamente, hay que buscar durante mucho tiempo. Hay que bajar hasta las profundidades de la miseria humana y de la escoria de la humanidad. En los manicomios, en las

clínicas psiquiátricas, en los asilos para inválidos, en las leproserias o en los escondrijos de los más degenerados uno encuentra, y a penas, el material que evoque tales imágenes. Naturalmente no hay que suponer que tales personas hayan servido a los pintores como modelos. En nuestras comparaciones no tratamos de encontrar conformidad, sino de mostrar la realidad que con estas pinturas se quiere evocar en nuestra imaginación.

Pero, ¿Qué significa para la vida de nuestro pueblo si un cierto grupo se expresa artísticamente en esta forma y si una parte del pueblo, parte numéricamente superior a aquel grupo, lo acepta y

adora como cualquiera otra moda?

Si el arte de nuestra época efectivamente reflejase el estado de nuestro pueblo y nuestro ambiente, apenas habría palabras para expresar lo deprimente del resultado de nuestro análisis. Hay tres posibilidades: 1.- Lo que se presenta en el mercado y en otras partes como arte es efectivamente la expresión de la mentalidad de nuestro pueblo. En este caso nuestra civilización parecería dispuesta para el ocaso o, al menos, para apartarse del ciclo cultural de los pueblos blancos. 2.- Lo que se presenta como arte es la expresión de una parte del pueblo que se presenta más amplia de lo que es, dando en realidad la palabra solamente a una minoría. 3.- El pueblo es física y psíquicamente más sano, y solamente el arte de hoy se ocupa exclusivamente de fenómenos de decadencia y degeneración. Esto estaría en contradicción con la experiencia adquirida hasta hoy. Un evidente contraste entre el pueblo y el arte, sin embargo, parece extraño. Pero podría ser que los seres humanos más talentados hoy se dirijan tan predominantemente a la ingeniería, a las ciencias naturales y al comercio que estas profesiones, en cierto modo, absorban a los más calificados creadores del pueblo y que, para el arte, en general, queden aquellos que tengan, además de un talento especializado, rasgos de decadencia, que se sientan atraídos por la vida de bohemio del artista y otras cosas y que, por esto, representen una selección desfavorable del pueblo.

Muchos de ellos, que se dan cuenta de lo trágico de estos fenómenos, son tal vez propensos a aceptarlos como algo ineludible, algo contra lo que la voluntad del hombre no puede conseguir

nada.

En resumidas cuentas, ¿Se puede cambiar el rumbo de las cosas? La sociología y la eugenesia demuestran que el género humano ha entrado en una fase de evolución en la que muchas cosas que antes formaban parte de los instintos han pasado el umbral de la conciencia. El intelecto ha levantado una parte del velo que cubre los secretos de la restauración del género humano, y se empieza a presentir que no es pura casualidad que decide sobre abajo y arriba y sobre el género que, en el porvenir, habitará nuestro planeta.



Publicado en "Unsere Zeit und Wir" Das Buch der Deutschen Frau, Elsberth Unverricht, Munich, 1932.



Uno de los poquísimos ataques contra el "arte" ¿? moderno, prototipo de un sentido materialista y absurdo ajeno a nuestra Raza.

## CRITICA DE LIBROS







Otto Rahn

"CRUZADA CONTRA EL GRAAL". Ed Barbarossa. Italia, Otto Rahn.

Ha nacido una nueva editorial en Italia, el Centro Librario Barbarossa. Y como primera obra han editado el libro del Obersturmführer SS Otto Rahn, como ejemplo de la obra Nacionalsocialista destinada a restablecer los lazos entre el hombre actual y el hombre eterno de la Tradición Aria, que fue derrotado en 1.945 por el materialismo.

Publicada en 1.933, este libro tuvo gran éxito en Alemania, así como la segunda obra de Rahn, "La Corte de Lucifer en Europa".

Rahn toma como base la obra del gran poeta alemán Wolfram von Eschenbach "Parzival" e identifica los personajes del poema con personajes reales de la época cátara-albigense en el Languedoc, con centro en el Castillo de Montsegur.

EL GRAAL, LOS TEMPLARIOS y el Sr. Sanchez Dragó

Asistimos un tanto confundidos a un sorpredente renacimiento, fuera y dentro de nuestra patria, del interés suscitado durante siglos por tres viejos mitos de la historia universal: el Grial, los cátaros y los templarios. Y todo ello enfundado en una morbosa y maldirigida pasión por lo esotérico, alentada por el mercantilismo editorial y los pescadores en rio revuelto de siempre.

Nos invaden, aquí y allá, sectas iluminadas, fraternidades que "inician" por correspondencia, y estrambóticas ordenes militares ¿Sintomas de una espiritualidad malcomprendida?, o ¿sucedaneos del auténtico conocimiento superior?. De todo un poco.. En cualquier caso vamos a iniciarnos en el tema dejando para los palurdos el porro y los viajes a Katmandú, sus convencimientos de que detrás del "guru" de turno han de recobrar señales del más allá.

Una advertencia al lector es que el "culpable" de que escribamos estas lineas es el Sr Sanchez Dragó, que através de su enjundioso ensayo "Gárgoris y Hábidis, una historia mágica de España" nos ha insuflado la conciencia, un tanto alicaida ultimamente, de espiritualidad histórica, eterna e irreversible. Lo cual en estos tiempos que corren no es poco. El paso dado por este historiador soriano ha sido valiente pero corto.. Es impecable en sus estudios, pero no sabemos porque razón oculta falla estrepitosamente al final, en la conclusión (Releo las últimas paginas intentando encontrar alguna recondita declaración de principios, pero resulta inutil).

¿Temor a que el demócrata de turno le condene de por vida al purgatorio de la heterodoxia?. No lo sabemos, el caso es que tras embestir con furor e ingenio la berrera donde se agolpan los plumiferos del Sistema y los "intelectuales" de partido, prefiere luego callar donde la deducción salta a gritos y omitir donde la respuesta es clara.

En vista de lo cual este modesto aprendiz ha pensado condensar algunas de las ideas mas afortunadas del autor sobre el tema del Graal y sus derivaciones caballerescas, y sacar conclusiones.



La impresionante fortaleza de Montsegur, ultimo bastión cátaro y centro de las actividades de Otto Rahn.





Tradición, sabiduría de lo eterno, defensa del "Misterio", todo un estilo que se refleja en el Graal, símbolo de esta sabiduría o pureza perdida.

La saga del Graal no constituye un monopolio de nuestra tierra. Para los pueblos más primitivos el Graal era el vaso sagrado donde los jefes atlantes bebían la sangre del uro inmolado en sus ritos ancestrales. Para los celtas el supremo heliotropo cuyo secreto guardaban celosamente los druidas. En Oriente se torna el tercer ojo de Shva o para el muslim se encarna en la lámpara de Aladino que dispersa poder y conocimiento. Los judios lo podían identificar con el arca de la Alianza o las XII Tablas, mientras que para los cristianos era el Caliz de la Cena o el caliz donde José de Arimatea recogió la sangre de Cristo crucificado. En todos los casos símbolo sublime y sincretista: instrumento de redención, objeto adorado en la última Thule de las tradiciones boreales, sangre de dragón, vellocino de oro, elixir de eterna juventud, piedra filosofal, tesoro perdido.

Pero ¿Cuando se desenvuelve la leyenda?.

Ocho emnsajeros tiene el Graal en tierra europea: el Mago Merlín que recitó la historia en la Corte del Rey Arturo, el moro Flegetamis que la escribió en Toledo, el armenio Kiot, el francés Roberto de Boron (que a principios del siglo XIII urdió una trilogía sobre el tema), Chretién de Troyes (el mejor poeta occidental antes de Dante), Wolfram de Eschembach, Ana Catalina Emmerich y Ricardo Wagner que dió al mito su forma más sublime.

El Cáliz, según uno de los trasmisores apuntados, busca refugio en Montsalvat, lugar abrupto e inaccesible, custodiado por una legión de caballeros. Por las cercanias merodea Klingstor con la misión de destruir el arcano. A punto esta de conseguirlo introduciendo el palacio una hembra de lujo. Amfortes, rey de los caballeros, pica el anzuelo y Klingsor le clava una lanza en el costado. El Graal se desvanece. Recuperarlo será la tarea imprescindible para garantizar la estabilidad del cosmos y desatar la revolución cognoscitiva que el milenio exige. A ello aplicarán su tesón y empeño los paladines de la caballeria, en especial los templarios.

Los defensores de una génesis catalana para la tradición del Graal, suelen convertir Monsalvat en Monserrat y Ramón Berenguer III (que vistió precozmente los hábitos del Temple) en el principe inspirador del ciclo del Lohengrín.

Los gerundenses reivindican la tutela del Caliz para el Monasterio de San Pedro de Roda aduciendo que éste se levanta a los pies de un monte del Salvador o Salvatierra. Otros muestran sus preferencias por el convento de San Juan de la Peña, donde según la tradición permaneció el Caliz seiscientos años en una hornacina , hasta que Matin el Humano coje el vaso sagrado y lo deja en la Alfajería . De allí lo sacara Alfonso V para depositarlo antes de zarpar rumbo a Nápoles en su actual peana valenciana.

El Graal se insert de este modo y por derecho propio entre las oscuras motivaciones de los origenes de la España Mediaval

La Orden del Temple entretanto mantendrá el Camino de Santiago limpio de morisma y sus caballeros se convertiran en el símbolo del luchador por un ideal sagrado, encarnando un sentido místico y cortés de la vida. Los cataros , los puros, refugiados en su montaña sagrada de Montsegur tambien guardan celosamente su Graal.

La ruina de uno y otro supuso para el mundo occidental la ruptura de relaciones vitales con el CENTRO. En esa encrucijada empezó a cambiar el espiritu de Europa. Desde entonces templarios, arturos, parsifales, cátaros, teutones y gibelinos huiran de las huestes vaticanas.

Historiadores de largo alcance y apetencias ciclicas no han reparado en el tremendo proceso desacralizador sufrido en vísperas de la Edad Moderna por el mundo Occidental, ni han comprendido la importancia que para la evolución de éste tuvo la derrota de los albigenses y la condena de los templarios. O su inevitable consecuencia: la pérdida del Graal.

Ya no hay tesoro que guardar. Pero no porque no exista sino porque el camino que conduce a él se ha borrado. Desde 1312 (Concilio de Vienne, condena de Clemente V al Temple) no habrá congregaciones iniciáticas apostando po un Orden Nuevo, ni caballeros velando mitos sagrados.

Y transcurren los años, y los siglos.

En el verano de 1931 Otto Rahn, neocátaro teutón perteneciente al grupo Thule, estribación esotérica del nacionalsocialismo, llega a Montsegur, ultimo bastión cátaro, enviado en misión especial por Rosemberg. No daremos respuesta aquí a la cuestión de si halló o no el Graal y si lo entregó para su custodia a las SS como pretenden algunos historiadores. Lo que importa es solo recalcar la poderosa vena de espiritualidad que acompaño al nacionalsocialismo, fenómeno este muy complejo que no resiste un análisis meramente político; quizás mejor entenderlo como un catalizador al que aportaron su granito de arena Goethe—sin duda su iniciador—, el romanticismo literario y las corrientes teosoficas de la época.

Hoy, como en los albores del Reich, nuestra deprimida sociedad rezuma crisis del espiritu por los cuatro costados ¿antitesis obligada ante tanta empanada materialista?. Es posible. Pero no nos contentamos con analizar hechos sin ofrecer soluciones, O almenos sugerirlas.

La inminencia de la catastrofe cósmica hace que los hombres reincidan una vez más en pintorescas y desconcertantes manifestaciones religiosas, y que los avispados de siempre, judios, manipulen lo que puedan y barran para casa. Señal inequivoca que temen lo que se les avecina;

A pesar de que siete siglos parecían haber sepultado en una fosa común al Graal, Temple y los cataros, la epopeya gnostica empieza a resurgir con una presencia y agudeza nue-

La Historia se repite. Y quizas los nuevos templarios cambien en pardas sus blancas capas......

Pablo de Sarralde



MANIFIESTO A FAVOR DE LOS ANIMALES.— Jorge Mora. Edics. Nuevo Arte Thor. Barcelona—1979.

Nos hallamos ante un libro verdaderamente sorprendente, y no tanto por el tema en sí como por la forma en que es tratado. Fundamentalmente va dirigido a los amantes de los animales, para aquellas personas que ven a los seres irracionles como criaturas dotadas de nobles sentimientos.

Sin duda, el capítulo más polémico es el que trata del equilibrio ecológico natural, en el que el autor pretende el exterminio de los depredadores en beneficio de especies que son sus víctimas, y que tienen como única misión en su vida la de servirles de alimento. Aunque a priori y cientificamente hablando, tal aseveración puede parecer monstruosa, el autor argumenta que, de la misma manera que el hombre es capaz de desviar ríos, ganar terrenos al mar, abortar ciclones y producir nieve artificial, puede también tomar parte en esta tarea de la que únicamente se beneficiarían animales que nacen exclusivamente para ser devorados.

Trata también de los pasatiempos (no podemos denominarlos deportes) como la caza que predisponen al hombre hacia la insensibilidad y dureza de corazón. En ella no existe igualdad de oportunidades entre el cazador y la víctima. Ilustran el capítulo hermosas e inspiradas poesías de Wagner (primer acto de Parsifal), Quevedo, Schiller, etc., a cual más bonita y significativa. En esta misma línea, analiza la pesca y el tiro de pichón, el toreo y ciertas nefastas tradiciones populares en las que el espectáculo lo constituye la tortura y posterior sacrificio de diferentes animales.

Transcribe tambi-en diferentes párrafos de distintos autores como eugenio Noel, Larra, Nietzsche, Unamuno, Jerome y Balmes que se definen abiertamente en favor de los animales, mereciendo una especial atención los escritos de Pío V, Isabel la Católica y San Francisco de Asís sobre el mismo tema, por adoptar una postura totalmente distinta de la que en la actualidad adopta la Iglesia Católica con respecto a nuestros "hermanos menores". A este respecto, es curioso constatar la evolución que la Iglesia ha desarrollado. Si en épocas anteriores no existía ningún recato por parte de la Iglesia en presentar a San Francisco de Asís, San Baldomero, Santa Coleta o San Guillermo rodeados, en sus imágenes y estampas, de variados animales, hoy parece que les es negada tal posibilidad siendo rebajados esos fieles compañeros del hombre a la categoría de "co-

sas", siendo algo incomprensible para mí, pues el que ama y respeta a los animales cumple con el básico mandamiento de "amar al prójimo".

Schopenhauer materializa perfectamente esta idea al decir: "La piedad está intimamente unida a la bondad de caracter; de tal manera que puede afirmarse con seguridad que quien es cruel con los animales no puede ser un buen hombre".

Se analiza también en la obra que comentamos, la finalidad y necesariedad de los zoológicos, que son considerados hábitats inhóspitos en los que los animales, en lugar de amar a los hombres les temen y odian porque atentan contra su integridad, privándoles de su libertad y del clima y medio idóneos para su desarrollo.

Aboga el autor, en otro capítulo polémico, por la implantación de la dieta vegetariana, o, mejor dicho, no carnívora y fundamenta su argumentación en el respeto y cariño que debemos sentir para con los animales que nos ha de impedir, por motivos éticos, alimentarnos de ellos, pudiendo hacerlo a base de todso los demás productos que la Naturaleza tan pródigamente nos ofrece.

A este respecto, podrían añadirse las palabras de Rudolf Hess en una de sus cartas, en la que dice: "Y yo, por mi parte, estoy convencido de que con la evolución hacia una más elevada cultura y ética, nuestra especie finalmente se arredrará ante el canibalismo en cualquier forma y también ante el todavía usual en la actualidad".

Se mencionan además, numerosas anécdotas y casos verídicos de fidelidad y amor de los animales para con sus amos, haciendo especial hincapié en la amistad que une a los niños con los animales y viceversa.

La obra está ilustrada con seleccionadas fotografías que captan situaciones simpáticas, actitudes y expresiones amables y horribles a la vez de diferentes animales, dejando clara constancia de que el amor que debemos darles no implica indiferencia para con los seres humanos, sino todo lo contrario; es decir, una actitud de entrega total y desinteresada hacia esos seres desvalidos, que tanto necesitan de nosotros y que, como los niños, son débiles y no entienden el por qué de las cosas.

La obra que encierra una visión poética de la Naturaleza, termina con dos trabajos de Mark Twain y de Richard Wagner contra la vivisección que son, por sí solos, lo bastante elocuentes como para impulsarnos a acrecentar en lo posible nuestra amistad y deferencia para con nuestros "hermanos menores", impulsándonos a hacer sentir nuestra decidida voz de repulsa y nuestra lucha contra tales dudosos "experimentos", en los que, para probar ciertas sustancias y reacciones, se sacrifican y torturan diariamente millares de animales en todo el mundo. E.M.S.



#### EUROPAE

Esta a punto de salir el número dos de la revista "Europae", editada en cinco idomas, publicación oficial del Nuevo Orden Europeo, y sin duda la más importante aportación de CEDADE a la lucha editorial europeistá.
Suscripciones a Maria Infiesta. Ap de C 14010. Barcelona.



"LAS CRUCES FLECHADAS Y EL NACIONAL SOCIA-LISMO HUNGARO". Ferenc Szalasi, Ediciones Ar.

Es muy dificil encontrar obras escritas hoy día sobre el gran patriota húngaro Szalasi, desconocido totalmente para la inmensa mayoría de los camaradas y no digamos del pueblo.

Este libro italiano permite una introducción a Szalasi lo suficientemente profunda como para entender sus características fundamentales y diferenciales. Ediciones Ar demuestra una vez más ser la primera editorial italiana en la linea nacionalrevolucionaria.

El libro se compone de tres partes:

- Características del nacionalsocialismo de las cruces flechadas.
- Discurso de Szalasi ante el Gran Consejo obrero el 18-10-42.
- Discurso ante el Gran Consejo del 22-11-42.

Szalasi nos resume las bases de un movimiento totalmente obrero, socialista, connacionalista como diría el mismo Szalasi, opuesto rotundamente al judaismo que oprimía de forma increíble a Hungría, tras la dictadura del judio y bárbaro Bela Kuhn.

Szalasi nace el 6-1-1897 en Kassa, combate en la I Guerra Mundial y en 1921 ingresa en la Academia militar.

En 1930 escribe "El Estado Magiar" y "Racionalismo". En Hungría malgobierna el derechista reaccionario Horthy, que derrocó a Kuhn pero siguió bajo la tutela de judíos como su ministro Bela Imredy.

Szalasi es expulsado del Ejercito y funda el "Partido de la Voluntad Nacional" cuyo programa expone en su libro "Cél és Követelések". Forma las "camisas verdes" de base obrera, opuestas a Horthy y sus reaccionarios militaristas. En 1937 serán 20.000 camisas verdes, en 1938 son ya 200.000. Entonces es detenido por Horthy y condenado por "actividades subversivas".

Hubay su sucesor forma el Movimiento Hungarista que también es declarado ilegal. Horthy mientras esta intentando hacer amistad con Hitler por conveniencias territoriales (reclamaciones de tierras, típica manía de los militarismos reaccionarios).

En 1944 Horthy prepara traicionar a Hitler, pero fracasa, Szalasi ocupará el poder y combatirá hasta el final salvando el honor de Hungría.

El 4 abril 45 es detenido por los aliados, entregado a

los soviéticos y asesinado,

Otra de las pocas obras que se pueden encontrar es "Discorso agli Intelletuali" por Ediciones Quaderni del Veltro.

Sigamos la última orden de Szalasi: "Kirtartas", Perseve-

#### i quaderni de L'ALTERNATIVA

RIVISTA DEL CENTRO STUDI POLITICI E COSTITUZIONALI

## Andrea Di Nicola LA SIMBOLOGIA DEL DOLLARO

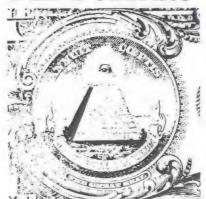

Marino Solfanelli Editore

"LA SMBOLOGIA DEL DOLLARO". Ed Alternativa Italia. De Nicola.

Es preciso reseñar aunque sea brevemente la aparición en Italia de este pequeño libro de un interés enorme para los estudiosos del mundo simbólico dentro de la lucha contra la Masonería mundial.

Un libro muy discutido pero interesante para aclarar de una vez la tantas veces comentada simbología masónica en el reverso del billete de 1 dolar USA.

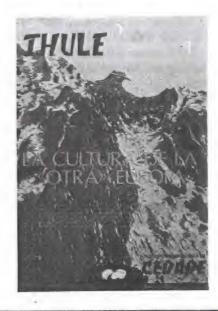

"THULE 1". Ediciones Bausp. España. CEDADE

Con 200 páginas apretadas, e inumerables fotos de excepcional interés, esta libro es sin duda la más completa aportación europea al estudio de toda la linea ideológica nacionalrevolucionaria. Una obra que ha supuesto el trabajo de un año para varios camaradas, es absolutamente necesaria para aquellos que quieran conocer aunque sea por primera vez a tantos y tantos pensadores silenciados por el Sistema.



## EL CINE

#### caballeros del sur

W. GRIFFITH

"EL NACIMIENTO DE UNA NACION"

Hace ya un tiempo tuvimos la oportunidad de ver en Barcelona la película de David Wark Griffith (1875-1948) "El Nacimiento de una Nación", de gran valor tanto cinematográfico como historico-social.

El argumento se inspira en la novela "The Clansman" de Thomas Dixon jr., y en las vivencias juveniles personales del propio Griffith, hijo de un coronel del Ejército sudista, de origen irlandés apodado "Trueno".

La acción de la película se inicia en un momento álgido de la vida norteamericana: la elección de Lincoln y la separación de siete estados del Sur. Son los protagonistas dos familias, los Cameron, sudistas poseedores de una plantación de algodón, y los Stoneman, un viudo liberal y sus hijos.

Estalla la Guerra de Secesión y los jóvenes de ambas familias marchan al frente de combate, en bandos opuestos. El film recoge divertidas escenas bélicas, donde se dignifica la caballerosidad de los soldados blancos de uno y otro Ejército.

Vence el Norte, la esclavitud es abolida, el desorden se adueña de todo el pais. Lincoln, triunfante se ve rodeado de singulares personajes: el mestizo Silas Lynch, cabecilla de los negros insurgentes y creador de la célebre ley de linchar—asesinato sin previo juicio—. También recibe Lincoln a Stoneman, que se ha casado con su criada mulata, intentando convencer al presidente de una mayor represión hacia los confederados derrotados.

Sin embargo Lincoln es político moderado y amigo de la reconciliación, lo que le vale ser asesinado en el Teatro Ford de Washington por John W. Booth. La violencia reina por doquier. Unas elecciones en las que los blancos no pueden votar, terminan de otorgar el poder a Stoneman y Lynch.

El joven Ben Cameron, oficial confederado, y otros compañeros crean una sociedad secreta a la que llaman Ku-Klux-Klan, uniformándosen con blancas túnicas y largos capuchones. Su joven hermana es perseguida y acosada por un negro, y antes de permitir que éste abusase de ella se quita la vida. El KKK ajusticia al criminal, que mientras era buscado ya ha cobrado otra víctima. Lynch, enfurecido da la orden de poner fin a la sociedad racista blanca. Los Cameron —descubierta su vinculación con el KKK—, y el hijo de Stoneman —consciente del peligro que está alimentando su padre— se refugian en la cabaña de un antiguo combatiente nordista. Viejos enemigos se unen para defender los valores raciales comunes. La pequeña cabaña es rodeada por la soldadesca rográfico.

Mientras tanto, el mestizo Silas ha aprovechado para retener a Elsie, la hija de Stoneman, con la intención de obligarla a casarse con él, prometiendo convertirla en "reina de un imperio de negros". El viejo Stoneman —hasta entonces fanático integracionista se niega a permitir que su hija sea del salvaje mestizo, pero ya es demasiado tarde. Parece que el final va a ser muy negro para la joven y también para los sitiados en la cabaña.



David Wark Griffith supo expresar el sentir y la caballerosidad del pueblo americano de forma magistral.

Pero los sucesos alertan a los caballeros del KKK, cientos de jinetes se concentran en las afueras del pueblo. Liberan a Elsie y a los sitiados, ya en una muy angustiosa situación, terminando el film con un final verdaderamente feliz.

torgar el poder a Stoneman y Lynch.

El humor y la fluidez del argumento hacen sumamente amena esta película pese a su duración (165 minutos) y a su presentación (muda subtitulada en inglés).

Resulta evidente la postura racista de la cinta: frente a simiescos negros luchan los nobles caballeros del Ku-Klux-Klan. Pero tampoco se trata de una parcialidad dogmática e ignorante, los criados negros de los Cameron son presentados como ejemplo de lealtad y honradez. Es el mestizaje y el poderio anarquizante negro lo que Griffith denuncia con este film sin ningún tipo de recato.

El valor de la película no se limita a esta singular postura racista. Es sin lugar a dudas una primerísima obra en el arte cinematográfico.

"The birth of a Nation", producida en 1915 por la Epoch Mientras tanto, el mestizo Silas ha aprovechado para retener sie, la hija de Stoneman, con la intención de obligarla a casartantes innovaciones cinematográficas de David Wark Griffith, su director.

La cámara ya no es fija, sino que sigue a los personajes, se mueve y capta lo que sucede en espacios ámplios (especialmente en la escena de la batalla). Nace el sistema de "acciones paralelas", es decir que el espectador puede ver lo que sucede en un mismo



La famosa escena de la carga de los caballeros del K.K.K. contra una compañía de negros del ejercito norteño.

Las barbaridades cometidas por los negros y la corrupción de los politicos vencedores fueron el primer motivo de la creación del KKK, luego un verdadero ideal racista ha ido inculcandose entre sus filas, hasta que ultimamente bajo el mando de David Duke se ha convertido en un movimiento totalmente nacionalrevolucionario.



momento en dos lugares distintos.

"El Nacimiento de una Nación" es el primer film de larga duración. Mientras que el judío Charles Chaplin se dedica a cortometrajes de poca variedad entre sí, Griffith se arriesga por las grandes superproducciones, esta película cuesta 100.000 dólares.

Pero la repercusión es enorme. Los cines de todos los Estados se llenan una y otra temporada de exhibición. "El Nacimiento de una Nación" constituye una de las tres películas de la historia del cine vistas por mayor número de espectadores. También motivó por supuesto airadas polémicas, en ciudades abolicionistas como Boston tuvieron lugar violentos disturbios.

Políticos e intelectuales arremeten contra Griffith, que se defiende alegando el derecho de libertad de expresión. Pero no es un problema aislado, sino la repercusión también en el cine de un problema nacional: la lucha de razas. El clima interno de pais denota el huracan de conflictos raciales, en 1925 miles de encapuchados del KKK marchan por Washington haciendo estremecerse el poder político del gran capital americano.

Sin embargo la industria cinematográfica pertenece no a la oposición nacionalrevolucionaria, sino a la finanza internacional. Griffith debe introducirse y primanecer en el hebraico ambiente de Hollywood. En 1929 Griffith es uno de los fundadores de la productora "United Artists", con Mary Pickford y los judíos Charles Chaplin y Douglas Fairbanks sr., empresa auspiciada por los banqueros Morgan y Rockefeller. La participación cinematográfica independientemente de los grupos de presión capitalistas es practicamente imposible, más aún en un pais como EEUU.

Desde un punto de vista político, la obra de Griffith es toda ella muy significativa: En "Isaac, el viejo prestamista" critica los métodos de usura. En "Las dos huerfanitas" denuncia la Revolución francesa como salvaje subversión de incultos contra una aristocracia no menos ridícula. En "El Nacimiento de una Nación" recibe influencias del film "Cabiria", basado en una obra de D'An-

nunzio. En "Romance con una judía", "Los conversos" o "Una hija del ghetto" estudia al conflictivo pueblo hebreo. En "Intolerance" defiende al obrero de la penosa situación en que la industrialización le somete.

Podemos decir pues que Griffith fue pues una mancha negra en la "brillante" historia de la cinematografía que, salvo contadas excepciones, solo cuenta con obras propaganísticas de la masificación igualitaria planificada por el gobierno mundial.

D.W. Griffith murió -al igual que otro gran cineasta contemporáneo como Georges Méliès- en la completa miseria; en el olvido cuando otros triunfaban, como Chaplin, los hermanos Warner, los Laemmle, Marcus Loew, o William Fox, hebreos todos. Era la evolución del cine, hacia unos derroteros muy distintos de la preocupación artística y la sinceridad de mensaje que caracterizó a Griffith. Pero su genialidad aún no ha podido ser borrada por la incultura triunfante, no en vano fue el primer hombre que desde el campo cinematográfico surge en el mundo cultural, y sus métodos y enseñanzas fueron seguidos por muchos, como Eisenstein y Stroheim.

Por mi parte sólo me resta esperar una nueva ocasión para ver esta excelente película, ocasión que desde luego no perderé.

#### MANUEL DOMINGO





## NOTICIAS DE UNA MUNDO EN DECADENCIA

#### LA FAMA POR SER JUDIO

Uno de los arquitectos más famosos por sus extravagancias y absurdos edificios, famoso por sus contratos con el Ayuntamiento de Paris y celebrado por la crítica, es Ricardo Bofill Levi. Judío, debe a esta cualidad natural su triunfo y apoyo.

"El comunismo, plagio desgraciado de la rutina proletaria, es el horror al trabajo, el hastio de la vida, la supresión del pensamiento, la muerte del yo, la afirmación de la nada".

PROUDHON



#### SOBRE LA DEMOCRACIA

"Nada tan repugnante como esto que llamamos "mayoría". Está integrada por cuatro cabecillas , los vividores que buscan sus conveniencias, los débiles que se dejan y el vulgo que sigue sin saber donde va".

Goete "Pensamientos".

#### MASONERIA CON CASTRO

El gobierno de Fidel Castro acaba de emitir un sello de correos de 4 centavos representando la sede del Gran Oriente de la Habana. Comunismo y Masonería, hijos de la misma ramera.

(Lectures Françaises)



#### PAYASADA POR TVE

Dado que el número de las abstenciones iban en un aumento geométrico, los poderes democráticos decidieron montar un número fino y simpático para amenizar las soporiferas sesiones parlamentarias y dar al pueblo un motivo para pensar que en el Parlamento se hace lago más que cobrar y dormir.

Y decidieron por tanto organizar una payasada mayúscula transmitida integra por la atontadera nacional: TVE.

La moción de censura fue la excusa para que todos los dirigentes de partido soltaran sus chorradas y chistes ante la mirada idiotizada de las televisiones. Arreglar nada no arreglaron, pero hablar, eso sí lo hicieron. Utopías, mentiras, deseos, consignas, y lugares comunes, unidos a burradas como pianos, salvajadas, insultitos y bromas tontas, todo barnizado con ese estilo parlamentario inconfundible fueron los frutos que dio el cardo democrático.

Si Ud lo vió, lo siento. Desintoxiquese rapidamente.

#### LA ECOLOGIA ES NAZI

Ernst Bloch, dirigente sionista mundial, ha declarado:

"El movimiento ecologista no es más que un recuerdo de la tradición nazi: mundo reconciliado, aire puro, "sangre y suelo", nada de mezclas de los envenadores judíos. Si hubiese habido la idea ecologista en los años 30, la defensa de sus postulados hubiera estado en el programa del NSDAP".

Termina indicando que los sionistas no deben apoyar el movimiento ecologista independiente.

Juan le dice al que lleva los tres burros: "Oye, tu tienes tres burros y yo ninguno, eso es una injusticia socialintolerable en una democracia, debes darme uno o te denunciaré al Partido como antisocial". El campesino de los tres burros, resignado

cuentra a otro campesino llamado Juan,

ante la amenaza, le da a Juan un burro y sigue su camino.

Al rato recuerda que Juan tiene tres vacas y él ninguna. Vuelve atrás y al encontrar a Juan le dice:

"Juan, yo te he dado un burro de los tres que tenía, dame tu una de tus tres vacas dado que yo no tengo vacas".

Juan se rie y le contesta:

"Ni hablar, la democracia es valida solo para los burros !!".

"En su esencia, la Idea Nacionalsocialista no sólo excede las fronteras de Alemania y nuestro tiempo, sino la Raza Aria y la propia Humanidad y cualquier época; ella expresa en último término esa sabiduría misteriosa de acuerdo a la cual la Naturaleza vive y crea; la sabiduría impersonal de los bosques primitivos, la profundidad de los océanos y de los cuerpos en las oscuras inmensidades del espacio; y no es meramente la gloria de Adolfo Hitler el haber rescatado aquella sabiduría divina, sino en haberla convertido en la base de una política de regeneración práctica de alcance universal..."

Savitri Devi. The Lightening and the Sun.

#### **BILDERBERGERS 1980**

Como cada año vamos a informar de lo poco que se ha llegado a saber de la reunión de los Bilderbergers en este año.

La reunión del Comité Directivo se celebró en Londres, Hotel Savoy, bajo la dirección del hasta ahora Presidente de estas reuniones (tras la dimisión del Principe Bernardo de Holanda), Lord Home, y de Lord Eric Roll, presidente del Banco Warburg.

En esta reunión previa se decidió que la reunión anual se celebraría en Aachen , Alemania el 20 de Abril de este año.

El tema central sería este año discutir las relaciones USA-Europa.

Pero sin duda la decisión más importante, y que puede indicar cual va a ser la linea futura del Gobierno Mundial sionista, es el nombramiento como nuevo Presidente de los Bilderbergers del expresidente aleman Walter Scheel.

Scheel , de 60 años, uno de los más jóvenes presidentes que han tenido estas reuniones, es un total partidario de la amistad con la URSS, abogado invariable de un acercamiento total a la URSS durante todo su gobierno. Ya la revista "Time" del 17-8-70 indicaba que Scheel (entonces presidente aleman) dió a su hija el nombre de Andrea en honor a Andrei Gromyko, ministro de exteriores de la URSS, y director de la política de acercamiento entre Europa y la URSS.

Todos los comentadores insisten en que este nombramiento indica una voluntad de acercar la política de Europa a la de la Europa comunista, en particular Yugoslavía Polonia, Checoslovaquía y Rumanía.

#### DERECHA CONTRA RACISMO

Todos los diarios reaccionarios tienen en estos últimos días la costumbre de atacar a los vascos de "racistas y nazis". En vez de denunciar el marxismo leninismo de l ETA, antiracista por definición, en vez de atacar al capitalismo que alimenta a la ETA, se dedican esos derechistas a criticar el "racismo" como fuente de los males vascos. Y es que la Derecha es así de inculta.





Philip Klutznick.

#### NUEVO SIONISTA CON CARTER

Por si había pocos sionistas con Carter, se acaba de nombrar como Secretario de Comercio a Philip Klutznick, multimillonario judío, Presidente del "Congreso Mundial Judío", fue presidente del "B'nai B'rith", Presidente del "Continental Foriegn Trade Bank of Geneva" de Suiza, confidente del Presidente Roosevelt y promotor de una Ley "antiboycot" que prohibirá en breve a ninguna compañía americana unirse al boycot árabe contra Israel.



Walter Scheel , nuevo jefe de los Bilderberguers, brindando con Breznev.

#### SADAT CRIADO DE SION

El Presidente egipcio Sadat ha recibido con grandes aspamientos al magnate judío y masón Edmond Rothschild dentro de su linea de criado del gobierno sionista USA.

#### HA MUERTO MARIA QUISLING

Acaba de morir Maria Basilievna Quisling, esposa del gran lider noruego nacionalsocialista. Maria Quisling luchó desde 1.945 para rehabilitar la memoria de su marido, gran patriota, que nunca traicionó Noruega sino al régimen plutocrático que lo dominaba.

Vivió desde 1.945 en la más extrema pobreza, encerrada en su piso, pese a tener en éste muchas obras de arte valiosísimas de herencia familiar, todo lo ha dejado a obras misionales cristianas. Un estilo diferente,

#### LA "AGOTADORA" EXISTENCIA DE UN BURGUES.

Según unas declaraciones hechas públicas por Philipe Junot, esposo de la Princesa Carolina de Mónaco, distribuye las horas del día de la siguiente forma: se levanta hacia las 8 para hacer 15 minutos de gimnasia, después de esto, sale a los jardines que rodean su lujoso apartamento de París y si no llueve, dedica otros 15 minutos a correr. Luego desayuna, recibe dos o tres visitas y hacia la una se reúne con su esposa para comer en algun lujoso restaurante.

Después de comer acompaña a su mujer a ir de compras o a practicar algun deporte, para retirarse por la noche a cenar a su casa, y después de la cena, asistir a alguna representación de teatro a ir al cine.

Esa es la "agotadora" jornada de un burgués. Despreciamos a todos los que como él despilfarran su vida sin hacer nada que los enriquezca espiritualmente. Camarada: ¡ESFUERZATE, TRABAJA Y LUCHA!







De izquierda a derecha:
Udo Walendy, Irving y Butz.
Nuestro camarada Bochaca ha sabido dar
digno colofón a estos estudios en su definitivo
"Mito de los seis millones".

#### LA MENTIRA SE HA ROTO

El Mito de los 6 millones de judios "gasificados" esta roto gracias a la labor de diversos estudiosos. Quremos recordar a los principales:

Joaquin Bochaca con su "Mito de los 6 millones" el más serio y completo de todos

Arthur Butz con "La Mentira del siglo XX", profesor de ingeniería en USA.

Udo Walendy en "La reeducacion de un pueblo" y otros varios libritos, que le han valido su expulsión como profesor en Alemania.

David Irving en "Hitler 's War" que da pruebas de que Hitler se opuso a toda medida de exterminio incluso al fina de la guerra.

Heinz Roth en "Porque nos mienten?"
Richard Harwood en "¿Murieron realmente 6 millones?" de la Historical
Review

Y por supuesto el gran iniciador Paul Rassinier en "La mentira de Ulises".

#### EL LIBRO ROJO DEL COLE

Como no podía ser menos, el abortivo libelo "Libro Rojo" del cole, compendio del ideal de comportamiento de los comunistas, es presentado por la horrenda y antifemenina diputada comunista Cristtina Almeida, concejal del Ayuntamiento de Madrid, y prototipo de lo que nosotros no consideramos mujer. Fealdad moral, fealdad espiritual, marimachismo feminista son las marcas que la distinguen.



Cristina Almeida: comunista y decadente.

#### REVOLUCION EUROPEA

Roja es mi bandera, blanca mi nación, con el brazo alzado la revolución.

Apretad los dientes, coged el fusil, por Europa libre sabremos morir.

Mueran los lacayos del capitalismo; gritemos unidos: ¡Viva el socialismo!.

Roja es mi bandera, blanca mi nación, con el brazo alzado la revolución.

Manuel Chacon



# ACTIVIDADES CEDAIDE SOURCE SOURCE CEDAIDE C

#### DIKSMUIDE 1980

DIKSMIUDE-80: UN FRENTE POR EUROPA

Como ya es tradicional, se celebró durante los últimos días del pasado mes de junio y primeros de julio, la celebración nacional de Flandes en la bella localidad de Diksmiude. Ello sirve, asimismo, de punto de reunión de los más importantes grupos y partidos Nacionalrevolucionarios del Continente, organizados y concentrados por el V.M.O. (Vlaams Militante Ordre), partido genuinamente Nacionalsocialista y de gran fuerza en el país flamenco.

CEDADE asistió con una representación de cuatro camaradas que participamos como únicos representantes españoles en este hacer común europeo que anualmente se congrega en Diksmiude. Pasaremos revista a las actividades e "incidencias" que tu-

vieron lugar.

El primer día de estancia celebramos en unión de otros grupos y camaradas una solemne ceremonia en el cementerio británico en honor y en representación de los Caídos europeos. Cada año se realizan este tipo de actos en diferentes cementerios, ya que Bélgica está plagada de cementerior militares debido a que ha sido repetidamente, escenario de desgraciadas confrontaciones entre pueblos europeos. En la ceremonia tomaron la palabra representantes del antes citado V.M.O, de la Liga de San Jorge de Inglaterra, de la F.A.N.E de Francia y de CEDADE,

entre otros.

Por parte de nuestra organización, habló nuestro Presidente Pedro Varela, quien destacó el sentido profundamente europeo del acto y en su breve parlamento lamentó que en tantas ocasiones, miembros de una misma comunidad se hayan enfrentado por los manejos belicistas e internacionalistas de unas minorías que denunció.



 El camarada Pedro Varela, Presidente de CEDADE, habla en el cementerio británico.

Acabado el acto con un interpretación a trompeta de un himno fúnebre, volvimos a la población de Diksmiude, donde ya se habían concentrado gran cantidad de personas a la espera de los actos multitudinarios del día siguiente.

El segundo día fue el más intenso, sobre todo para nuestra representación de CEDADE. Esa jornada fue el domingo, día en que cientos de miles de personas se reunen en torno al bello y majestuoso monumento de la Torre de Yser, símbolo del pueblo

flamenco y edificado por este.

Como digo, la jornada del domingo es la principal, y en ella se suceden diferentes desfiles, principalmente el del V.M.O, que precedido por una banda de tambores y trompetas, marcha decididamente por las calles de este pequeño pero significativo pueblo flamenco. En el centro de Diksmiude, y a través de una estrecha calle se abre una extensa carpa bajo la cual los diferentes grupos concentrados exponen su material político y propagandístico. Allí se reunen las Juventudes Vikingas (de gran similitud con las legendarias Juventudes Hitlerianas), la F.A.N.E, el V.M.O, la revista HARO, la Liga de San Jorge, el NPD, entre otros. También colocamos una mesa en nombre de CEDADE y exhibiendo nuestro material así como nuestras delegaciones francesas el suyo. El éxito era memorable. Los camaradas adquirían nuestro material y nuestra mesa era la más solicitada. Pero al parecer, la "democracia" (?) no podía permitir tal éxito de ventas y propaganda de un material netamente Nacionalsocialista. Fue por ello que tras una hora de incansable venta, se personó un grupo de policías quien nos conminó a abandonar el local. En esa primera detención fuimos retenidos yo mismo y el camarada Varela. Quedaron dos camaradas en el puesto de venta. Pero ello no duró mucho, pues instantes después se presentaron de nuevo y haciendo gala de un ridículo despliegue policial, recogieron confiscándolo, todo nuestro material y detuvieron a los camaradas de CEDADE que restaban. Una vez en comisaría (donde permanecimos más de 6 horas), fuimos objeto de un interrogatorio y una declaración. Tan paradójico pareció que cuatro españoles viajasen a la otra punta del Continente por un ideal, que el comisario-jefe (que dicho sea de paso, se comportó muy correctamente) llegó a comentar: "Realmente son Vds. muy idealic 'as"

Quisiéramos agradecer las declaraciones de solidaridad y apoyo, así como de preocupación, que por parte de nuestros camaradas europeos se mul-

tiplicaron con motivo de nuestra detención.

Una vez en la calle, recibimos el últimos saludo de nuestros camaradas antes de partir, pues además la policía belga nos dio 24 horas para abandonar el país. No obstante, nos fuimos convencidos de que nuestra misión es volver el siguiente año, demostrando así que es más fuerte el ideal que las coacciones policiales de que podamos ser víctimas.

Pedro Pont





-Un aspecto de los estandartes y banderas presentes. Entre ellos, el águila de CEDADE.



—La guardia de honor del V.M.O.; abandona el recinto del cementerio, una vez finalizado el acto.

#### DEMOGRAFIA

Desde hace ya 20 años, asistimos a una campaña internacional perfectamente orquestada, en favor de la limitación de nacimientos y que se haya fundamentada en la falsa explosión demográfica.

Dejemos al margen conceptos y principios éticos, morales o sociales que siendo los más importantes, quedan a libre albedrío de cada cual.

La visión de grandes concentraciones humanas en las ciudades convencen a la población de que "sobramos", pero ¿quien no ha viajado por los Monegros o la Mancha?. ¿Acaso falta espacio vital?. Ni existe falta de espacio -siendo Europa el continente más densamente poblado-, ni existe tal "explosión" demografica, ni tampoco es cierto que vayan a terminarse los alimentos y recursos del planeta. Tras numerosas investigaciones, se puede llegar a la conclusión de que se trata de una campaña perfectamente orquestada con el fin exclusivo de reducir los nacimientos entre europeos, o más exactamente entre la raza blanca y mermar la base fundamental de su existencia futura. En la gran mayoría de paises blaincos, se ha llegado ya al tan temido "crecimiento cero", es decir el número de nacimientos ha disminuido hasta igualarse al de defunciones. Y en otros se ha llegado ya al decrecimiento de la población y su lenta desaparición, como es el caso de Alemania. Crecimiento cero, significa suicidio colectivo de la raza blanca. Guerras o epidemias pueden dar la con 2'4. Sobran comentarios. estocada final a una población que decrece, pero difícilmente se conseguirá hacer aumentar el índice de nacimientos por muchos planes de natalidad que a última hora se realizasen.

La juventud es la riqueza de un pueblo, sin nacimientos no hay juventud, y sin juventud un pueblo envejece y se empobrece y pierde vitalidad y energía peos que desaparecen. hasta desaparecer.

La Campaña mundial en contra de nuevos nacimientos se ha fundamentado en tres puntos: 1) Propaganda masiva de métodos de control de natalidad. 2) Difusión y divulgación de técnicas sexuales que no conlleven posibilidades de embarazo. 3) Propagación del matrimonio o unión sexual por placer personal frente al deber y misión de la procreación.

La promoción de anticonceptivos Ilegaba ya en 1967 (LIFE 20,XI,67) a 5 millones de mujeres americanas; y para 1976 se calculaban en 7 millones de abortos anuales sólo en EEUU. Veamos algunas estadísticas. El número de nacimientos en 1964 y en 1973, es decir con nueve años de diferencia en los paises siguientes, ha disminuido claramente: Alemania pasa del millón de nacimientos en 1964 para reducirse a sólo 626.000 en 1973; Francia pasa de los 877.800 a 849.900; España de 688.708 a 666.336; EEUU de más de 4 millones a 3 millones cien mil (Anuario de la ONU). En la Rusia Blanca la política de natalidad es la misma que en los

EEUU, decrecimiento vertiginoso. En general, para todo país de raza blanca (no industrializados como se pretende, ya que Japón, Israel o Paises Arabes crecen sin cesar en población); se han impuesto unos principios o contraprincipios muy claros: Aumento del divorcio, Disminución de la fecundidad, Disminución de la Nupcialidad, Aumento del aborto y medios anticonceptivos y campañas en favor de la limitación, Disminución del creciemiento general de la raza blanca y su desaparición progresiva, Adopción generalizada de la pildora, Sustitución del concepto del matrimonio familiar con la misión de traer hijos al mundo por el de unión por el (ARGUS No placer sexual personal. 29 Nov 1979). PIDANOS MAS INFOR-MACION SOBRE EL TEMA.

-Efectivamente, la población mundial habrá crecido de 4.000 millones de habitantes en 1975, a 5.840 en el año 2.000; pero la población máxima así como el crecimiento demográfico estrá concentrado en ocho paises: China, India, Indonesia, Brasil, Bangladesh, Paquistán, Migeria y Méjico. Es decir ninguno de ellos un país blanco.

 La tasa de crecimiento anual América del Norte es del 0'6, para la CEEuropea del 0'1 otros paises europeos del 0'4; siendo las más bajas del mundo, mientras que las más altas se hallan en Asia Este y Sureste con 2'6, Oriente Medio, 2'6 y Resto Africa

 La proproción de los abortos con respecto al total de nacimientos es del 15'2 por ciento en Gran Bretaña, del 17'7 por ciento en Francia y del 31' 3 por ciento en Suecia o del 38'4 por ciento en Dinamarca. Todos ellos paises euroFUERZAS ARMADAS NEUTRALES Y DEMOCRATICAS

El Teniente General Gabeiras, que ya era un alto mando militar con Franco, al que apoyó sin reservas externas, es ahora paladín de la democratización tanto como antes lo era del "Ejercito Nacional". Gabeiras ha declarado que el Ejercito solo debe "defender el ordenamiento constitucional".

O sea la democracia, claro que nos consuela que si la defienden tan bien como defendieron en su día las "Leyes Fundamentales" del franquismo, que tambien estaban a su cargo, entonces no hay pro-

En una palabra, un ejercito neutral y apolítico no defiende nada, solo es un cuerpo de funcionarios a sueldo, por ello nosotros recomendamos a nuestros militantes no hacerse militares, solo conseguiran ser funcionarios al servicio del que paga y además les impidiran ser fieles a su ideal político, les impediran ser antidemocratas.. Es pues una profesión contraria a nuestro estilo que exige luchar por los ideales espirituales y eticos de la milicia frente a la idea de una armada de mercenarios a sueldo, de burocratas de las armas, de matones del Sistema.

En un ejercito "neutral y apolítico" cuendo muere un militar en un atentado tiene el mismo valor que cuando cae un albañil de un andamio. Lamentable, trsite , pero nunca heroico. No vamos a los entierros de los obreros que mueren en accidentes de trabajo, ¿porque se va a ir al entierro de militares-funcionarios que caen en la lucha terrorista?.

Afortunadamente una inmensa mayoría de militares siguen fieles a sus valores de milicia frente a las ideas oportunistas y pagadas de Gabeiras.

Arriba soldados holandeses de la OTAN. Abaio soldados sovieticos. En Occidente el antimilitarismo comunista y socialista es solo una táctica de decaden-

cia pagada por Moscú.









## nr.6, jan. 1980 ano II



REAGAN CON LOS JUDIOS

Todos sabemos ya, y se han publicado diversas veces en este boletín, los infección total de judios sionistas que sufre la administración Carter en los USA.

Pero si por una casuolidad ganase las elecciones el ultraconservador Reagan, republicano, nada mejoraría esta situación. Reagan esta rodeado de judíos en toda su campaña electoral. El principal es el vicepresidente de su camapaña electoral, Maxwell Raab, que es a su vez presidente del Templo Emanu-El de Nueva York y del comité de "Amistad judeo Cristiana". Otro significativo es John Klein, dirigente de Reagan en Nueva York, o Arthur Finkelstein, o tantos otros...

#### SOBRE LOS JUDIOS

"... Y confiamos en Dios que salvará a tu hijo y os conservará a Vos. Pero hija, no hagas ,como tienes costumbre, de educar a tu hijo a consejo de los judíos..."

Cartas de JAIME II DE ARAGON

#### "ORDEM NOVA"

Tras varios años de silencio entre los nacionalrevolucionarios portugueses, debido a la cruel persecuciónque sufrieron, por fin ha surgido un movimiento nacionalrevolucionario limpio, claro, que esta llamado a despertar en Portugal un gran movimiento. Como mejor comentario a su linea, que coincide totalmente con la nuestra, publicamos un trozo de su Editorial.

CEDADE y Ordem Nova estan colaborando activamente.

"Somos revolucionarios porque nuestro nacionalismo implica un combate constante y no un reposo en las potronas de los que viven bien.

ORDEM NOVA empezó como una pedrada en el charco donde se revuelcan la podrida clase política que nos desgobierna y roba Empezamos así impunemente. fuimos más lejos, poco a poco hemos conseguido edificar todo el ideal nacionalrevolucionario, auténtico motor ideológico de un Nacionalismo Nuevo. Nuestro Nacionalismo revolucionario se distingue totalmente del "nacionalismo moderno". chauvinista, reaccionario y burgues. Nuestro nacionalismo tiene una dinámica nueva, un estilo de nobleza y sobretodo una postura EUROPEA. Somos, -sin que nadie se asuste- sucesores del Nacionalsocialismode Hitler, y creemos que en muchos casos, mejorando algunos principios y suprimiendo pocos defectos, este movimiento nacido en Baviera se convertirá en la gran Idea del Siglo XX, en toda Europa.

Somos Racistas. Por ello defendemos la Raza Blanca que corre peligro de desaparecer. Por ello nos atacan. Pero sabemos que si unidos a nuestros camaradas europeos no defendemos nuestra Raza estamos dirigidos a su ruina total.

Queremos que nuestros hijos se enorgullezcan de una Europa digna y de nuestra Cultura occidental, y no tengan que avergonzarse ver su pueblo tiranizado por esa "raza de viboras" que Cristo expulsó a golpes.

Por la Patria Europea!".

#### JUDIOS Y LA FINANZA MEDIAVAL

La táctica usuraria y financiera sionista es tan antigüa como la raza judía:

Los encargados de los impuestos en Castilla fueron judíos casi siempre, en el siglo XIV lo eran Yucuf Levi y Yaffiel Abengamano.

Recaudadores de Alfonso XI eran Ibrahim Levi, Zag Abenbeniste y Condiella. La lista podría ser interminable.



#### CNETROAMERICA

Se estan organizando en El Salvador y en Costa Rica grupos de camaradas nacional-revolucionarios que se han convencidode que en los nacionalismos militaristas no esta la solución en absoluto.

Un ejemplo es la Liga Cívica Popular de Costarica, que lucha tanto contra el marxismo como contra la derecha burguesa que mantiene el Sistema en esos paises bajo la mirada del capitalismo sionista del gobierno USA.

#### CANDIDATO ANTISIONISTA USA

El único candidato pretendidamente antisionista en los USA es Connally, quien esta financiado por las compañías petroleras judías partidarias de una menor agresividad contra los árabes.

Aunque todo su apoyo viene de judios de la Exo y Esso, ect, sus palabras contra el militarismo del Estado de Israel le han causado criticas de los judios mas significativos.

Maxwell Greenberg, presidente de la Jewish Antidifamation League acusó a Connally de sacrificar a Israel al petroleo.

### F.A.N.E.



#### COMUNICADO DE F.A.N.E.

Nuestros camaradas del grupo nacionalrevolucionario fracés FANE han celebrasu primer Congreso en Paris, en medio de toda clase presiones y amenazas. Publicamos su comunicado de prensa y les enviamos nuestro apoyo por su linea de lucha. "El 26 de Enero la Federación de Accion Nacional Europea ha celebrado su primer Congreso en Paris, con la asistencia de delegaciones de movimientos Nacionalsocialistas de Bélgica, Austria, Alemania, Suiza y el apoyo de organizaciones de España, Italia, Inglaterra y Dinamarca.

(Nota: Cedade envió su apoyo total) El Gobierno francés tenía miedo de ver por primera vez en Francia uns verdadera oposición nacional socialista, por lo que prohibió el Congreso y envió más de 1000 policías para controlar el barrio donde está el local de FANE. La amenaza de gobierno no fue eficaz pues el FANE tenía previsto otro lugar en los alrededores de Paris para la celebración del Congreso con la asistencia de más de 150 camadaras.

Con la presencia de los camaradas en uniforme, los jefes del Partido, Marc Fredriksen y Michel Leloup dieron sendos discursos sobre la lucha de la raza blanca por la revolución europea contra el marxismo y el capitalismo, pues ambos son aspectos del mismo problema;

El Congreso terminó con unas palabras de Henri Robert Petit, que fue secretario de Darquier de Pellepoix y editor de "Pilori" durante la guerra mundial. Todos los camaradas, brazo en alto, cantaron el "Horst Wessel" en francés como recuerdo a su jefe espiritual, Adolf Hitler.

Con este acto espectacular, la FANE ha empezado a tomar importancia real en la vida francesa. Sus adhesivos, sus posters y la publicación "Notre Europe" estan en todo el país. Durante esta década de los 80, cuando la derecha francesa se muestra cada vez más inepta frente a las opciones realmente fascistas, EL FUTURO NOS PERTENECE".

La Fane representa pues en estos momentos una opcion clara nacionalsocialista en Francia, como hacía tiempo no se daba.

GRECIA N.R.

#### EN PIE DE NUEVO

El "Movimiento 4 de Agosto" dejó de actuar hace ya casi dos años a raiz de una persecución y prohibición generalizada. Afortunadamente la acción de Dimitros Kapsalas, segundo en el movimiento tras su gran lider Kostas Pleuris, ha logrado no solo mantener otra vez la linea del "4 de Agosto" sino aumentar su importancia enormemente. El nuevo movimiento ya legalizado se llama "Juventud del 4 de Agosto". Su linea es totalmente nacionalrevolucionaria y racista.

Acaban de celebrar su tercer Congreso de Estudiantes en Tesalonica, y publican dos magníficas revistas.

Uno de sus puntos es su oposición total a la influencia turca, asiática, en Europa. Recordemos que la mitad de los inmigrantes en Alemania son turcos no arios y que Marruecos y Turquía quieren estar en el Mercado Común Europeo, incluso participan ya en concursos y juegos "europeos" organizados por el Consejo de Europa (por ejemplo la chorrada del "Eurofestival" de canciones.).

Grecia ha sido y será siempre la defensa de Europa contra esta invasión asiática.

#### FALANGE ANTIFASCISTA!;?

En las últimas declaraciones del montón de vejestorios que dirigen lo que viene a llamarse FE de las JONS actualmente, leemos unas declaraciones muy adecuadas a esos ex movimentistas corrompidos:

"aquellos que sistematicamente utilizan la mentira y el engaño como habiatuales instrumentos, pensamos que si pueden ser calificados de fascistas".

Por ejemplo Jose Antonio que prologó laudatoriamente el libro "El Fascismo"

de Mussolini ?.

Esperemos que un día cercano los jóvenes de Falange saquen a esos carcas que los dirigen y organicen una auténtica Falange nacionalrevolucionaria.



ODDITHTIKH EONIKH MPOTONOPEIA

Solovaastiko syneapio



- IKPEMIZTE TO KOMMOYNIZTIKO KAI KADITAAIZTIKO KATEZTHMENO!

- EMPPOS TIA TON EBNIKISMO KAI TON ASIOKPATIKO SOSIANISMO! OD.E.O DAATONOS 1

#### LA EURODERECHA MAS A LA DERECHA AUN !!

El P.F.N. (hermano de Fuerza Nueva) ha ofrecido unirse a la derecha moderada francesa de Malaud, que está actualmente ligada con Giscard d' Estaing

Bajo el mando del ultrarreaccionario Tixier Vignancourt el PFN no sólo se ha inclinado a la derecha totalmente sino que colabora activamente con el sionismo.





LOS DIRIGENTES DEL FANE EN LA MESA PRE-SIDENCIAL DE SU CON-GRESO EN PARIS.

CEDADE 90/Junio 80





Guillermo Novo Sampol

#### CUBANOS EN COMBATE

Un Tribunal Federal democrático de los USA, atendiendo las falsas declaraciones de un vulgar delincuente llamado Michael Townley, haciendose eco de un jurado integrado en su mayoría por negros activistas de los "Panteras Negras" condeno a cadena perpetua a los combatientes anticomunistas cubanos del Movimiento Nacionalista Cubano (M.N.C.), Ignacio y Guillermo Novo y Alvin Ross por el delito (no probado en absoluto) de haber preparado el atentado que costó la vida al agente sionista Orlando Letelier, exministro de Exteriores durante la tiranía chilena de Allende.

En contra, la guerrillero comunista del denominado "Ejercito Simbiótico" que tomó parte en el asesinato de un juez fue puesta en libertad por la democracia al pagar su padre, millonario, su libertad. La razón autentica de esta condena de nuestros camaradas del M.N.C. quizás se vea más clara en las declaraciones hechas a la prensa dias después del juicio por un representante del Departamento de Estado USA: "El MNC es una organización antisemita".

Los militantes cubanos que luchamos con las armas contra el comunismo y el sionismo lucharemos ahora para liberar a Ignacio y Guillermo Novo y Alvin Ross.

> Comunicado del MNC Cuba en el exilio

#### PROHIBICION EN ALEMANIA

Una vez más el gobierno titere de Alemania ha lanzado una prohibición contra todo lo que sea nacional.

Esta vez ha sido prohibido el grupo de Heinz Hoffmann, dedicado a la, preparación paramilitar de jóvenes. Contaba con más de 400 militantes y unas mágníficas instalaciones, en el castillo de Allmosof.

#### N. R. EN ITALIA

La desunión ha sido el pecado mortal del nacionalismo revolucionario en Italia, que lo ha pagado con su desaparición y reduciendose a pequeños grupos sin continuidad, tras una época de persecuciones continuas por parte del Sistema.

Hay actualmente varios grupos, como "13 de Gennaio", "Ed. di Ar", "Diafora", "Partido Nacional del Trabajo", "Corrispondenza", "Alternativa", "La Voce della Fogna", ect pero todos ellos son minusculos y sin poder real. Actaulmente estan apareciendo los primeros grupo realmente importantes en la llamada "Terza Posizione" agrupados tras la personalidad de Sandro Saccuci. esperemos que esta linea sirva para consolidar la unidad N.R. en Italia.



#### ATAQUE CONTRA NACIONALISTAS

Sies marxistas atacaron la librería "Lectures Francaises", golpeando a uno de sus dependientes. Afortunadamente otro de ellos logró cojer una escopeta de caza e hirió en las piernas a dos de los atacantes que tuvieron que huir heridos.

La libreria de nuestro amigo Henri Coston, gran especialista en sionismo, ha sido atacada más de una docena de veces en los últimos años.



Dos chicas alemanes participantes en uno de los cursos que daba el grupo Hoffmann ahora prohibido por la democracia burguesa.

#### SOBRE LOS JUDIOS

... "Pasamos la fiesta mayor encerrados en casa y Quimet rabioso porque había hecho una restauración que le había costado mucho trabajo y el señor que se la había encargado resultó ser judío y le explotó, y Quimet para poder sacarselo de encima le había cobrado menos ,perdiendo ganancia".

Mercé Rodoreda "La plaza del diamante" Premio de Honor Letras Catalanas 1980

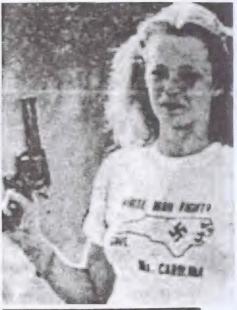

CUANDO LA MUJER TIENE QUE LUCHAR

En los últimos desmanes provocados por negros en el Sur americano varios blancos fueron casi linchados, a algunos de les arranco las orejas de cuajo para comerselas en su presencia los negros.

Una chica militante nazi formó parte de los comandos blancos de defensa civil contra la barbarie en Carolina,

"¡Que espectáculo ofrece un estado democrático abandonado al arbitrio de las masas!. La libertad queda transformada en una pretensión tiránica... La igualdad degenera en una nivelación mecánica... el sentimiento de honor verdadero, la actividad personal, el respeto a la tradición, la dignidad, en una palabra, todo aquello que da a la vida su valor, poco a poco va hundiendose y desaparece. Solo sobreviven de una parte las víctimas engañadas por el espejismo aparente de una democracia.... y por otra los explotadores más o menos numerosos que han sabido, mediante la fuerza del dinero o de la organización, asegurarse una posición priviligeada, e incluso el mismo poder".

Pio XII. Papa "Benignitas et humanitas". 1,19

## JUDIOS

# (SIONISMO AL DESCUBIERTO)





Boris Feldman

JUDIOS EN LA URSS

Como nunca falta materiai para demostrar la falsedad del antisionismo de los comunistas y probar el enorme poder sionista en la URSS, recordemos en este numero que Boris Feldman, judio, es ni mas ni menos que el Editor Jefe, maximo mando, del diario Pravda y del comite directivo en 6 diarios mas y 23 revistas dependientes del grupo Pravda. Pravda es el peirodico más importante en la URSS.

#### LA PRESIDENTE "EUROPEA"

En el Sistema democrático es lógico que la Presidente del Parlamento Europeo sea una no-europea, una judía sionista:

"Estoy profundamente aferrada a mi tradición judía, he nacido judía . Mi identidad es más una fidelidad que una vinculación religiosa."

Simone Veihlante el consejo Judio Mundial en Washington.

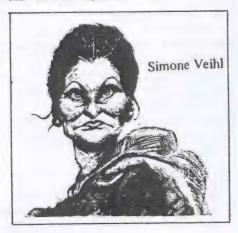

#### EL QUE AVISA SI ES TRAIDOR

El Jefe comunistas Israel Cohen publico en 1912 el articulo "Un programa Racial para el siglo XX" en el que ya nos avisaba:

"El arma más importante en los USA de nuestro partido comunista es la tensión racial. Inculcando en la mente de las razas de color que han sido oprimidas durante siglos por los blancos les podemos llevar a nuestras lineas comunistas. Los términos "colonialismo" e "imperialismo" deben estar en toda nuestra propaganda. Debemos también crear entre los blancos un complejo de culpabilidad por haber explotado a los negros. Después sera posible lograr matrimonios mixtos a gran escala y ello nos llevará a corto plazo al poder comunista".

No podemos decir que no nos hayan avisado con tiempo.

#### JUDIO "ESPAÑOL"

Leopoldo Azancot, judío sionista, dicese escritor, residente en Madrid, declaró a la prensa hace poco que en España hay antisemitismo y que "el antisemitismo es fundamentalmente cristiano".

Como buen judíos declaró también que "en las circunstancias actuales debe prestarse más atención a los problemas económicos que a los culturales" i!. Esc dicho por un pretendido "escritor" queda muy judío desde luego.

#### FRAGA: SIONISTA PRECLARO

En muchas ocasiones hemos denunciado el prosionismo de Fraga Iribarne, invitado a los Bildelberger y amigo de Israel. Cuando nos visitó Arafat, Jefe Palestino, Fraga se negó a verle, seguidamente de entrevisto con Mordekai Dayan, presidente del Comité sionista Mundial, quien le expresó la gratitud sionista a Fraga por esta actitud.

#### SIONISTAS EN ESPAÑA

Mas datos sobre nuestros propios sionistas:

La Empresa Transafrica de c/Pintor 40 de Madrid tiene como presidente del Consejo Administración a Benomel Escogido, viuda de Isaac, y como consejeros a Moises Serfaty Benarroch y Salama Benomel.

Seat Dyta de Madrid dirigida por los hermanos Hanschuel y el gran complejo Centralsa por Jorge Hanschuel.



Julius Rosenwald

#### NO COMPRES SIONISTA

Por si alguien no losabe recordemos que la multinacional de almacenes "Sears Roebuck" fue fundada por el judío sionista Julius Rosenwald y su cuñado Aaron Nusbaum.

Rosenwald fue un perfecto ejemplo de sionista, usurero consumado y tramposo de los negocios gano una autentica fortuna, distinguiendose por haber formado la Fundación Rosenwald que se dedica a promocionar el antiracismo y especialmente la integración de los negros. En su testamento dejó 5 millones de dolares especialmente para promover la mezcla racial entre blancos y negros.



#### PORTUGAL DEMOCRATICO

Dado que en Portugal hay democracia es láico que los sionistas dominen.

Lopez Cardoso, exministro de Agricultura socialista es judío y partidario de la linea yugoslava.

El exministro de Información , Proença de Carvalho es judío tambien y miembro de la sociedad de Amistad Portugal Israel.

Pero con la subida de la Derecha al poder la situación aun es peor. Ni mas ni menos que el Presidente del Gobierno, Sa Carneiro, esta unido a la alcaldesa de Lisboa, Snu Abecassis, judía sionista.

Hay sionistas en todos sitios, capitalistas como Manuel Abreu , que apoya a la derecha .

#### JUDIOS DE AYER

COMO LOS DE HOY

En pleno terror de la Revolución Francesa, cuando todas las Bancas estaban cerradas , habían algunas aun abiertas, las ju-

Una de ellas, la de los hermanos Frey. Los hermanos Junius y Emmanuel Frey, judios, cuñados de Chabot, diputado de la "Montaña", intimo colaborador de Danton (el máximo dirigente de la Montaña). Chabot y la Banca Frey se vió mezclada en un típico asunto financiero judío:

Hicieron bajar las acciones de la Comañía de Indias amenazando de incautarla, para comprar las acciones a la baja y después no incautarla. En este negocio ganaron más de 100.000 libras. Para su desgracia Robespierre se enteró y llevó a la guillotina a todos los responsables, provocando la caida del dantonismo.

#### SOBRE LOS JUDIOS

"Judea llama a la parte inferior del alma ,que es la sensitiva. Y llamala Judea porque es flaca y carnal, y de suyo ciega, como lo es la gente judaica"

> Sobre San Juan de La Cruz "Cantico Espiritual"

#### SOBRE LOS JUDIOS

Las Cortes de Burgos de 1315 prohibieron a los judios la usura con más del 25 por ciento de interés, "cosa que es muy normal por parte de esos judios".

"No te guste jugar a dados ni ser tahur pues es mala ganancia, peor que usurero el judío da al año tres por cuatro pero la banca en un día dobla su mal dinero.

Arcipreste de Hita Libro del Buen Amor

"Alli vienen judíos ,que estan aparejados para beber la sangre de los pobres cuitados; presentan sus escritos ,que tienen concertados, e prometen sus joyas e dones a privados."

"Alli fazen judios el su repartimiento sobre el pueblo que muere por mal defendimiento, e ellos entre sí apartan luego medio cuento que han de haber privados, cual ochenta, cual ciento."

"Tienen para esto judios muy sabidos para sacar los pechos e los nuevos pedidos; no los dejan por lágrimas que oyan ni gemidos"

> Lope Perez de Ayala Canciller de Castilla "Rimado de Palacio"

#### IGLESIA SIN MEMORIA

Ahora que la Iglesia parece horrorizarse con solo hablar de antisionismo, vamos a recordar que la Iglesia fue una de las sociedades que mejor comprendio el problema sionista y los combatió de la forma más eficaz:

-Prohibición de matrimonios y de relaciones sexuales entre Cristianos y judios "Sinodo de Elvira" año 306.

Prohibición de ejercer cargos publicos a los judíos. "sinodo de Clermont" 535
Prohibicion a los judios de tener criados cristianos "Sinodo de Orleans" 538
Quema del Talmud y libros judios "Sinodo de Toledo" 681

Prohibicion a los judios de ser médicos de cristianos. "Sinodo de Trulanic" 692
Prohibición de vivir en la misma casa judíos y cristianos. "Sinodo de Narbonne" 1050

-Prohibicion de construir Sinagogas. "Sinodo de Oxford" 1222.

 Prohibicion a los cristianos de asistir a las Sinagogas. "Sinodo de Viena" 1267.

-Prohibicion de vender a judios rentas del Estado, "Sinodo de Ofen" 1279

-Prohibicion de vender bienes de la Iglesia a los judios "Sinodo de Lavour" 1368

-Prohibicion a los judios de ser agentes en los contratos entre cristianos y especialmente en los matrimonios civiles. "Concilio de Basilea" 1434.

Y podríamos seguir ......



#### ISRAEL VIGILA

El camarada Freda, que logró huir de !talia, ha sido entregado al gobierno italiano gracias a una denucia del servicio secreto israelita en centroamerica. Es evidente la complicidad de los sionistas de cada país en estos servicios secretos. Es España Mazim esta evidentemente ligado a esta policía judía. Solo tras una depuración de estos agentes se podrá atacar al sionismo.



Franco Freda, luchador in cansable, detenido y encarce lado por el Sistema, gracia a datos de espias judíos.



# GOBIERNO UNDIA FL PLAN ANDINIA

El periodista español Miguel de la Cuadra Salcedo declaró hace unos años en un diario Argentino que éltenía pruebas y había visto con sus propios ojos los Planes de Plan Andinia, así como algunas de sus realidades; Después no ha vuelto a insistir. ¿Habrán comprado su silencio?. ¿Habrán amenazado su vida?. Quizás algún día podamos saberlo.

#### ARGENTINA JUDIA

Esta documentada información es una llamada de atención a la República Argentina, ya que está amenazada a la pérdida total del territorio o su despojo parcial.

Muchos son los que señalan el peligro comunista, pero nadie indica quiénes fueron sus creadores, quiénes aportaron fondos

para su consolidación, propagación y expansión.

El comunismo en sí es el vil instrumento de otra organización también internacional y mil veces más peligrosa: el judaísmo.

La profunda penetración comunista en los gobiernos argentinos y en todas sus instituciones fundamentales no es casual ni aislada, ni reciente, ni tampoco improvisada, responde a un plan científicamente concebido y coordinado internacionalmente. Dicho plan parte de 1882 y su estudio, puesto en marcha en 1887, en el Congreso Mundial Judío en Basilea (Suiza) donde se aprobaron las propuestas concebidas por el judío Leon Pinsker en su libro "Autoemancipación" y por el judío Teodoro Herzl en el "Estado Judio", ambos consitentes en crear dos estados judios:

I. - Crear un estado judío de posibilidades prácticas en América, siendo el primer objetivo: Argentina, Con tal motivo, de

inmediato se emprendieron las siguientes acciones:

a) Comienzo de la inmigración en masa.

b) Compra centralizada de grandes extensiones de tierras por la "Jewish Company Association Colonization", con centro en Londres.

c) Constitución de grandes sociedades anónimas como: Bemberg, Dreyfus, Bunge y Born, etc., que actualmente son dueños

de enormes extensiones de las mejores tierras.

II. – Crear un estado judio de las posibilidades ideales en Palestina, que con los procedimientos anteriormente especificados se logra la independencia del estado de Israel el 14 de mayo de 1948.

URSS fue la primera potencia que reconoció el estado de Is-

rael y propuso su admisión en la ONU.

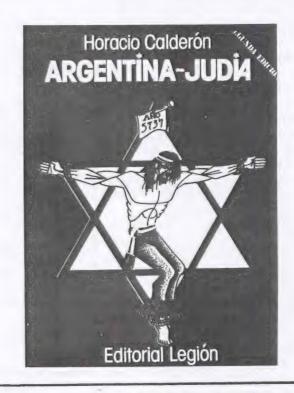

El libro "Argentina Judía" de Horacio Calderon es uno de los varios que denuncian con todo detalle el Plan Andinia del sionismo.

#### CREACION DE UN ESTADO DE POSIBILIDADES PRAC-TICAS EN AMERICA

1892-1897: este es el punto de partida del plan internacional de apoderamiento del territorio argentino que se encuentra en su última etapa.

Herzl escribe: Transcrito por Sigfrido Kreps e Isaac Arcavi en "Páginas Escogidas", ed. Israel, Bs. As., 1949, (Sarmiento 2198), pág. 50: "La Argentina por naturaleza, es uno de los países más ricos de la tierra, de inmensa superficie, población escasa y clima templado. La República Argentina tendría el mayor

interés en cedernos una porción de tierra..."

Arieh Kubovy, en las páginas 75 y 76 de su libro "Serás siempre David" (Ed. Losada, Bs.As. 1958) dice: "Tampoco hay dudas de que los dirigentes del judaísmo se han revestido de una nueva jerarquía en el universo judío, contrayendo la responsabilidad de "nobleza obliga", significa esto que si los judíos europeos tomaron a Palestina, los judíos de Argentina tomen a la Argentina".

Ana C. Schesinger en su libro "Mil preguntas y respuestas del judaísmo", 1954, dice: "¿Cuántos judíos viven en Sudamérica?" y contesta "Aproximadamente 700.000 de los cuales 400.000 viven en Argentina, pero las informaciones más recientes indican que la población judía en Argentina alcanza los dos millones de personas"

El 23 de marzo de 1959, a las 21 horas, el gran rabino en Nueva York, Gordon, dictó una conferencia en Paso 423, Capital Federal. Comenzó destacando la calidad de la concurrencia, absolutamente seleccionada, y la fundamental importancia

del tema a tratar. Hizo una cita bíblica y luego dijo:

'Ahora, hermanos míos, quiero deciros que la situación puede tornarse muy crítica para el mundo judio en fecha no muy lejana, si no logramos prevenir y asegurar el futuro".

"Todos vosotros conoceis el plan de nuestro gran profeta, doctor Teodoro Herzl (El Estado Judío) en el que planificó la creación de dos estados judíos, uno en Palestina y otro en Argentina, y que en 50 años tendríamos uno constituído

"Aunque en su tiempo fué denominado el "sueño de Herzl" hoy nosotros y el mundo somos testigos de la realización de es-

te sueño".

"la aparición de Herzl no fué mas que la aparición del Mesías para todos los judíos del mundo. Sus planes quedaron comprobados, no fueron sueños sino realidades, quedando por reali-

zar la segunda parte del plan: Andinia".

"La descripción de todas las bonanzas de la "tierra de promisión" como llama Herzl a la Argentina, les dirá que tampoco fueron sueños, son realidades absolutamente comprobadas técnico-cientificamente".

Después de hacer un estudio geográfico de Argentina conti-

"El plan en sí es sencillo; pero es compleja su ejecución porque deberá ajustarse a las circunstancias que ahora analizaremos concretamente".

"Estamos viendo cada vez con mayor frecuencia, que nuevas naciones surgen en el concierto mundial, para que ello ocurra debe existir un motivo, si no existe hay que crearlo, para ello es necesario planificar, organizar y preparar su ejecución".

"En este momento, ese motivo determinado no existe, para crearlo la situación nos favorece. Sólo queda en principio, profundizar el caos ya existente, fomentar la confusión, intensificar la corrupción, especialmente en el campo político, admi-

nistrativo, cultural y social".

"En el campo económico debemos acrecentar la corrupción administrativa e ilegal, fomentar y profundizar el agio y la especulación, llevar la miseria y la injusticia a sus últimos extremos, especialmente en los pueblos comprendidos dentro de la zona de Andinia, provocando desde la Capital Federal el arrasamiento de los derechos federales de las provincias, reprimir todo acto que signifique reacción o acción de autodefensa por parte del



Teodoro Herzl, fundador del sionismo y primer instigador del Plan Andinia.



El Estado Sionista adora a su único Dios, el materialismo. Desea ver cumplida la "profecía" de que todos los pueblos adoren a Israel, o sea al dinero, a lo material.

pueblo. En estas violentas represiones, es de primerisima necesidad que sean utilizadas tropas de las Fuerzas Armadas, especialmente el ejército, porque eso producirá el enfrentamiento con el pueblo, llevándolo al desprestigio. En consecuencia, provocará el debilitamiento moral de sus integrantes, un profundo proceso de desintegración a que serán sometidos por vía del gobierno, provocando sucesivos enfrentamientos en su seno, con lo que se logrará la caotización de sus cuadros y la corrupción de su disciplina, llegando así al más mínimo nivel de rendimien-

to y eficiencia".
"Es fundamental que la opinión pública y todas sus fuentes de difusión estén en nuestras manos, que la judeidad vaya copando las calles paulatinamente, ofreciendo lucha, Apresurar el movimiento socialista-comunista y organizar sin demora sus fuerzas. Hay que lograr la integración del movimiento peronista a nuestro socialismo por cualquier medio, desencadenando al mismo tiempo, una violenta represión y persecución contra el mismo. Estas últimas medidas se llevarán a cabo desde el más

alto nivel gubernamental".

"Como es sabido, la corrupción, la miseria, la injusticia, la represión violenta, engendran odio y reacción; el odio y la reacción engendran desesperación, ésta engendra la determinación de luchar, de venganzas y de acción, sin reparar contra quien ni en las consecuencias. Entonces, todos vuestros trabajos convergerán en estos objetivos, regulando paulatinamente con el tiempo. Esto es: la injusticia, el hambre, la miseria, la corrupción, la persecución y la cárcel, el arrasamiento de los derechos de las provincias involucradas, con derivación en todo el territorio del país. Entonces, mis hermanos, aquí están los factores determinantes para que esos pueblos y esas provincias cansadas y hastiadas de tantas indignidades y de la más espantosa miseria, llevadas a sus últimas consecuencias, tomarán en conjunto la más tremenda determinación: Romper todo vínculo con el Gobierno Federal, proclamar su independencia como una Nación libre y soberana y solicitar de inmediato a las organizaciones mundiales su reconocimiento como tal. Una vez reconocidas por ellas y por las potencias mundiales, Andinia estaría definitivamente constituida y su soberanía asegurada. Argentina estaría imposibilitada de recuperar las provincias perdidas porque:

1).- El pueblo argentino estará sumido en la más grande con-

fusión.

2). - Su economía desquiciada.

3). -- Argentina habrá quedado convertida en simple campo de pastoreo. No tendrá qué ofrecer para obtener créditos o ayudas de los bancos mundiales.

 Quedará sin abastecimiento y sin reserva de combustible; todos sus centros de producción estarán dentro de los límites de Andinia.

 Será bloqueado todo intento de abastecimiento desde el exterior.

6). – Sus fuerzas armadas, actualmente cuentan con una previsión de combustibles para dos jornadas. Estarán imposibilitadas de trasladarse y operar contra Andinia.

7).— En el supuesto caso de que no obstante estos inconvenientes lograra Argentina organizar un deficiente ejército y con él pretendiera invadir Andinia, no podría hacerlo, porque atacaría una nueva nación libre e independiente, esto daría lugar a que las fuerzas armadas internacionales desembarquen y defiendan las fronteras de la nueva nación. Andinia estaría definitivamente constituída y su soberanía asegurada".

"Como habeis visto, la misión que teneis el honor de realizar es compleja y de extraordinaria importancia. Esto requiere ingenio y audacia para su realización, y os diré, que tanto yo como la judeidad el mundo entero, en especial Israel estamos seguros del éxito, porque ingenio y audacio son sinónimos de

Quedan advertidos los argentinos y todas las personas del mundo capaces de razonar coj criterio no contaminado por la

casuística judaica de los peligros que acechan.

Graciela Pelayo. FALANGE DE FE. (Sección Femenina).



Jacob Timmermann es uno de los casos más claros y concretos del detenido Plan de judaización de Argentina, parcialmente abortado por el gobierno militar actual.

Timmermann era director de uno de los principales diarios argentinos, ligado a la banca internacional, estaba en contacto y financiaba a la guerrilla marxista. Solo estuvo detenido unos meses, despues se exiló en Israel, donde declaró que "siempre había trabajado en interés de Israel".

## RINSE!

### -MIENTRAS PUEDA-





"Tiburón!". ¿Película o realidad?.

# PROPAGANDA NACIONAL REVOLUCIONARIA

EMBLEMAS DE CEDADE 80 ptas. AGUILAS NACIONALSOCIALISTAS 80 ptas.

" FRENTE DEL TRABAJO 75 ptas.

BRAZALETES PERFECTOS : SS
PARTIDO Y LA
HITLERJUGEND

700 ptas.

SERIES UNICAS DE ADHESIVOS EN TODO COLOR, Pedidos a Cedade.

Cassettes con el Discurso de Leon Degrelle en el acto del 30-1-80 celebrado en ele local de CEDA-DE. 2 horas de duración. Precio 400 ptas.

### PRENSA N.R.

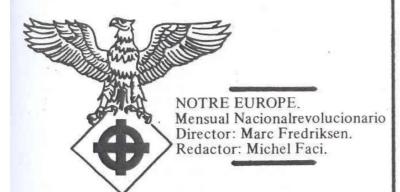

## ORGANO OFICIAL DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA CUBANO



Guillermo Novo Sampol Jefe Nacional

"LOKI"
S.G. Holloway
BCM CHAMPAGNE
LONDON WC1V 6XX
INGLATERRA



#### "SANGRE Y SUDOR"

Siguiendo tus huellas y hablando sobre tí, vestidos de grana y tú de negro. Vamos a la plaza a divertir a esa gente que rie con tú sufrir. que aplaude cobardemente. Entre música y aplausos se yergue tu figura, negra, recia, y dura; dos brazos de marfil que van más allá de tí. única arma contra mil. Ahora ante tí estov debo matarte, lo sabes; a eso voy. Tu sacrificio será en vano, mañana las mujeres te comprarán en aquel triste y sucio mercado, después ya te olvidarán. Somos así ya sabes. cobardes que reímos al ver como sufren los demás, ¿Qué le vas a hacer?. Lo siento toro negro voy por tí, a contentar a esos hombres y yo a vivir.

#### MI MONTAÑA

Por el antígüo sendero
Que a la Luz condujo a los ancestros
He llegado ayer al robledal de la colina
El ocaso impuso silencio
Rojo el atardecer. Negra la noche.
Pensamientos. Las estrellas.
Marchan las brumas del amanecer.
Llega la Luz a mis cántabras montañas.
Arpégios inaudibles que siente el alma
En acordes multicolores de música fáustica.
Si bello fue el atardecer.
Más lo es el alba.

Santander

### LØS CLASICØS



LA MUJER EN EL TEATRO CLASICO

En la larga producción de obras de teatro clásico que se han hecho, la mayoría de ellas, por no decir todas, giran en torno a un mismo hecho: la mujer. Y en ella se han reflejado los conceptos tan bien expresados en esas obras como el honor, la nobleza, la caballerosidad, la educación y galantería, el amor, etc...

Son muchos los autores clásicos, y no clásicos, que han ensalzado a la mujer y lo que ella representa. Por ejemplo, en la famosa obra de Calderón de la Barca, "El Alcalde de Zalamea", en la Jornada II de la Escena XXI, Pedro Crespo cuando le dice los consejos a su hijo cuando éste marcha a servir al rey en la Armada, le dice:

"No hables mal de las mujeres: que es digna de estimación, la más humilde, te digo porque, al fin, dellas nacimos."

Asímismo, Miguel de Cervantes, en su famosa y excelsa obra, para gloria y renombre de las letras españolas, "Don Quijote de la Mancha", en el Libro I capítulo XXXIII, nos hace el retrato del honor de la mujer, en una preciosa metáfora:

"Es de vidrio la mujer;
pero no se ha de probar
si se puede o no quebrar,
porque todo podría ser.
Y es más fácil el quebrarse
y no es cordura ponerse
a peligro de romperse
lo que no puede soldarse.
Y en esta opinión estén
todos, y en razón la fundo;
que si hay Dánaes en el mundo,
hay pluvias de oro también."

Allá por el siglo XVI, existía una secta llamada de los Torrellistas, que se dedicaban a dejar mal, en libros y en escritos, a las mujeres. En contraposición, y como reacción frente a esta secta, aparecieron diversas apologías de varios autores en defensa de la mujer, como la famosa de J.Fernandez de Heredia. Otro autor que hizo algo parecido, fue Gaspar Gil Polo, el cual en su conocida obra "Diana Ena-



### LA MUJER DE SIEMPRE

morada", y en boca de Florisia, hace una defensa total y radical sobre el género femenino. Quizás algunos fragmentos de este largo poema pueden parecer un tanto crudos o bestias, pero si tenemos en cuenta de que es fruto de la respuesta a una serie de insultos dirigidos y proclamados por una serie de señores libidinosos, no nos parecerán tan contraproducentes. Debido a la longitud del poema, he entresacado algunos fragmentos, los más representativos:

"Salga afuera el verso airado con una furia espantosa, muéstrese el pecho esforcado. el espíritu indignado y la lengua rigurosa. Porque la gente bestial. que, parlando a su sabor, de mujeres dize mal, a escuchar venga otro tal y, si es posible, peor. Tú, que el vano presumir tienes ya de tu cosecha, hombre vezado a mentir, ¿qué mal puedes tú dezir de bien que tanto aprovecha?. ¿Qué varón ha padescido aunque sea un tierno padre, las passiones que ha sentido la mujer por el marido y por el hijo la madre? ¡Qué gran congoxa les da si el marido un daño tiene. y si en irse puesto está, qué dolor cuando se va, qué pesar cuando se viene! Mas los hombres engañosos no agrasdecen nuestros duelos; antes son tan maliciosos. que a cuidados amorosos les ponen nombre de celos. Peor es que nos tenéis por tan malditas y fuertes que en cuantos males habéis, culpa a nosotras ponéis de los desastres y muertes. ¿Mas con que verso diré las estrañas perfeciones? ¿de qué modo alabaré la constancia, amor y fe . que está en nuestros corazones? Y si autores han contado de mujeres algún mal, no descrece nuestro estado, pues los mesmos han hablado de los hombres otro tal. Por ellas honra tenéis, hombres de malas entrañas, por ellas versos hacéis y por ellas entendéis en las valientes hazañas. Ellas el mundo hermosean con discreción y belleza, ellas los ojos recrean, ellas el gozo acarrean v destierran la tristeza. Luego los que os empleáis en buscar vidas ajenas, si de mujeres tratáis, por una mala que halláis no infaméis a tantas buenas. Pues de hoy más la gente fiera deje vanos pareceres, pues cuando tantas no hobiera, ésta sólo engrandeciera el valor de las mujeres.

Otra poesía importante, y con un tono enérgico, aunque quizás más poético, es el famoso poema de Sor Juana Inés de la Cruz "Redondillas", el cual por parecerme muy acorde con el interés del tema que trato, y además por estar hecho por una mujer, lo voy a transcribir integro:

Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia, y luego, con gravedad, decis que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida, Thais, y en la posesión, Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos, si os tratan mal, burlándoos, si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata; y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por frágil culpáis. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere

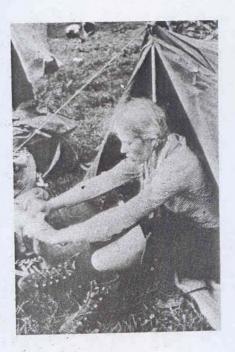

y quejaos en hora buena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada: la que cae de rogada, o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo.

Pero no sólo encontramos la exaltación o la defensa de la mujer en los clásicos, sino que también en los escritores posteriores, hay muchos que han dedicado muchas de sus páginas a ellas. Para terminar, pues, una frase de un escritor posterior, Pío Baroja, pródigo y valioso escritor, de su obra "La Caverna del Humorismo": "La mujer es muchas veces más fuerte y casi siempre más resistente que el hombre".



A mis jovenes camaradas, tan vahientes, de Cedade, fieles al fran egemplo de huestres heroes del Frate del Este! In ahifo, Je pole. Die. 1979